# LAVANGUARDIA

FUNDADA EN 1881 POR DON CARLOS Y DON BARTOLOMÉ GODÓ

MARTES, 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024. NÚMERO 51.386

WWW.LAVANGUARDIA.COM . 2 EUROS

LA CONCENTRACIÓN BANCARIA

# Sabadell y BBVA elevan el tono sobre el desenlace de la opa

Los bancos chocan en la interpretación de su valor en bolsa y en la reducción de la prima

ECONOMÍA / P. 50



César González-Bueno Banc Sabadell

"No veo sentido a una operación con opciones de éxito muy bajas"



Peio Belausteguigoitia BBVA

"Lo bueno es que la última palabra la van a

tener los accionistas"



OFICINA DEL SUEDIFE DEL CONDADO DE MARTI

El nuevo intento de asesinato contra Donald Trump vuelve a poner en el punto de mira la seguridad estadounidense. El arrestado, acusado de dos delitos federales de posesión de armas, merodeó todo el día cerca del club de golf del expresidente hasta que fue descubierto. INTERNACIONAL / P. 3, 4 Y EDITORIAL

# Sánchez trata de recuperar la iniciativa para sumar apoyos

El Gobierno presenta su plan de regeneración y afronta el reto de pactar los presupuestos

POLÍTICA / P. 11



#### I C INSTITUTO CLAVEL

Especialistas en cirugía de columna y cirugía cerebral

Descubre más y pide cita en: institutoclavel.com

Barcelona: 936 09 07 77 Madrid: 919 14 84 41



#### **CUATRO PREMIOS**

La serie 'Shogun' hace historia al ganar en los Emmys

GENTE / P. 34 Y 35

#### FC BARCELONA

El método Flick: "A saco del minuto 1 al 90"

DEPORTES / P. 45

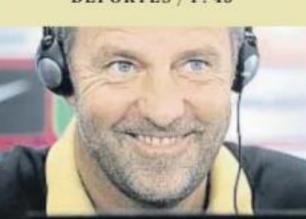

#### DELINCUENCIA

La Urbana podrá ver la ficha judicial de los ladrones

VIVIR / P. 29

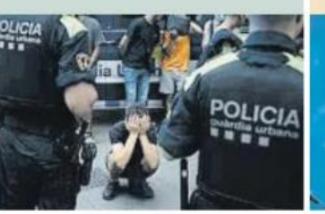

#### NUEVA LEY

Pacto político para asistir a enfermos de ELA

SOCIEDAD / P. 22



## Ministro, algo hay que hacer



Jordi Juan Director

os medios dedicamos mucho tiempo y energía a destacar los grandes problemas de la justicia en España a escala global: la batalla política por la composición del Consejo General del Poder Judicial, la independencia de la Fiscalía General del Estado, la insólita actuación de algunos jueces estrella... Sin embargo, el problema de fondo del funcionamiento de la justicia está en el día a día de su aplicación. Será por falta de medios, de personal o de organización, pero hay fallos del sistema permanentes que se eternizan en el tiempo y se van sucediendo ministros del PSOE y del PP, pero los problemas nunca se resuelven.

La Vanguardia ha vuelto a poner el foco en la polémica de la multirreincidencia. Ayer publicábamos el plan del Ayuntamiento de Barcelona para dar asistencia jurídica a las víctimas de los pequeños hurtos y así evitar que los delincuentes con muchas causas a cuestas puedan burlar la prisión. Hoy, Toni Muñoz revela otra derivada, que es que la Guardia Urbana pueda acceder a la base de datos de los juzgados para saber si las personas que arrestan son multirreincidentes o no. La pregunta que habría que hacerse es cómo es posible que hasta ahora la policía municipal no haya tenido acceso.

En paralelo, la última vez que escribimos sobre este tema llamamos la atención sobre la queja de la juez decana de Barcelona, Cristina Ferrando, que, ante la falta de medio, no podía convocar los juicios rápidos. En lugar de celebrarse la vista a los 15 días del arresto, el caso llegaba al juzgado un año después.

El Código Penal se reforma para luchar contra la multirreincidencia y seguimos igual. La lentitud de la justicia provoca escándalos como el que publicamos también hoy en nuestra sección de Sociedad: siete empresarios que pagaban por sexo a niñas y sus proxenetas en Murcia se han librado de la cárcel por la demora del juicio. Se les detuvo en el 2015 y la vista se ha celebrado este septiembre.

El problema quizás no es tanto reformar las leyes, sino aplicar

bien las que hay. Y dotar de medios a la administración de justicia para que pueda hacer bien su trabajo. El ministro de Justicia actual se llama Félix Bolaños. Toca muchas teclas y no va sobrado de tiempo. Pero algo hay que hacer.



LA IMAGEN

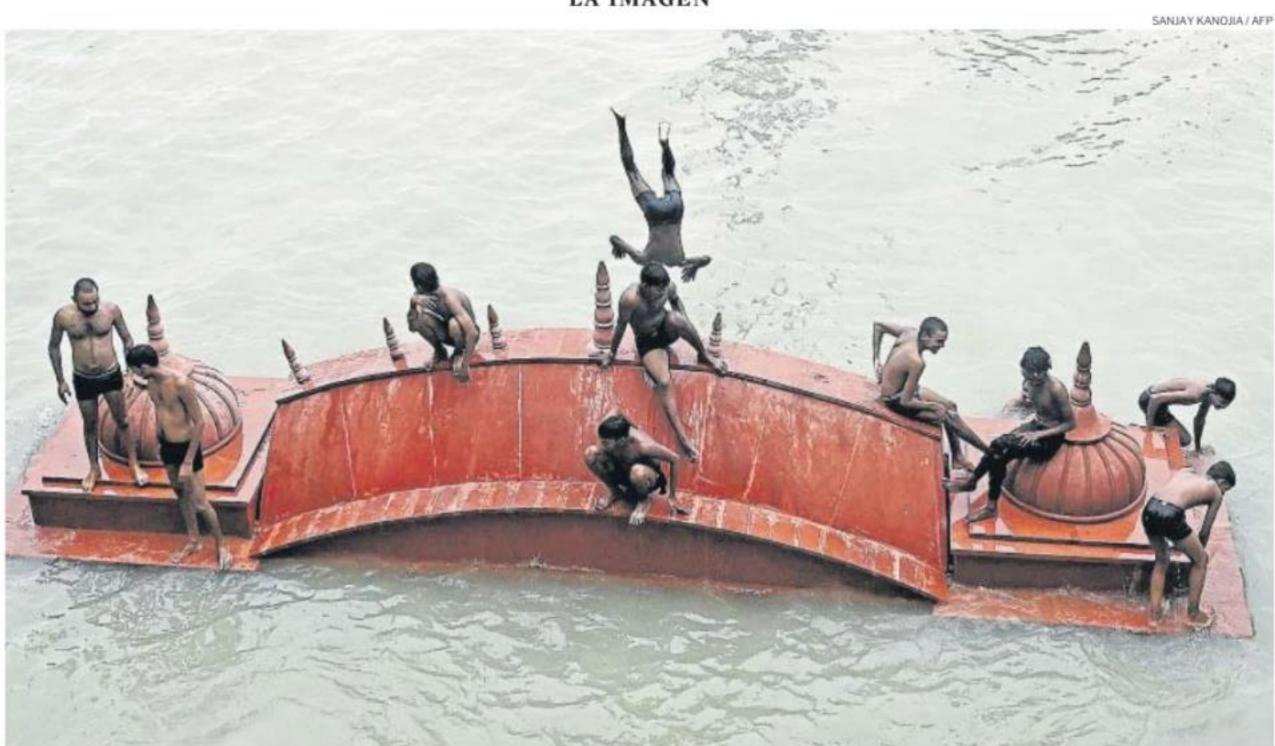

Plataforma improvisada. Un grupo de jóvenes juega y realiza acrobacias en lo más alto de un templo en Prayagraj, en India, sumergido por la crecida del río Ganges después de las fuertes lluvias monzónicas que ha registrado el país



LA MIRILLA

#### Al cine con los vecinos

n viaje al pasado es el que realizaron recientemente la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, la consellera de Igualtat i Feminisme, Eva Menor, y algunos vecinos de Nou Barris, justamente el distrito barcelonés del que es hija la primera. En una provechosa jornada, primero fueron al Cafè Salambó, situado en Gràcia, y posteriormente asistieron a la proyección de la película El 47, en la que algunos de ellos aparecen, dirigida por Marcel Barrena y con un reparto en el que

se encuentran Eduard Fernández, Salva Reina y Carlos Cuevas, entre otros, y que narra las reivindicaciones de barrios periféricos como Torre Baró -que actualmente forma parte de Nou Barris- en los años 60 y 70 y con un autobús, el número 47, jugando un papel fundamental. Dicha actividad se enmarca dentro de la política de Martínez Bravo, que desde que tomó posesión del cargo se ha reunido con varias entidades sociales y ha visitado poblaciones como Calldetenes, Terrassa y Lleida para conocer personalmente algunos proyectos.



CREEMOS QUE...

#### Unzué verá la ley ELA

iete meses después de que Juan Carlos Unzué, entrenador de fútbol que padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA), dejara en evidencia a los partidos con representación parlamentaria por el desinterés mostrado por una de las enfermedades más inhumanas que existen, los políticos han conseguido consensuar un texto que hará realidad la ley de atención a los aproximadamente 4.000 enfermos de esclerosis lateral amiotrófica. Esta iniciativa, que se tramita como una ley especial, podría

ver la luz en un mes escaso, lo que ha sido recibido por los enfermos y familiares con una alegría contenida. ¿Por qué? Porque el texto podría haber visto la luz hace dos años, beneficiando a centenares de personas que ya han fallecido sin la atención que la norma recogerá. Uno de los puntos que más valoran son los cuidados, por parte de profesionales capacitados, durante las 24 horas del día cuando la enfermedad está avanzada. "Esto permitirá una atención digna para todos, al margen de los recursos que tengan"...

#### LOS SEMÁFOROS

#### Juan Carlos Unzué Exfutbolista y enfermo de ELA

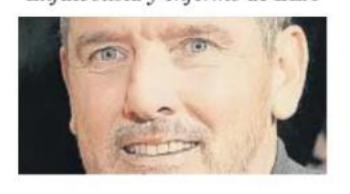

La tenacidad y la persistencia del exfutbolista diagnosticado con ELA hace cinco años ha resultado decisiva, sin duda, para acelerar la aprobación de una ley más que necesaria para los afectados. / P. 22

#### Hiroyuki Sanada Protagonista de 'Shogun'



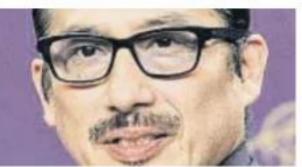

Shogun ha hecho historia en los Emmys al ganar 18 premios, entre ellos el de mejor serie de drama, la primera no hablada en inglés, y el de mejor actor de drama, el primero para un japonés. / P. 34

#### Hansi Flick



El Barcelona masculino de fútbol ha iniciado la Liga como líder indiscutible de la mano de Flick (59), ganándolo todo y logrando un rendimiento de efecto inmediato que nadie esperaba. / P. 45

#### Angela Dobrowolski

Exmujer de Josep Maria Mainat



La Audiencia de Barcelona considera probado que Dobrowolski intentó asesinar a Mainat con insulina, pero desistió, y por ello la condenan a cuatro años y medio de cárcel por lesiones agravadas. / P. 35

#### ÍNDICE

| INTERNACIONAL | 3  |
|---------------|----|
| POLÍTICA      | 11 |
| OPINIÓN       | 16 |
| SOCIEDAD      | 22 |
| NECROLÓGICAS  | 28 |
| VIVIR         | 29 |
| CULTURA       | 39 |
| DEPORTES      | 45 |
| ECONOMÍA      | 50 |

## Internacional

**Elecciones** 



**Estados Unidos** 

# Doce horas para matar a Trump

El sospechoso merodeó todo el día cerca del club de golf del expresidente



Ryan Routh, el hombre detenido por el intento de asesinato a Donald Trump, durante un acto de apoyo a Ucrania en el 2022

JAVIER DE LA SOTILLA

Washington. Servicio especial

El sospechoso de lo que el FBI investiga como un aparente intento de asesinato contra Donald Trump, Ryan Routh, fue acusado ayer de dos delitos federales de posesión de armas. El hombre, de 58 años y residente en Hawaii, fue descubierto junto a la valla del club de golf de Trump en West Palm Beach (Florida) antes de que pudiera usar su fusil de asalto del tipo SKS contra el expresidente y huyó después de que un agente del Servicio Secreto abriera fuego contra él. Se subió a un Nissan de color negro, propiedad de su hija y con una matrícula robada, y fue detenido unos 45 minutos después con la colaboración de un testigo que había podido tomar una foto al vehículo.

Desde entonces, ha estado bajo custodia policial y ayer respondió a las preguntas del juez Ryon McCabe en un tribunal federal de Florida. Concretamente, los cargos incluyen un delito de posesión de arma de fuego siendo un delincuente convicto y otro de posesión de un arma con un número de serie borrado. El arma recuperada por las autoridades, que se dejó Routh al abandonar la escena, tenía el número de serie rasgado, lo que dificulta hallar su origen.

El fiscal Adam McMichael ha pedido prisión preventiva, alegando riesgo de fuga y peligro pa-

#### Routh ha sido acusado de dos delitos federales de posesión de armas, que se ampliarán según avance la investigación

ra la comunidad. Los dos delitos presentados podrían ampliarse con otros cargos a medida que avance la investigación en marcha, según informaron fuentes oficiales a la CNN.

El juez McCabe ha fijado una vista prejudicial para el 23 de septiembre y el procesamiento de su imputación, en el que Routh deberá comparecer de nuevo ante el tribunal, para el 30 de septiembre. En caso de ser declarado culpable, el primer cargo conlleva una posible condena de 15 años y una multa de hasta 250.000 dólares, y el segundo, otra de cinco años de prisión y 250.000 dólares.

En su breve interrogatorio al acusado, el juez preguntó a Routh por sus ingresos y determinó que no podía pagar a su propio abogado. El detenido dijo que gana "probablemente unos 3.000 dólares a la semana", pero no especificó una fuente de ingresos. Luego añadió que tiene "cero fondos" ahorrados y activos inmobiliarios.

En paralelo, la investigación del FBI se centra en esclarecer las motivaciones del tirador, así como en descubrir cómo supo que Trump se encontraba jugando al golf en su club privado, algo que no estaba en su agenda pública.

Según la denuncia presentada por los fiscales, de ocho páginas, los registros de su teléfono móvil muestran que Routh estuvo cerca del club de golf durante unas doce horas, desde aproximadamente la 1.59 h de la madrugada hasta las 13.31 h de la tarde del domingo. Además, la matrícula del todoterreno en el que Routh trató de escapar estaba registrada a nombre de una camioneta que había sido robada, según muestran los documentos judiciales.

También recuerda los antece-

#### El fusil que halló el Servicio Secreto en el lugar de los hechos tenía el número de serie rasgado

dentes criminales del sujeto, que agravan su delito de posesión de armas. "Un examen de los registros de las fuerzas del orden reveló que, en torno al 20 de diciembre del 2002, Routh fue condenado en Greensboro (Carolina del Norte) por posesión de un arma de muerte y destrucción masiva",

se lee en la quinta página de la denuncia federal. Routh fue detenido después de atrincherarse durante tres horas en un edificio sujetando un arma "totalmente automática", según reportó entonces el periódico local *The Greensboro News and Record*.

La oficina del sheriff del condado de Martin difundió ayer las imágenes de la cámara corporal de un agente en el momento de la detención de Routh, que había huido con el coche durante 45 minutos hacia el norte, cruzando del condado de Palm Beach al colindante de Martin, en Florida. En una rueda de prensa, el sheriff William Snyder calificó la detención, que tuvo lugar en la carretera I-95, como la "de más alto perfil" que han tenido lugar hasta la fecha en el condado de Martin.

El director en funciones del Servicio Secreto, Ronald Bowe -en el cargo después de la dimisión de la anterior directora, Kimberly Cheatle, tras las críticas recibidas por el intento de asesinato a Trump el 13 de julio

Continúa en la página siguiente



#### **Estados Unidos**

EE.UU. observa como cada vez hay más ciudadanos que apoyan recurrir a las armas para "encarrilar el país"

## La normalización de la violencia política

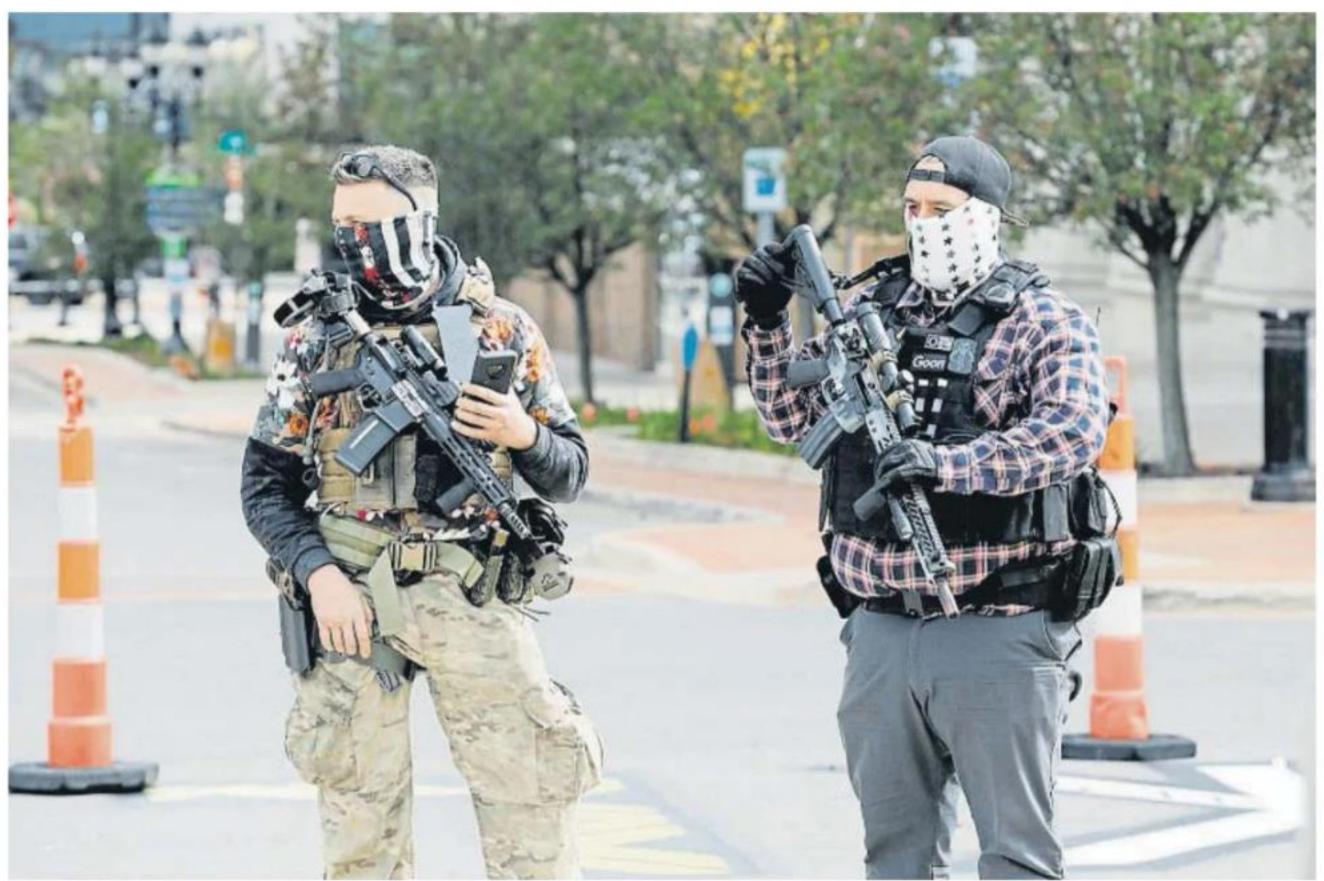

JEFF KOWALSKY / AFF

Dos milicianos de la ultraderecha, en Lansing, capital de Michigan, poco antes de asaltar el Capitolio en marzo del 2020

FRANCESC PEIRÓN Nueva York, Corresponsal

ntes y después del supuesto nuevo intento de asesinar al candidato republicano, el segundo en dos meses, los propios interesados propagaron este domingo ejemplos de esa retórica que normaliza la violencia política en Estados Unidos.

El mismo Donald Trump dejó un recado previo a su visita al campo de golf del que después lo evacuaron, si bien aseguran que quiso acabar el agujero en el que estaba tras producirse la acción del servicio secreto.

"Odio a Taylor Swift", mensaje escrito integramente en letras mayúsculas contra esa artista que se ha atrevido a apoyar a su rival Kamala Harris en la urnas el próximo noviembre. Ese es un aviso para que, por cachas que sea su novio, la reina del pop contrate más guardaespaldas. El riesgo es real.

Y luego, de inmediato, el expresidente envió emails sobre su buen estado –"nunca me rendiré" – para sacar provecho recaudatorio para su campaña. No fue más que el inicio de una tormenta de correos para colectar fondo, en franco déficit frente a la aspirante demócrata. La jornada la definió como "ciertamente un día interesante".

El remate lo puso Elon Musk, su cancerbero de palo y tentetieso. Lanzó un post en X, la plataforma que, bajo su propiedad, permite a los ultras y conspirativos disfrutar a rienda suelta. Musk planteó por qué la gente quiere matar a Trump "y nadie quiere asesinar a Biden/ Harris". Más tarde borró ese comentario, pero la incitación ya había corrido. Este lunes sostuvo que ese post era solo una broma.

Entre medio, la vicepresidenta Kamala Harris emitió un comunicado, en el que se hizo eco de otro del presidente Joe Bidenn, en el que se alegró de que Trump estuviera sano y salvo. Y añadió: "La violencia no tiene cabida en Estados Unidos".

Si se hace una comprobación de hechos, queda claro que esa afirmación no es cierta o contiene un exceso de optimismo en esta sociedad armada hasta los dientes. Hay tantas armas o más que ciudadanos. Según el censo del 2022, hay 333 millones de residentes en EE.UU., lo que da a entender que existe un ejército en cada ciudad.

La violencia política no es una quimera. El asalto al Capitolio, en el intento de golpe de Estado del 6 de enero del 2021 inspirado por Trump para perpetuarse en el poder, es un recordatorio de esta época de división y de confrontación.

El expresidente, en lugar de sentir culpa o vergüenza por ese ataque a la ciudadela de la democracia, se ha dedicado a exaltar a los agresores, calificándolos de patriotas o de presos políticos. Así que no es de extrañar que el apoyo a ese asalto haya crecido del 21% al 30% entre los republicanos en los más de tres años que han transcurrido, mientas que su desaprobación ha caído casi 20 puntos.

Si el fallido asesinato que sufrió Trump en julio ya supuso un refuerzo de las medidas de seguridad, el nuevo intento no hará más que reforzar esas protecciones y la sensación de que en cualquier momento puede pasar algo. El republicano ha vuelto a hacer mítines en el exterior como el de Butler donde el pasado 13 de julio una bala le rozó la oreja derecha, pero detrás de una pantalla blindada transparente. Tanto demócratas

#### Trump no cesa en su retórica de odio y Musk dice que era una broma el tuit sobre matar a Biden o Harris

como republicanos coincidían ya antes de este domingo que durante la campaña habría violencia política.

Trump asegura que es la Casa Blanca la que incita los ataque contra él por describirlo como un peligro contra la democracia y no deja de avisar que, de no ganar, no aceptará los resultados. Tampoco frena en su arrebato de alentar el odio contra los inmigrantes, de calificar a Biden y Harris de corruptos, marxistas y fascistas o de prometer que meterá en la cárcel a todos lo que se le oponen.

Las encuestas muestran en los últimos años un acentuado aumento en la proporción de estadounidenses que creen que la violencia es un método válido para lograr objetivos políticos. Si en 1990 uno de cada diez veía que la violencia estaba justificada, ahora lo piensa uno de cada tres. Una encuesta reciente de la cadena PBS indicó que el 28% de los republicanos y el 12% de los demócratas expresaron que se debía recurrir a la violencia para encarrilar el país. Esto es un aviso para navegantes.

#### Trump culpa a la "retórica" de Biden y Harris de su nuevo intento de asesinato

Viene de la página anterior

en Butler (Pensilvania)–, visitó ayer a lo largo de la tarde el club de golf donde sucedieron los hechos y se reunió en privado con el expresidente.

En la primera declaración pública tras su nuevo intento de asesinato, Trump dijo en una entrevista en el portal digital de Fox

News que la "retórica" de los demócratas Joe Biden y Kamala Harris es la causante de los dos atentados fallidos que ha sufrido en poco más de dos meses. El tirador "se creyó la retórica de Biden y Harris y actuó en consecuencia", ha dicho. "Su retórica está provocando que me disparen cuando yo soy el que va a salvar al país, y ellos son los que están destruyendo el país, tanto desde dentro como desde fuera", añadió.

Concretamente, Trump señala los comentarios en los que los demócratas le definen como una "amenaza para la democracia", después de que hace cuatro años intentara manipular el resultado de las elecciones y luego revertirlo alentando a sus seguidores a asaltar el Capitolio para evitar la certificación de la victoria de Biden, en el mayor acto de violencia política de la historia reciente del país.

"Dicen que son los líderes de la unidad, pero son todo lo contrario", aseguró Trump: "Son gente que quiere destruir nuestro país. Son el enemigo desde dentro. Ellos son la verdadera amenaza".

La Casa Blanca, que fue informada enseguida del intento frustrado de asesinato, envió de inmediato un comunicado en el que aseguraba que Biden y Harris se sentían "aliviados al saber

que está a salvo". La candidata demócrata dijo después, a través de la red social X, que "la violencia no tiene cabida en Estados Unidos" y "me alegro de que esté a salvo". Su candidato a vicepresidente, Tim Walz, reiteró ese mensaje y dijo que la violencia política "no es lo que somos como nación". El presidente Biden, por su parte, elogió el trabajo del Servicio Secreto "por su vigilancia y sus esfuerzos para mantener seguros al expresidente y a quienes le rodean", y pidió que se refuercen todavía más sus protocolos de seguridad.

LA VANGUARDIA 5



En CaixaBank estamos comprometidos con el impulso del talento y el esfuerzo en el deporte. Por eso, apoyamos al único equipo local que participa en la America's Cup de Barcelona, en la categoría juvenil.

CaixaBank, patrocinador oficial del Sail Team Barcelona.







## Breton dimite tras ser apartado por Macron de la nueva Comisión Europea

El Elíseo negocia con Von der Leyen y envía a Bruselas a su ministro de Exteriores

BEATRIZ NAVARRO

Estrasburgo. Corresponsal

El comisario de Mercado Interior, el francés Thierry Breton, se despidió ayer con un portazo de Bruselas y presentó por sorpresa su dimisión ante la decisión del Elíseo, desconocida hasta ese momento, de dejarlo caer como candidato a un segundo mandato con vistas a lograr una cartera mejor en el próximo ejecutivo, supuestamente a instancias de Ursula von der Leyen. Se espera que el anuncio formal del nuevo equipo se produzca hoy en Estrasburgo.

"Hace unos días, en el último tramo de las negociaciones sobre la composición del colegio de comisarios, pidió a Francia que retirase mi nombre, por motivos personales que en ningún momento hadiscutido conmigo, y supuestamente ofreció a cambio un cartera más importante para Francia", lanza Breton en la dura carta enviada a primera hora de la mañana de ayer a Von der Leyen, que publicó inmediatamente en la red social X. "A la luz de estos acontecimientos -una muestra más de una gobernanza cuestionable- he concluido que no puedo seguir

#### Breton acusa a Von der Leyen de "gobernanza cuestionable" y de actuar movida por motivos personales

ejerciendo mis funciones en el colegio de comisarios. Por lo tanto, presento mi dimisión con efectos inmediatos", concluyó el francés, cuya tensa relación con la presidenta era de dominio público.

La dimisión de Breton provocó estupor en Bruselas, tanto por el tono, que inyecta un nivel de drama inédito a la política comunitaria, como por el momento, pues se produjo a pocas horas de la reunión de Von der Leyen con la conferencia de presidentes del Parlamento Europeo, convocada para hoy martes, para hablar de la estructura y composición del futuro

ejecutivo comunitario. Aunque se sabía que Von der Leyen seguía en contacto con las capitales para discutir los perfiles de los candidatos y el posible reparto de carteras y competencias, así como su objetivo de lograr cierto equilibrio de sexos, no se tenía noticia de que seguía en conversaciones con París respecto a su candidato.

Sí había trascendido que el presidente Emmanuel Macron no estaba satisfecho con los planes de la presidenta de la Comisión de dividir las responsabilidades sobre mercado interior, servicios digitales e industria en diferentes carteras, ya que privaban de contenido real las futuras responsabilidades de Breton, que ambicionaba mantener su actual puesto. Un par de horas después del portazo de Breton, el Elíseo anunció que presentará como candidato a comisario a Stéphane Séjourné, actualmente ministro de Europa y Asuntos Exteriores.

Exjefe de filas de los liberales europeos en la Eurocámara, Séjourné ha sido el ariete de la visión europea de Macron, cuya oficina recordó ayer que Francia ambiciona "una cartera clave" en la próxima Comisión Europea "centrada en los retos de la soberanía industrial, tecnológica y competitiva de Europa". "La trayectoria de Séjourné y su compromiso europeo le permitirán asumir plenamente la agenda de la soberanía europea", apuntó el Elíseo, que homenajeó la labor de Breton durante estos cinco años, en especial durante la pandemia, con la operación de compra de vacunas, y la guerra de Ucrania, por su impulso a la industria de la defensa.

Junto con los socialistas Josep

Borrell y Nicolas Schmit, el liberal francés ha sido una de las voces más críticas con Von der Leyen este mandato. La *popular* alemana ha acabado por ganar el pulso al francés y ninguno de los tres formará parte de la próxima Co-

#### Macron deja caer a Breton y confía en obtener una cartera ambiciosa para Francia con Séjourné

misión. Las máscaras cayeron hace meses con motivo del nombramiento de Markus Pieper como enviado especial para las pymes por parte de Von der Leyen en contra del criterio de Breton. Poco después, el día en que la alemana fue elegida como candidata del
Partido Popular Europeo, el francés cuestionó el nivel real de apoyo de su familia política. La presidenta, por su parte, este verano
hizo saber a través de sus portavoces que no había sido consultada
sobre la decisión del francés de interpelar a Elon Musk en X antes
de su entrevista a Donald Trump
para recordarle las normas europeas sobre moderación de contenidos, una iniciativa que más bien
se volvió en contra del comisario.

A la espera del documento de Eslovenia que confirme oficialmente como aspirante a comisaria a Marta Kos (el pequeño país transalpino cambió de candidato a instancias de Von der Leven), el equipo de la presidenta de la Comisión confía en poder presentar hoy públicamente a los candidatos a formar parte del nuevo colegio de comisarios europeos, que debería iniciar su nuevo mandato el uno de noviembre. "Estamos preparados para ponernos a trabajar", reiteran desde el Parlamento Europeo, la institución encargada de examinarlos individualmente y tendrá la última palabra sobre la composición de la Comisión Von der Leyen II..



El comisario de Mercado Interior de la UE, Thierry Breton, en marzo pasado en Bruselas

YVES HERMAN / REUTERS

#### Starmer alaba los avances "notables" de Meloni en materia migratoria

ANNA BUJ Roma Corre

Roma. Corresponsal

El día después de que ocho migrantes murieran al tratar de cruzar el canal de la Mancha, el primer ministro británico, Keir Starmer, se reunió en Roma con su homóloga italiana, Giorgia Meloni, y aplaudió los avances "notables" de Italia en materia migratoria.

Pese a que Starmer ha rechazado el plan del anterior gobierno conservador del Reino Unido de deportar migrantes a Ruanda, el laborista dijo estar muy interesado por el acercamiento de la primera ministra italiana, que ha puesto en marcha un controvertido acuerdo con Albania, país que no forma parte de la UE, para trasladar a rescatados en sus aguas.

"Italia ha conseguido progresos notables trabajando con los países de la ruta migratoria, afrontando las causas profundas de la inmigración y reduciendo las llegadas irregulares", sostuvo el premier, que exhibió sintonía con Meloni. Starmer destacó que en este año se han reducido en Italia las llegadas en un 60% –es-

#### La italiana sacó pecho de sus centros en Albania a pocas semanas de que entren en funcionamiento

pecialmente por la bajada de las salidas desde Túnez, país con el que la UE llegó a un acuerdo de financiación a cambio de más control a los traficantes—y argumentó que quería afrontar esta cuestión con "pragmatismo británico".

"Cuando vemos un reto, comentamos con nuestros amigos y aliados los distintos enfoques que están probando", explicó.

Meloni, visiblemente satisfecha de la reacción, sacó pecho de la construcción de sus centros en territorio albanés y contó que le había expuesto todos los detalles. "Estamos de acuerdo en que no hay que tener miedo a explorar soluciones nuevas", dijo, hablando del protocolo con Tirana. Aunque en un principio los centros debían abrir el 1 de agosto, "todavía falta alguna semana" para que abran, reconoció la líder italiana.

# Putin eleva por decreto el número de soldados rusos hasta 1,5 millones

La medida supone un aumento de la fuerza de combate en 180.000 hombres

GONZALO ARAGONÉS

Moscú. Corresponsal

Cumpliendo la previsión del exministro de Defensa Serguéi Shoigú, el presidente ruso, Vladímir Putin, decretó ayer que el Ejército ruso cuente para el próximo 1 de diciembre con 1,5 millones de soldados. Eso supone 180.000 efectivos más que en la actualidad.

La orden del jefe del Kremlin significa que en total las Fuerzas Armadas de Rusia estén compuestas para esa fecha por 2.389.130 personas.

Además del personal militar, las Fuerzas Armadas del país incluyen personal civil, entre el que se cuentan cocineros, conductores, psicólogos y trabajadores médicos.

Cuando en febrero del 2022 Putin mandó al Ejército a Ucrania para iniciar la actual campaña militar contra el país vecino, las Fuerzas Armadas rusas estaban integradas por 1,9 millones

de personas. Desde entonces, y con la de ayer, el mandatario ruso ha ordenado tres veces aumentar el número de soldados rusos.

El decreto de ayer sustituye al que firmó en diciembre del 2023, cuando aumentó el número de soldados en casi 170.000 hombres. Antes, en agosto del 2022, había ordenado un incremento de 137.000 militares más.

Rusia, que cuenta con unos 700.000 hombres desplegados en Ucrania, aceleró el último mes el reclutamiento de soldados debido a la incursión de tropas ucranianas en la región de Kursk, ocurrida el pasado 6 de agosto.

El Ministerio de Defensa dice que el número de militares está aumentando porque se están inscribiendo voluntarios que firman un contrato con el Ejército. Por eso, enfatiza, no se planea aumentar el reclutamiento o la movilización. El Kremlin ha repetido que no tiene planes y no hay necesidad de ordenar



Soldados rusos capturados por Ucrania en Kursk y liberados en el intercambio de la semana pasada

El Kremlin tilda de "provocación" que Kyiv invite a la Cruz Roja y la ONU a visitar la región rusa de Kursk

una movilización como la de otoño del 2022, cuando incorporó para la campaña en Ucrania a 300.000 reservistas.

Defensa atribuye el aumento del número de soldados a las amenazas para Rusia relacionadas con la actual contienda y con la expansión de la OTAN.

En julio, informó que en lo que iba de año 2024 habían firmado un contrato con las Fuerzas Armadas 190.000 personas. "La tasa promedio de reclutamiento se mantiene estable y es de unas mil personas por día", concretó el Ministerio.

En diciembre del 2022 Serguéi Shoigú, que era ministro de Defensa y ocupó ese cargo hasta su destitución en mayo del 2024, dijo que el número de militares debe elevarse a 1,5 millones "para asegurar que se cumple la tarea de garantizar la seguridad militar" de Rusia.

Por otra parte, el Kremlin calificó ayer de "provocación" la invitación del ministro de Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiha, al Comité Internacional de la Cruz Roja y a las Naciones Unidas a participar en las labores humanitarias que Kyiv lleva a cabo en los territorios bajo control ucraniano en la región rusa de Kursk. "Esperamos que este tipo de declaraciones provocadoras no sean atendidas por sus destinatarios. Se trata de una pura provocación", afirmó el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, en su rueda de prensa diaria.

# CRUCEROS FLUVIALES

#### ESPECIAL PUENTE DE DICIEMBRE

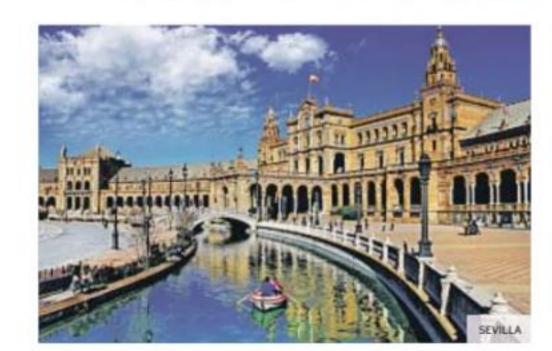

4 DÍAS / 3 NOCHES

Andalucía esencial

Sevilla • Cádiz • El Puerto de Santa María • Sevilla

Desde 589€ por persona Salida el 6 de diciembre 2024



4 DÍAS / 3 NOCHES

El valle del Duero

Oporto • Regua • Oporto

Desde 649€ por persona Salida el 6 de diciembre 2024

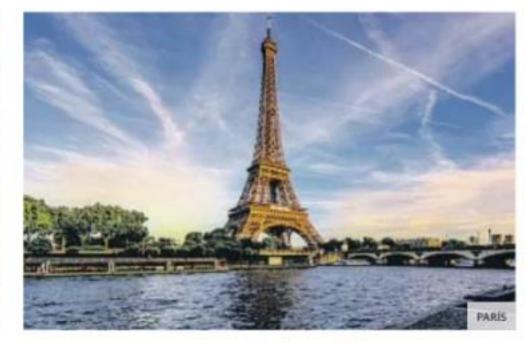

BARCO-HOTEL 4 DÍAS / 3 NOCHES

Escapada parisina

París • Sus lugares míticos • Montmartre

Desde 619€ por persona EXCURSIONES INCLUIDAS
Salida el 6 de diciembre 2024











Información y reservas en su Agencia de Viajes informacion@croisieurope.com • 911 176 531 • www.croisieurope.es �� ☐ ► YouTube



en puente principal. Plazas limitadas. Fotos no contractuales - Creditos de las fotos: Adobe Stock, Alexandre Sattler, Shutterstock. - CreaStudio 2409027.

# Un mundo a la intemperie

#### Fenómenos meteorológicos extremos simultáneos en los cinco continentes

BARCELONA Redacción

a meteorología ha mostrado este inicio de otoño su cara más imprevisible con fenómenos extremos en diferentes países. Shanghai se paralizó el lunes a causa del tifón Bebinca. Los países del centro de Europa sufren, desde el viernes, la tormenta Boris, que ha provocado las peores inundaciones en décadas, con 15 muertos y millones de damnificados. Las lluvias han sido inclementes también en el noreste de Nigeria, donde han dejado 30 muertos y un millón de personas necesitadas de ayuda humanitaria.

Cinco mil kilómetros al sur, en Namibia, las autoridades han sacrificado cientos de animales salvajes para alimentar a la población por falta de lluvias. La sequía ha dejado impracticable el principal río de Paraguay y amenaza los cultivos de grandes extensiones en Brasil.

#### CHINA Shanghai, paralizada por la llegada del tifón 'Bebinca'

El lunes fue un día de enclaustramiento para Shanghai por el

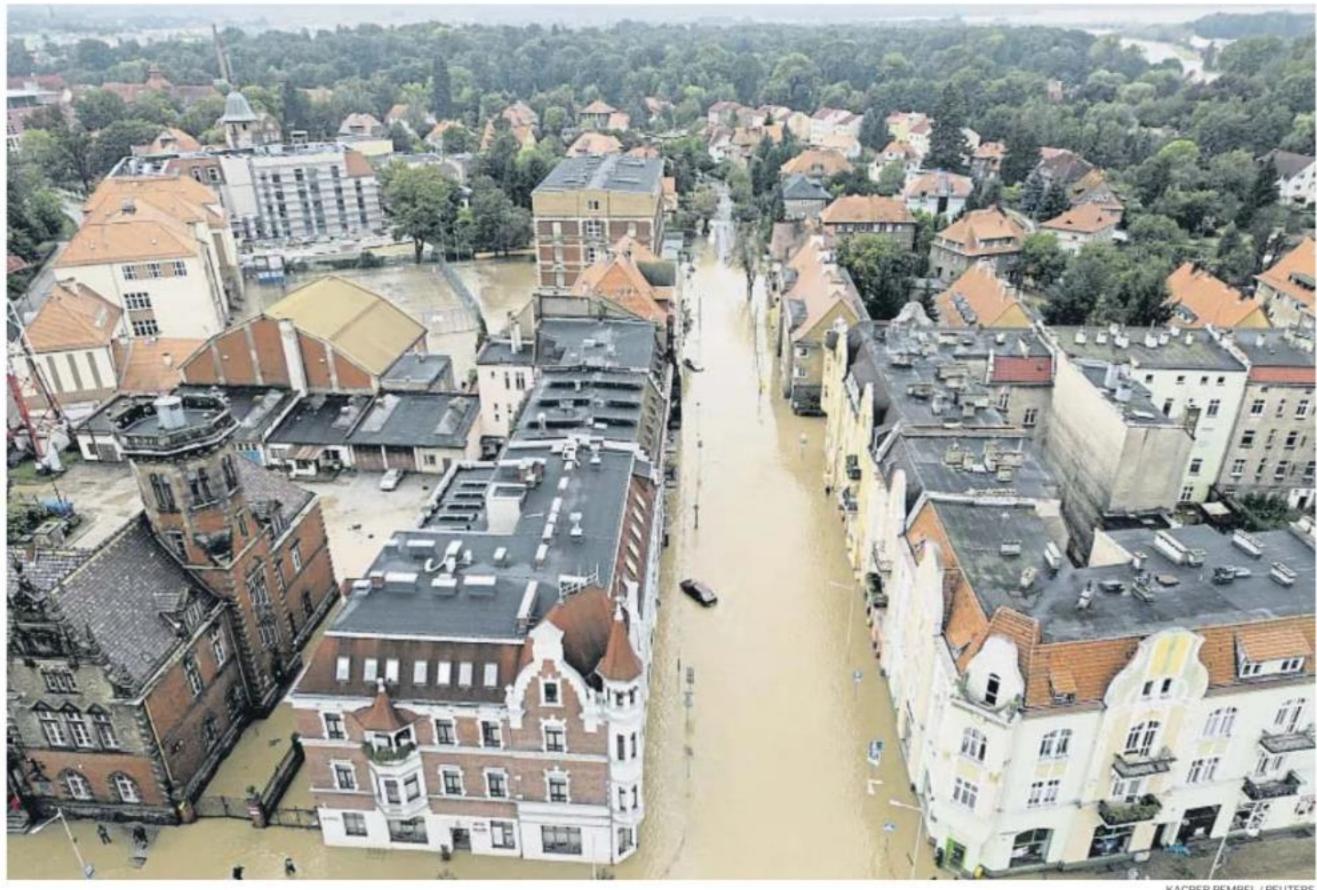

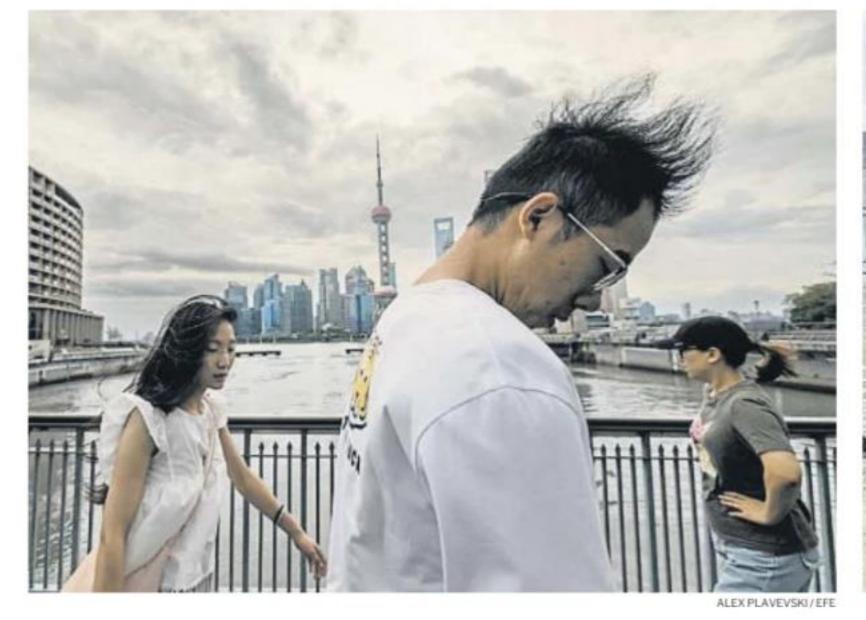



azote del tifón Bebinca. A las 7.30 de la mañana, hora local, lluvias torrenciales y vientos de más de 150 kilómetros/hora se desencadenaron sobre la metrópolis costera. Para entonces, las autopistas circundantes llevaban ya varias horas cerradas

**ANTIGÜEDADES** COMPRO MUEBLES Pinturas, espejos, relojes, monedas, joyería... Vacío pisos. Visito pueblos.

638 340 306

al tráfico. Las autoridades han cancelado todos los vuelos para hoy en los dos aeropuertos de Shanghai y también en los dos de Hangzhou y Ningbo. Asimismo, el metro no funciona, varios servicios de tren han sido suspendidos y los autobuses no circulan en la cornisa marítima.

Las autoridades meteorológicas habían vaticinado para Shanghai su peor tifón en 75 años, pero a las diez de la mañana, la alarma roja se convertía ya en alarma naranja, informa Jordi Joan Baños.

#### CENTROEUROPA

La peor tormenta en décadas dura ya cuatro días

La Europa central y oriental sumaba el lunes 15 muertos des-

pués del paso de la tormenta Boris, que ha dejado a decenas de miles de personas sin hogar y ha causado inmensos desgastes todavía difíciles de estimar. En muchas zonas de la región, además del cierre de los servicios públicos, las fábricas detuvieron su actividad.

Las lluvias, que se abaten desde el viernes sobre esta región, han hinchado los cursos de agua y han obligado a miles de habitantes a evacuar sus hogares, muchos de ellos rescatados en helicóptero de los tejados de las casas donde se han refugiado. Además de los siete muertos censados en Rumania, hay que sumar tres en Austria, un muerto y siete desaparecidos en Chequia, mientras que en Polonia se

Extremos. Arriba, la ciudad de Nysa, en el suroeste de Polonia, anegada por el río que lleva el mismo nombre. A la izquierda, un ciudadano contra

el viento en el centro de Shanghai, con la torre de Pudong al fondo. A la derecha, afectados por las inundaciones huyen de Maiduguri en Nigeria

En Centroeuropa las lluvias duran ya desde el viernes y han dejado trece muertos y miles de afectados

contabilizan cuatro muertos en un primer balance. La Unión Europea ha expresado su voluntad de colaborar en la ayuda a los más afectados.

El mal tiempo en la zona le ha servido de excusa a Viktor Orbán, presidente de turno de la Unión, ausentarse del Pleno del Europarlamento el miércoles.

#### NIGERIA

#### Un millón de desplazados por inundaciones en Nigeria

Las lluvias de la pasada semana dejaron más de un millón de desplazados en la región noreste de Nigeria, que tiene como capital Maiduguri. Las inundaciones dejaron 30 muertos y millones de personas sin hogar..

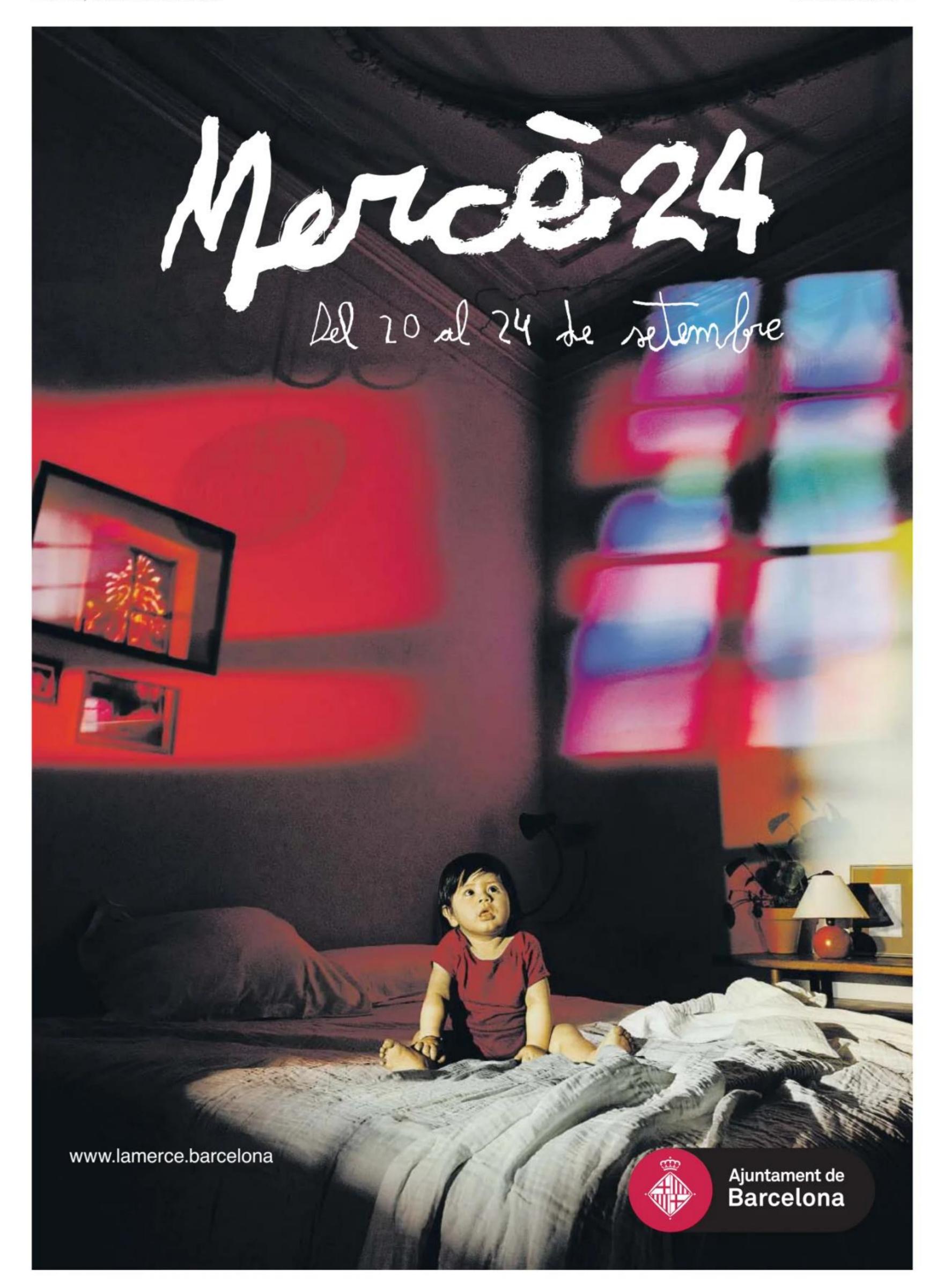

10 LA VANGUARDIA MARTES, 17 SEPTIEMBRE 2024



# La mejor forma de dar a conocer tu empresa

ÚNETE A EMPRESAS DE VANGUARDIA, EL NUEVO ESPACIO DEDICADO EN EXCLUSIVA A IMPULSAR PYMES QUE, COMO LA TUYA, TIENEN MUCHO QUE CONTAR







## Política

El nuevo curso político

# Sánchez retoma su iniciativa política en busca de mayorías parlamentarias

El Gobierno aprueba el plan de regeneración y librará la batalla de los presupuestos

**JUAN CARLOS MERINO** 

"La aritmética parlamentaria no es fácil", admiten en altas instancias del Gobierno y de la dirección del PSOE, sin poner paños calientes a la dificultad de impulsar la legislatura, en este nuevo curso político, sin una sólida mayoría en el Congreso. Una realidad incontestable, por muy acostumbrado que ya esté Pedro Sánchez a remar siempre con el viento en contra y entre tempestades desde que llegó a la Moncloa hace seis años. que en su equipo tratan de capear con un objetivo que, al menos por ahora, se mantiene inalterable: "Vamos a agotar la legislatura".

Para retomar su iniciativa política, pero también impulsar la acción legislativa sin apoyos garantizados, y además tratar de inyectar moral de combate en sus filas, Sánchez reunió ayer en el Congreso a la interparlamentaria socialista para establecer prioridades y objetivos. Como siempre, con un mensaje de ánimo: "Yo voy a dejarme la piel para que la agenda de progreso siga avanzando".

Y dispuesto a aprovechar el horizonte de 18 meses por delante sin convocatorias electorales previstas -las primeras, si no hay adelantos, serían las de Castilla y León, en febrero del 2026-, ahora intentará recomponer la mayoría absoluta que el pasado noviembre selló su investidura: "Es evidente que hay Gobierno para largo y toca sentarse a negociar", aseguró. "Mi mano está tendida, la puerta de la Moncloa está abierta a todo aquel que quiera negociar y sumar", ofreció.

Pero el bloque parlamentario que hace apenas diez meses aprobó su reelección como presidente. con 179 votos a favor, muestra síntomas de fatiga de materiales. Muy evidente es la desafección de Junts, que tras ver aprobada la ley de Amnistía, ya asestó serios reveses al Gobierno como fue tumbar la senda de estabilidad para los primeros presupuestos del Estado de la legislatura. El PNV y Coalición Canaria también se desmarcaron del Ejecutivo en votaciones puntuales, los cinco diputados de Podemos abandonaron Sumar y saltaron al Grupo Mixto, igual que el exministro José Luis Abalos, que también emitió un aviso al saltarse la directriz de voto socialista ante la cuestión de Venezuela. "Todo es difícil", reconocen en el Gobierno. "Pero todo es posible", alegan.

El ministro Félix Bolaños, en su calidad de titular de Relaciones



Sánchez quiso inyectar moral de combate a la interparlamentaria socialista reunida en el Congreso

#### "Todo es dificil, pero todo es posible", defienden en altas instancias del Gobierno sin tirar la toalla

con las Cortes, mantiene constante diálogo con los grupos. La semana pasada tuvo interlocución directa, en sendas reuniones de toma de temperatura, con la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, y con Andoni Ortuzar y Aitor Esteban, del PNV. La impresión extraída de estas ci-

#### El ministro Bolaños mantiene activa su interlocución directa con Junts y con el PNV: "Nada está roto"

tas, por parte del Gobierno, es explícita: "Nada está roto". "Seguimos dialogando", defienden.

Sánchez volvió a fijar ayer, como prioridad, la presentación de los presupuestos para el 2025. Y, como banderín de enganche para afrontar su aprobación, subrayó que las nuevas cuentas inyectarán

#### El Ejecutivo esgrime la herramienta de los reales decretos, que no requieren ratificación en el Congreso

casi 5.000 millones de euros adicionales a las comunidadas autónomas -muchas gobernadas por el PP- y los ayuntamientos -muchos, en Catalunya, dirigidos por Junts-. En el Gobierno buscan, en primer lugar, que el Congreso valide al segundo intento la senda de estabilidad que Junts, junto al PP

y Vox, tumbó antes del verano. Si no es así, alegan que se mantendrán los objetivos de déficit vigentes, aunque son más perjudiciales para comunidades y ayuntamientos. Igualmente, asumen que si la formación de Carles Puigdemont no da su brazo a torcer con los presupuestos, se prorrogarán los actuales, ya prorrogados este 2024.

Determinado a retomar la iniciativa política en el arranque del nuevo curso, Sánchez anunció que el Consejo de Ministros aprobará hoy mismo el plan de regeneración democrática que prometió en abril, cuando decidió seguir en el cargo para hacer frente a la investigación judicial abierta contra su mujer, Begoña Gómez, por los presuntos delitos de corrupción y tráfico de influencias que denunció la ultraderecha. Este plan, aseguró, tratará de combatir "la desinformación, los bulos y la máquina del fango" que, a su juicio, utilizan el PP y Vox para tratar de desestabilizar su mandato.

Ante los parlamentarios socialistas, Sánchez quiso además desmontar la imagen de que en esta legislatura está encadenando derrotas parlamentarias. De las 541 votaciones celebradas en el Congreso, aseguró, lleva ganadas 502. En el Gobierno, además, esgrimen la herramienta de los reales decretos, que no requieren de posterior convalidación parlamentaria, si aprobar leyes empieza a convertirse en misión imposible. El objetivo, según el presidente, no es "resistir", sino "avanzar".

Pero Sánchez prometió "mano izquierda" para lograr trabar los necesarios respaldos que garanticen el curso de la legislatura, pese a la fragmentación parlamentaria. "Si se quiere, se puede. Y nosotros, como queremos, vamos a poder", animó. Sin espacio para el desaliento: "Vamos a hacer grandes cosas en los tres años que nos restan de legislatura"...

#### El viernes arranca la ronda de presidentes con Pradales, Moreno y Rueda

 Pedro Sánchez quiere reactivar su iniciativa política en este nuevo curso también con una ronda de reuniones bilaterales con los presidentes de las comunidades y ciudades autónomas, en las que los controvertidos debates de la financiación autonómica y del reparto de los menores migrantes estarán sobre la mesa. El calendario de reuniones empezó ayer a concretarse. El jefe del Ejecutivo recibirá a los régimen común-, Sánchez

tres primeros presidentes en la Moncloa el próximo viernes. Por la mañana, al lehendakari, Imanol Pradales, del PNV. Y después al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, del PP. Por la tarde, será el turno del presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, también del PP. En sus encuentros con los presidentes del PP-ya que Euskadi no pertenece al

defenderá su propuesta de reformar el sistema de financiación autonómica. Un debate de muy alto voltaje político y territorial tras comprometerse a dotar de una "financiación singular" a Catalunya. Sánchez reiteró ayer que garantizará "la igualdad entre españoles". "Nuestro modelo de financiación autonómica es el mismo en todos los territorios: blindar los pilares del Estado de bienestar, que están

en manos de las comunidades autónomas, atendiendo a las particularidades de cada uno de esos territorios", subrayó. Sobre el debate migratorio, el presidente reprochó ayer "los discursos incendiarios sobre la migración" de las derechas, que alertan de un "colapso" o una "invasión". "Mientras por detrás le piden al Gobierno que facilite la contratación de migrantes para llenar sus vacantes laborales", denunció.

# El PP redefine sus políticas sociales para seducir a clases medias y jóvenes

Feijóo dirige el rumbo hacia la conciliación familiar como nuevo eje estratégico

JULIO HURTADO

Madrid

"¿De dónde vendrán?", ironizaba Alfonso Guerra cada vez que se hablaba del viaje al centro del PP, que, para el ingenioso vicepresidente de Felipe González, no llegaba nunca a su destino. Pero Alberto Núñez Feijóo, con la nave Plus Ultra de Vox vigilando el extremo confin derecho de la galaxia política, tiene claro que los diputados que le faltaron hace un año para hacerse con la presidencia del Gobierno debe ir a buscarlos entre los votantes moderados que decidan abandonar al PSOE en las próximas elecciones generales. Y a ellos dirigirá su mensaje en este segundo año de legislatura.

Para empezar, y asumido que la amnistía parece irreversible por muchos recursos que se interpongan en el Tribunal Constitucional y que el "todos a una" en el debate sobre la financiación autonómica resulta quimérico, el jefe de la oposición presentó ayer en Alicante una ley que extenderá la gratuidad a la educación infantil de 0-3 años.

Pero esta no es sino la primera medida de una batería de iniciativas enfocadas a la conciliación con las que la ejecutiva popular quiere disputar banderas tradicionalmente en manos de la socialdemocracia, por lo que llegarán otras, por ejemplo en el ámbito de la vivienda, una de las mayores preocupaciones de los españoles, encaminadas a facilitar también la vida personal y profesional de los ciudadanos, esto es, que ambas sean compatibles y no haya que elegir, como sucede tan a menudo.

Desde Génova lo explican como un "plan 360", es decir, no se trata de un giro copernicano de 180 grados para cambiar radicalmente de rumbo, sino de seguir en el mismo lugar tras haber pasado por todos los pun-



Alberto Núñez Feijóo junto a Carlos Mazón, ayer en Alicante

MORELL/EFE

#### Gratuidad de 0 a 3 años en las escuelas infantiles

 La propuesta que el PP llevará al Congreso este mes de septiembre incluye la gratuidad de las escuelas infantiles de 0 a 3 años en todo el país. La medida, que Galicia fue la primera comunidad en aplicar en el 2022 y este curso se ha puesto en marcha en la Comunitat Valenciana, se llevaría a cabo, en caso de aprobarse, a través de una ley de Conciliación, financiada en un 50% por el Estado. Esto supondría un desembolso a las arcas de la Hacienda central de 2.000 millones de euros anuales. Feijóo efectuó

este anuncio en una comparecencia ante los medios junto al presidente del PP de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, tras visitar una escuela infantil en Alicante en compañía de la vicesecretaria de Sanidad y Educación del partido, Ester Muñoz. El presidente Mazón explicó que en la Comunitat Valenciana se han ofrecido este curso 72.000 plazas gratuitas en escuelas públicas y privadas, de las cuales ya están ocupadas 45.000, lo que supone "duplicar las cifras del curso pasado". Ambos dirigentes

aseguraron que la medida busca reducir la desigualdad, limitando la brecha laboral que afecta a las mujeres a causa de la maternidad, y fomentar la natalidad en un país que está entre los que poseen una tasa más baja de nacimientos. Eso sí, para que su ley de Conciliación salga adelante, el PP necesitará apoyos externos que espera lograr. "Tengo la firme convicción de que un país cuyas políticas públicas penalizan a quien quieren tener hijos es un país que no va a prosperar, concluyó Feijóo. / E. Bolland

tos de la esfera política y con la familia como eje.

Ante la robustez de los datos macroeconómicos, de los que el Gobierno presume -el titular de esa cartera, Carlos Cuerpo, es el miembro del Consejo de Ministros que duerme más tranquilo, sin que la oposición le haga mella en el Parlamento-, la cúpula popular ha llegado a la conclusión de que la clave es la microeconomía, en un contexto en el que el descontento de las clases medias, ante el deterioro de los servicios públicos, y los jóvenes, abrumados por las dificultades para emanciparse y planificar su futuro, va en aumento.

Y el PP está seguro de que sus iniciativas no caerán en saco roto cuando lleguen al Congreso y partidos de centroderecha como el PNV o Junts, como ya ha pasado en numerosas ocasiones

#### En Génova no preocupa "jugar fuera de casa" y disputar con el PSOE políticas socialdemócratas

durante esta accidentada legislatura, tengan que definirse: "No podrán oponerse a que el Estado apoye a las familias".

Es más, al equipo de Feijóo no le preocupa "jugar fuera de casa" y disputar con el PSOE en su terreno, el de las políticas sociales: "Nos importa poco que las necesidades concretas de determinadas personas estén asociadas a otras ideologías", razonan fuentes de la dirección del PP, que recuerdan que hay una izquierda "defraudada" por algunas leyes como la del solo sí es sí o la ley trans, que arrebataron, según el análisis de Génova, voto femenino a los socialistas.

Así pues, la conciliación se va a convertir en un vector transversal del proyecto alternativo del PP. Un "elemento de combate cuerpo a cuerpo con la izquierda" en el que los populares incluyen a Sumar y Podemos, puesto que, seis años después de la llegada al poder de Pablo Iglesias y Yolanda Díaz, observan una "frustración colectiva" que revaloriza la "buena gestión pública" de su marca.•

#### Ayuso acepta ahora ir a la Moncloa si el orden del día no incluye la financiación

J. HURTADO Madrid

Isabel Díaz Ayuso irá a la Moncloa cuando le llegue el turno en la ronda de reuniones bilaterales que Pedro Sánchez inicia el viernes con los presidentes vasco, andaluz y gallego. Pero, eso sí, con condiciones: según cuál sea el orden del día, en el que no debe figurar la financiación autonómica, anatema para el PP.

"Lo más importante no es lo

que voy a hacer yo, que soy una más de 17, sino el presidente del Gobierno", asumió la líder madrileña en el Foro ABC, donde ayer plegó velas al ver que no cuenta con el apoyo de sus compañeros para plantar a Sánchez.

Aunque se mostró comprensiva con la situación "inasumible" del valenciano Carlos Mazón, uno de los barones populares que han pedido negociar un nuevo enfoque en el reparto territorial de los recursos, Ayuso

quiso dejar claro que "esto no va de dinero, va de España" y que la intención del líder del PSOE es "dividir" y "engañar" a los dirigentes regionales del PP porque necesita "normalizar" la financiación singular para Catalunya pactada entre el PSC y ERC, con el objetivo último de "colar una república".

La singularidad es una "estupidez", porque nadie tiene "dos
hijos iguales", exclamó tras descartar que la capitalidad suponga privilegio económico alguno.
"Cada uno tiene su forma de vida, y la de Madrid es la libertad
económica frente a la economía
subvencionada, que mata la iniciativa", defendió. "No nos pueden igualar cuando la vida no lo
es", subrayó, aunque concedió
que la educación, la sanidad o la

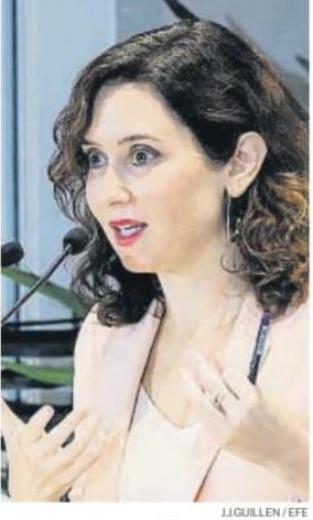

Ayuso, ayer en el Foro ABC

justicia sí deben ser las mismas para todos los ciudadanos.

"Me espero lo peor para las cuentas de los madrileños", vaticinó la presidenta de la Comunidad en el turno de preguntas al responder sobre la nueva financiación autonómica, ya que teme que el sistema que está esbozando la Moncloa y que aún no se ha concretado en nada sea un "abrazo del oso" orquestado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para perjudicar el modelo económico de "la capital de todos".

"Nos tendrán que explicar qué están tramando para blanquear el concierto catalán", advirtió Ayuso sobre las medidas fiscales que prepara el Gobierno, al que le pidió que "no estorbe" y "deje en paz" a Madrid.•

# La UE ve con preocupación las detenciones en Venezuela

Edmundo González se reúne con Aznar, González y Rajoy

**BARCELONA** Agencias

La Comisión Europea expresó este lunes su "preocupación" por la detención de dos ciudadanos españoles y un checo en Venezuela. "Es lamentable que el régimen haya arrestado a ciudadanos europeos", dijo el portavoz de Exteriores del Ejecutivo comunitario, Peter Stano, en la rueda de prensa diaria de la institución.

El portavoz señaló que la Comisión se solidariza con España y la República Checa aunque, no obstante, subrayó que corresponde a ambos países la "responsabilidad" consular de lidiar con esta situación que afecta a los españoles Andrés Martínez Adasme y José María Basoa Valdovinos y el checo Jan Darmovrzal.

Junto a ellos, Venezuela detuvo también a tres estadounidenses y todos ellos fueron acusados de supuestas actividades subversivas y de intento de asesinato de representantes públicos, incluido el presidente, Nicolás Maduro.

Tras estas acusaciones, España ha desmentido que esté implicada en una "operación de desestabilización política" en Venezuela.

El pleno del Parlamento Europeo debatirá mañana y votará el jueves qué debe hacer la Unión Europea (UE) en relación a la situación creada en Venezuela tras los comicios del pasado 28 de julio en los que Nicolás Maduro se nombró ganador sin enseñar las actas para demostrarlo.

En paralelo aquí en España el ex presidente del Gobierno, José María Aznar se reunió ayer con Edmundo González Urrutia, ga-



DAVID MUDARRA / EFE

José María Aznar y Edmundo González ayer en Madrid

nador de las elecciones –según las actas publicadas– que el régimen de Maduro no reconoce. González está exiliado en España desde hace ya dos semanas.

"Todos debemos trabajar para que el exilio de Edmundo González acabe cuanto antes y pueda ejercer como presidente de una

#### Pedro Sánchez subraya la defensa "de la democracia en todos los lugares del mundo, también en Venezuela"

Venezuela en paz y libertad", señaló Aznar tras reunirse con Edmundo González en Madrid.

El todavía no reconocido como presidente electo de Venezuela se entrevisto también con Felipe González y con Mariano Rajoy y este martes acudirá al Congreso de los Diputados donde se reunirá con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.

En el Senado, esta semana está prevista una votación en la que se insta al Gobierno ha reconocer como presidente electo de Venezuela a Edmundo González.

El PP ha añadido la cuestión venezolana en la lista de causas abiertas contra el Gobierno de Pedro Sánchez al que acusa de mantener una posición ambigua en relación a la crisis suscitada en el país latinoamericano.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez se refirió ayer nuevamente a la posición de España sobre Venezuela y a su compromiso de "defender la democracia en todos los lugares del mundo, también en Venezuela" y exigió al presidente de aquel país, Nicolás Maduro que publique las actas de las elecciones para verificar de forma "imparcial e independiente" los resultados.•

#### Un juzgado aplica la ley de Amnistía fuera de Catalunya por vez primera

ANDER GOYOAGA

Bilbao

Un juzgado de Bilbao ha sido el primero en aplicar la ley de Amnistía fuera de Catalunya. En concreto, la Audiencia de Bizkaia ha aplicado esta norma a los cuatro condenados por los incidentes registrados en una concentración convocada en Bilbao, a través de las redes sociales, tras conocerse la sentencia del Tribunal Su-

premo a los líderes del *procés*, en octubre del 2019.

Los hechos tuvieron lugar en una de las entradas a Bilbao. Tras comunicarse las condenas a Oriol Junqueras y a otros responsables del referéndum del 1-0, varios centenares de personas bloquearon uno de los accesos a la capital vizcaína. Se produjeron algunos incidentes y cuatro ióvenes fueron imputados por diferentes delitos, entre ellos el de resistencia grave.

El juicio por aquellos hechos se celebró en abril. Los procesados se enfrentaban a penas de hasta dos años y nueve meses de prisión, aunque tras un acuerdo con la defensa las penas se redujeron sustancialmente. Tres de los procesados fueron condenados por resistencia a la autoridad y lesiones leves a multas e indemnizaciones a los ertzainas heridos. El cuarto, mientras, fue condenado por un delito de desórdenes públicos a seis meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

Ahora, tras un recurso de la defensa, la Audiencia ha decidido aplicarles la ley de Amnistía, de manera que "la responsabilidad criminal" y "civil" queda "extinguida".

En un auto, la Audiencia provincial alude a varios artículos de la norma para justificar su decisión. En concreto, señala que en el punto dos del preámbulo se recoge que la



Manifestación en Bilbao en el 2019

norma "alcanza a los actos que hayan sido declarados o estuvieran tipificados como delitos o como conductas determinadas de responsabilidad administrativa o contable, vinculados a la consulta celebrada en Catalunya el 9 de noviembre del 2014 y el referéndum del 1 de octubre del 2017".

La resolución, firmada el 3 de septiembre, es ya firme, toda vez que en los tres días posteriores no se interpuso recurso de súplica.

#### Sumar insta al PSOE a tomar la iniciativa con unos presupuestos muy sociales

ASIER MARTIARENA Madrid

Sumar presentó ayer un ambicioso proyecto presupuestario de marcado acento social para instar al PSOE a tomar la iniciativa en la negociación de las cuentas del 2025 y, de paso, dejar claro que si éstas finalmente se prorrogan, no será por culpa de los de Yolanda Díaz.

La coalición plurinacional, y socio minoritario del Gobierno, lamentó airadamente la decisión del PSOE de descartar la aprobación de los presupuestos del 2024 tan pronto se conoció el adelanto electoral en Catalunya. Y no quiere ni oír hablar de una segunda prórroga: "España no puede ni debe estar a la defensiva. El pueblo de la coalición nos quiere transformando, caminando. España quiere más", subrayó Díaz.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo fue, de hecho, la encargada de exponer un documento de trabajo de 36 páginas consensuado por el conjunto de fuerzas coaligadas – atrás parecen quedar las tensiones internas por la configuración de las listas para las elecciones europeas— y que se antoja crucial para Sumar de cara a justificar su peso específico dentro de un Gobierno de coalición que ha recorrido los primeros meses de la legislatura al ralentí.



Díaz, acompañada de los ministros de Sumar, ayer en Madrid

Díaz, quien entró en escena escoltada por los otros cuatro ministros de Sumar –Pablo Bustinduy (Derechos Sociales), Ernest Urtasun (Cultura), Sira Rego (Juventud e Infancia) y Mónica García (Sanidad)-, prometió trabajar para lograr nuevos derechos sociales. Algo que espera lograr en base a una "urgente" reforma fiscal solidaria que "termine con los privilegios de las grandes empresas y las clases altas" y que, entre otros, convertiría en ordinarios los impuestos a la banca y a las energéticas: "Es la hora de repartir mejor los frutos del crecimiento económico", señaló antes de cifrar en 27.000 millones el beneficio para las arcas públicas.

Reforma fiscal aparte, el eje vertebrador del acto fue la vivienda. El documento recoge "iniciativas audaces" como la prohibición temporal de la compra de pisos para especular o el establecimiento del contrato indefinido como contrato por defecto para el arrendamiento de viviendas.

Y como novedad, ante el boicot de algunas presidentes autonómicos -mayoritariamente del PP- a la actual ley de vivienda, Sumar propone limitar los fondos públicos que ofrece el Estado a aquellas comunidades que pongan en marcha los mecanismos de los que disponen para limitar el precio de los alquileres. "Estamos hablando de un derecho humano fundamental", apremió al PSOE.

da Colau anuncia que se acoge a la excedencia pero que volverá, ya veremos si como candidata. Ahora reivindica el trabajo realizado por Barcelona En Comú con un orgullo que subraya la rebosante plenitud del vaso y niega la posibilidad de que esté totalmente o medio vacío. Además de enriquecerse vitalmente con nuevos horizontes, la excedencia la ayudará a construir un relato que, sin la erosión -a veces cruel-del cargo, blanqueará un estilo de hacer política -fondo y formaque ha actualizado su ya notable repertorio de victimismos preventivos, medias verdades retráctiles y populismos frívolos. Un estilo que ha empezado a perpetuar el mito según el cual Colau "cambió la agenda de Barcelona", que no se sabe exactamente qué significa.

En el programa *Bob in translation* (3Cat), Bob Pop conversa con Colau. Sin el estrés de la primera línea, la exalcaldesa comenta su nuevo peinado –lo define como "bollo"– y vuelve a reivindicarse como bisexual invisibilizada por los este-

#### **EL ESCAPARATE**

Sergi Pàmies



#### Bailar para olvidar

reotipos que transforman la invisibilidad en una forma de violencia. La sintonía entre Bob Pop y Ada Colau es auténtica. La prueba es que ambos acaban bailando en la plaza Catalunya. No puedo evitar recordar la noche en la que, en una fiesta, Colau bailaba descalza y con un entusiasmo digno de una Carmen Amaya posmoderna. Como se habían caído dos vasos de tubo al suelo, alguien se apresuró a recoger los vidrios rotos para evitar daños mayores o que pudiera interpretarse que no había sido un accidente sino un acto de violencia perpetrado por sus pérfidos y poderosos enemigos de siempre.

En paralelo a la confirmación de las alcantarillas de ERC, emerge una vía igualmente putrefacta en la estructura de Junts. Noemi Llorens y Eva Ràfols, que acusaron a Eduard Pujol de acoso –sin presentar denuncia–, admiten que fueron manipuladas por la dirección de Junts. ¿Ustedes han visto, leído o escuchado alguna reacción orgánica o de las organizaciones que, con toda la razón, defienden que las acusaciones falsas perjudican la credibilidad de las auténticas?

Consciente de que en todas parte cuecen habas, Alfons Arús (La Sexta) empieza su programa (siete de la mañana) bailando al ritmo de una canción vagamente tropical y de estribillo contagioso que dice "¡Caramba, caramba, que viene el lunes!" Es el editorial más eficaz para definir una actualidad en la que, hablando del gobierno de Venezuela, Josep Borrell utiliza artillería pesada: "régimen dictatorial". Una acusación que el portavoz del gobierno venezolano contrarresta diciendo que Borrell vive en el basurero de la historia. Se confirma así la existencia

#### De las cloacas de ERC, ahora pasamos a las cloacas orgánicas de Junts

de un circuito coherente de reciclaje: de la legendaria papelera de la historia a la que la CUP envió al presidente Artur Mas al vertedero en el que vive Borrell. Esperemos que el basurero sea lo suficientemente grande para que ambos no coincidan y no tengan que darle la razón al tópico según el cual, allí donde vayas, siempre hay catalanes.

# Alejandro Fernández se afianza y combatirá a Illa por su pacto con ERC

El PP no prevé convocar el congreso pendiente hasta clarificar el escenario español

CRISTINA SEN

Barcelona

El PP de Catalunya arranca el curso sin que esté previsto en un horizonte cercano la celebración pendiente del congreso del partido y con el foco puesto en la definición de la estrategia en el Parlament. El presidente, Alejandro Fernández, sobre cuyo liderazgo siempre se ciernen las dudas de Alberto Núñez Feijóo, toma las riendas para intentar afianzar y ampliar el espacio político que logró el 12-M. El PP quiere combatir a Salvador Illa en lo que considera un proyecto basado en un "nacionalismo identitario de izquierdas", que emana del pacto con ERC.

No es que el PP haya cerrado el debate sobre su proyecto a futuro pero la complejidad del escenario político, sobre todo en lo que se refiere a la política española, aconseja de momento prudencia y no abrir disputas internas. Tras la victoria del PSC, la salida de ERC del Govern y el malestar de Carles Puigdemont con Pedro Sánchez, el PP está recomponiendo su estrategia sobre todo en Madrid, donde ahora ya no se prevé una legislatura corta.

El PP catalán funciona sobre varios motores con sensibilidades diferentes y ha habido tensiones en la conformación del grupo parlamentario. Pero por ello hay dirigentes que piden que no se pierda la oportunidad de construir una "alternativa seria". "Hemos pasado de 3 a 15 diputados, hay opción de construir equipos", se indica. Catalunya, además, es fundamental para el PP si quiere tener opciones de gobernar en España.

Desde la dirección del partido también se apunta que se debería intentar a medio plazo la celebra-



Alejandro Fernández, presidente del PP de Catalunya

ción de un congreso de consenso. Un consenso por tanto donde el concurso del actual presidente, Alejandro Fernández, es fundamental.

Pese a las diferentes sensibilidades internas, la línea a seguir en Catalunya está clara. En el Parlament, Alejandro Fernández considera que se abre un escenario para ofrecer una alternativa centrada en "medidas económicas, educativas y sociales que el PP puede defender prácticamente en solitario".

El debate sobre la financiación autonómica –a partir de la financiación singular para Catalunya fruto del pacto de investidura con ERC- está generando un debate difícil entre los barones del PP. También es complejo explicar desde Barcelona el rechazo a este modelo, se señala, pero se considera que hay que esperar un tiempo para observar cómo evoluciona el debate.

Salvador Illa podrá tener unos primeros días de gobernación en calma, pero los populares creen que pronto se verá que el pacto de financiación con ERC no se concreta. Y esto generará. según este análisis, tensiones fuertes entre los dos partidos que pactaron la investidura.

Si bien ahora es difícil definir un modelo común desde la calle Génova, a medio plazo quien deberá concretar la propuesta en la línea especificado en el pacto de investidura catalán será Pedro Sánchez, señalan desde la dirección.

La estructura del grupo Popular ha acabado de conformarse esta semana en el Parlament con el reparto de las presidencias de las comisiones, donde estarán Pere Lluís Huguet (Investigación y Universidades), Eva García (Educación y Formación Profesional) y Hugo Manchón (Políticas de Juventud). El portavoz, Juan Fernández, es la nueva figura emergente. Y Lorena Roldán -afín al presidente del grupo- es la portavoz adjunta, aunque desde algunos sectores del partido se intentó que dejase su escaño en el Parla-

#### Dirigentes catalanes creen que se debe trabajar por un cónclave de consenso a medio plazo

ment tras ser designada senadora. El debate de política general -arranca el 8 de octubre- servirá

-arranca el 8 de octubre- servirá para explicitar la línea de oposición en un trimestre en el que los congresos de ERC y de Junts pueden clarificar escenarios no sólo en Catalunya, sino también en España. Para el PP en el Congreso, será relevante saber el rumbo que toman los socios de Pedro Sánchez.

En el cajón de Feijóo sigue guardada la idea de un proyecto de renovación del PP de Catalunya, para dirigirlo a un nuevo catalanismo de centro derecha. Un proyecto, si se abre el cajón, de construcción más lenta.

#### Madrid y Londres retoman las negociaciones por Gibraltar

REDACCIÓN Barcelona

Las conversaciones entre España y la Comisión Europea con el Reino Unido para alcanzar un acuerdo sobre Gibraltar tras la culminación del Brexit se retomarán "a nivel ministerial" el próximo jueves en Bruselas. Así lo anunciaron fuentes diplomáticas españolas después de que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, abordara ayer el asunto en Londres con su homólogo británico, David Lammy, en una reunión en la que trataron temas bilaterales que afectan a los ciudadanos de ambos países, así como la situación en Ucrania y Oriente Medio.

La capital comunitaria ha acogido dos reuniones de este tipo en las que han asistido, además de los titulares de Exteriores español y británico, el vicepresidente de la Comisión Europea, Maros Sefcovic, que negocia en nombre de los Veintisiete, y el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo. La última fue el 16 de mayo todavía con el conservador David Cameron como jefe de la diplomacia británica.

Las autoridades españolas han manifestado reiteradamente que ambos países desean cerrar un acuerdo lo antes posible. Sin embargo, el cambio de Gobierno británico que se produjo el pasado julio con la llegada del laborista Keir Starmer el proceso se ralentizó. Starmer y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de la misma familia política, se reunieron poco después y acordaron reactivar, y con muy buenas perspectivas, las negociaciones.

## El Govern pone en marcha la máquina para aprobar sus primeros presupuestos

Illa convocará en los próximos meses todas las comisiones bilaterales con el Estado

LUIS B. GARCÍA

Barcelona

El Govern de Salvador Illa pone en marcha hoy la maquinaria para diseñar y aprobar, en enero, sus primeros presupuestos, los del año 2025. La consellera de Economia, Alícia Romero, anunció ayer en el Parlament que en su reunión de este martes, el Consell Executiu tiene previsto dar el visto bueno al techo de gasto en que marcará el perímetro de las nuevas cuentas -después de haber renunciado a presentar las del 2024 por cuestiones de calendario-, señalando que la prioridad del Govern es sacar adelante los números con los socios de investidura, aunque la consellera también lanzó una llamada a la responsabilidad de Junts por su papel en el Congreso de los Diputados.

El Govern diseñará los presupuestos de acuerdo a la senda de estabilidad aprobada de nuevo por el Ejecutivo central, la misma que ya rechazó el Congreso por el inesperado voto en contra de Junts, y que sitúa el déficit de las comunidades autónomas en el 0,1%. Pero esta senda todavía se tiene que aprobar en el Congreso de los Diputados, donde el voto de formaciones catalanas como ERC y Junts volverá a ser determinante. Por eso, Romero instó a estos grupos, en especial a Junts, a votar a favor de este techo de gasto en las Cortes, porque no hacerlo supondría que Catalunya perdiera 2.584 millones de euros, alertó.

Esta merma vendría de la no aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y, por tanto, de la liquidación del sistema de financiación autonómica, que con la mejora de los ingresos más recaudación por la buena marcha de la economía- ha venido aumentando. Así, en el caso de que el Gobierno no apruebe sus cuentas, la liquidación se calcula-

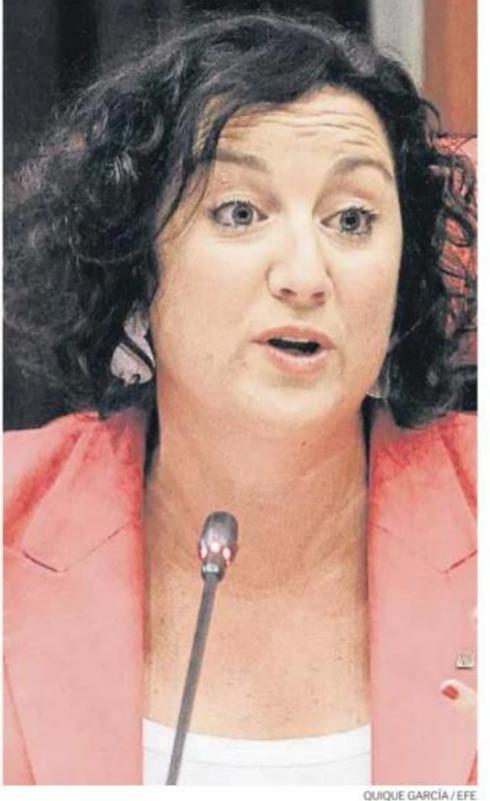

La consellera de Economia, Alícia Romero



El conseller de Presidència, Albert Dalmau

ría sobre el presupuesto prorrogado y de ahí la pérdida de margen para las cuentas catalanas.

Romero compareció ayer en comisión en el Parlament para dar cuenta de los objetivos y prioridades de su departamento, entre los que situó los presupuestos, la fiscalidad y la financiación autonómica. En la segunda carpeta, la consellera apostó por un modelo "verde, justo y progresivo", que permita "corregir desigualdades e ineficiencias del sistema", pero rehuyó de la bajada de impuestos que llevan a cabo en Andalucía y Madrid, citó. "Estamos por debajo de la presión fiscal de otros países europeos" y "avanzaremos en esta línea", aseguró. Por tanto, solo dio margen

para "revisar algunos impuestos", pero solo para averiguar si la recaudación cumple con lo previsto, "no para quitarlos". También albergó la posibilidad de realizar "ajustes" en otros, en ámbitos como la vivienda, el juego o el turismo, donde hay compromisos adquiridos con los Comuns.

En materia de financiación, la consellera vino a pedir paciencia y tiempo para trabajar en la concreción del acuerdo alcanzado con ERC para investir a Illa. En los apenas 39 días no ha habido aún tiempo para negociar con el Estado los márgenes del nuevo modelo, del que sin embargo aseguró que será beneficioso "para todos", tanto para Catalunya como para el resto de autonomías. Además, la conselleria tiene que nombrar todavía algunos altos cargos, entre los que el nuevo director de la Agència Tributària de Catalunya será clave.

En este sentido, Romero indicó que la labor que tendrá por delante esta entidad, que será la encargada en el futuro de recaudar, gestionar y liquidar todos los impuestos, será "gigante", pero quiso dejar claro que el objetivo de Catalunya recaude en el 2026 el IRPF se mantiene, tal y como reza en el acuerdo con ERC.

En cualquier caso, el nuevo Govern "tiene, tozudamente, la voluntad" de tirar adelante un nuevo sistema de financiación para Catalunya, y Romero ha re-

cordado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha mostrado sensible y predispuesto a apoyarlo.

Para lograrlo, la Generalitat deberá afinar la negociación con el Gobierno. La voluntad de Romero es "ocupar todas las sillas", en referencia a los foros multilaterales a los que el anterior gobierno catalán renunció a asistir, como el Consejo de Política Fiscal y Financiera. En ello coincidió con el conseller de Presidència, Albert Dalmau, quien también en el Parlament informó de la intención de convocar todas las comisiones bilaterales entre el Estado y la Generalitat.

En los próximos seis meses se convocarán estas comisiones, que están recogidas por el Estatut. Son la comisión bilateral con el Estado, que se reunió por última vez en febrero del 2022; la comisión mixta de Asuntos Económicos y Fiscales, que lo hizo más recientemente, en julio; la comi-

Romero avisa a Junts de la merma de recursos para Catalunya si vota en contra del techo de gasto en Madrid

Dalmau fija como prioridad la reforma de la administración pública con diálogo con los sindicatos

sión de transferencias -no se reúne desde el 2010- y la comisión sobre inversiones estatales en infraestructuras, que lo hizo por última vez hace dos años.

El conseller prometió "lealtad institucional y confianza" con el Estado, pero también exigencia para hacer cumplir los pactos alcanzados con ERC y los Comuns, entre los anotó cuestiones pendientes como el traspaso del Ingreso Mínimo Vital y Rodalies.

Dalmau también fijó como prioridad de su departamento la reforma de la administración pública, para la que apuesta por el diálogo con los sindicatos, con el objetivo de simplificar procesos pero sin adelgazar el cuerpo administrativo.

#### Puigdemont recusa al magistrado Macías del **Tribunal Constitucional**

**CARLOTA GUINDAL** Madrid

El expresident Carles Puigdemont ha presentado una recusación contra el magistrado del Tribunal Constitucional José María Macías para que se aparte del estudio de cualquier asunto vinculado con el *procés*. Por ahora no puede recusarle por la ley de Amnistía, pero ya adelanta que lo hará en cuanto pueda.

En un escrito, la defensa de Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí advierte al tribunal que existen datos suficientes para concluir que Macías -elegido recientemente magistrado del TC con el apoyo del PP y exvocal del Consejo General del Poder Judicial- "no será imparcial ni en estos asuntos ni en los que en el futuro se generen respecto de la aplicabilidad de la ley de Amnistía".

En el escrito, se recogen varios artículos, declaraciones y entre-

vistas realizados por Macías dando su opinión sobre el procés y la amnistía. Un ejemplo es un artículo en el que califica de "grave error" la decisión de la justicia alemana sobre Puigdemont. "No ahorró calificativos respecto del caso que afecta a mis representados llegando, incluso, a expresar sus opiniones en la prensa alemana siendo todas esas opiniones referidas al caso y con descalificaciones tanto para mis mandantes como, en esa ocasión, para la justicia alemana", recoge el letrado Gonzalo Boye.

Otro artículo publicado por Macías se titulaba: "Llarena, Catalunya y el fascismo inverso". En dicho artículo, según relata el letrado, compara a los líderes del procés con los nazis y otros movimientos totalitarios europeos.

#### Una mujer que denunció a Eduard Pujol niega el acoso y pide perdón

REDACCIÓN Barcelona

Una de las dos mujeres que denunció a Eduard Pujol por acoso en los cauces internos de Junts en el 2020 se ha retractado en una misiva y pide perdón, de modo que la causa judicial se ha cerrado sin más consecuencias para ella. Se trata de la concejal de Pineda de Mar (Maresme) Noemí Llorens, que apunta que se sintió "manipulada" y habla

de la dirigente de JxCat Aurora Madaula y de intencionalidad política. Así lo avanzó El País y lo confirmó la abogada de Pujol.

En otoño del 2020 dos mujeres denunciaron a Pujol por acoso pero no acudieron a la Fiscalía. En un primer momento se suspendió a Pujol, pero luego fue readmitido y él se querelló contra las dos mujeres. Así, sigue abierta la causa por injurias contra la otra denunciante, Eva Ràfols.

#### LAVANGUARDIA

PRESIDENTE-EDITOR JAVIER GODO, CONDE DE GODO

DIRECTOR Jordi Juan

DIRECTORES ADJUNTOS Lola García Miquel Molina Enric Sierra

ADJUNTOS AL DIRECTOR Enric Juliana Manel Pérez

SUBDIRECTORES Isabel Garcia Pagan Lluís Uría Joel Albarrán Lucía González

#### La infernal carrera a la Casa Blanca

Dos intentos de asesinato

en dos meses enturbian

el clima democrático que

exigen unas elecciones

A diferencia de otros

atentados, el de West Palm

Beach no cohesiona a

EE.UU., sino al contrario

la espera de los progresos de la investigación policial, el frustrado atentado contra Donald Trump en su campo de golf de West Palm Beach constituye otra señal de alarma sobre las elecciones a la Casa Blanca del 5 de noviembre. Y no se trata de un fenómeno -polarización y violencia- circunscrito a la primera democracia del mundo. Conviene recordar el intento de asesinato a tiros del primer ministro eslovaco Robert Fico el pasado mayo, la muerte a balazos del candidato presidencial ecuatoriano Villavicencio el 9 de agosto del 2023 o el atentado por arma de fuego que se cobró la vida del ex primer ministro nipón Abe Shinzo en julio del 2022.

Que un candidato a la presidencia de EE.UU., se llame como se llame, haya sufrido dos intentos de asesinato en menos de dos meses es un hecho sin precedentes desde el republi-

cano Gerald Ford en 1975. Es decir, medio siglo atrás. Y que se hayan sucedido cuando restan cincuenta días para la jornada electoral es inquietante. A la vista de la igualdad que marcan todos los sondeos, es obvio que la tensión y las fricciones dificilmente bajarán de intensidad. Más bien lo contrario. He aquí un motivo de preocupación para todos los ciudadanos del mundo que creen en el sistema democrático y su fuerza y capacidad para dirimir elecciones al margen de la violencia, la intimidación o cuantos elementos desestabilizan dicho sistema.

El intento de atentado, frustrado esta vez por el Servicio Secreto, tiene un elemento distinto al de hace dos meses en Butler, Pensilvania. No se trataba de un

acto electoral programado y público, como ha sido el caso de los atentados sufridos por candidatos o incluso presidentes desde el magnicidio de John Kennedy en Dallas en 1963. Se trataba de una actividad privada, de la que solo podían poseer información círculos próximos al candidato. No se pueden alentar teorías de la conspiración, pero sí alertar sobre la conveniencia de reforzar la seguridad de Donald Trump, como la de cualquier otro candidato.

Sorprende el grado de irresponsabilidad de Elon Musk, que difundió en su red X un mensaje, borrado después, en el que se extrañaba de que nadie hubiese atentado contra el presi-

dente Joe Biden o la vicepresidenta y candidata Kamala Harris. Semejante insensatez de Musk evidencia el grado de polarización que vive Estados Unidos, que este segundo intento de asesinato de Donald Trump incrementará.

Oportunamente, Joe Biden ha indicado que el Servicio Secreto "necesita más ayuda" para la escolta del candidato, inferior, lógicamente, a la que tiene el presidente, aunque en esta tesitura no debería equipararse a la de un candidato a la presidencia de tiempos menos crispados y violentos que estos del 2024. De lo contrario, el discurso republicano de los agravios

El francotirador de West Palm Beach está bajo custodia y es de agradecer que saliera ileso de su acción. No llegó a disparar contra Donald Trump y puede contribuir a esclarecer los

> Lo que no constituye ninguna sorpresa es que el candidato republicano tratará de rentabilizar al máximo lo sucedido. No es justo pasar por alto que ha sufrido ya dos intentos de acabar con su vida, lo que le coloca en la situación de víctima y no de verdugo. Sin embargo, Trump ya ha demostrado que utilizará el grave incidente para desprestigiar a su contrincante, Kamala Harris, a la que ha acusado de un "lenguaje inflamatorio", como si ella o el Partido Demócrata fuesen los responsables de las acciones

> En una campaña tan llena de altibajos y en la que llegó a verse ganador, Trump ha empezado a buscar réditos aunque el precio sea más tensión. Posiblemente

está en su derecho en una contienda ajustada y sea algo que harían otros candidatos sin muchos escrúpulos en otros lugares del mundo. El drama es que una espiral de reproches solo puede abocar a los estadounidenses a la crispación, las fracturas y los distanciamientos. A diferencia de otros atentados en Estados Unidos, este no apunta a una mayor cohesión de la sociedad ni a una catarsis purificadora. Más bien a todo lo contrario. No es Donald Trump el bombero que requiere la magnitud del incendio. Y ya demostró hace cuatro años que aceptar democráticamente el veredicto de las urnas no es una

y las conspiraciones aumentará en lo que queda de campaña.

aspectos más confusos de la secuencia de hechos.

del arrestado Ryan Wesley Routh.

de sus cualidades.

#### GARABATOS-KAP



#### **FUTUROS** IMPERFECTOS

Màrius Carol



#### Los errores no tienen padre

ivimos en un mundo donde las personas se atribuyen todos los éxitos y nunca se hacen responsables de los fracasos. Y no debe extrañarnos que el populismo avance, porque es la política de la excusa permanente. Benjamin Franklin proclamó hace tres siglos que el que es bueno para poner excusas rara vez es bueno para otra cosa. Pero su advertencia no ha servido de nada: pocos son los que ejercen el poder y se excusan de sus errores. Como si asumir responsabilidades fuera un símbolo de debilidad, cuando resulta un acto de grandeza.

Esta reflexión es resultado de haber escuchado a Míchel, el entrenador del Girona, al finalizar el partido del domingo frente al FC Barcelona, donde fue goleado. Míchel asumió su parte de culpa en el plan del partido, no se escudó en un penalti anulado por el VAR y reconoció que el Barça había sido superior. Esta honradez

#### Es una rareza encontrar un político disculpándose por una decisión errónea

profesional no suele ser común en nuestro mundo. El mismo día que leíamos las declaraciones del entrenador, conocimos las alegaciones a Hacienda de Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, por haber declarado gastos inexistentes por más de 1,7 millones en su declaración a la Agencia Tributaria -que le permitieron ahorrarse 350.000 euros-, arguyendo que "no era consciente de la gravedad de la situación; si no, habría devuelto el dinero defraudado". Más que una excusa, resultaba un brindis al sol cuando los inspectores habían descubierto el fraude.

En la política, nadie suele pedir perdón. Y cuando alguien lo hace, es demasiado tarde. El filósofo Francesc Torralba explicó en una ocasión que la disculpa es efectiva solo cuando es inmediatamente posterior al error cometido. El arrepentimiento no puede ser un acto de maquillaje y mucho menos de cinismo. Tony Blair pidió perdón por la intervención en Irak doce años más tarde. Jordi Pujol lo hizo por tener dinero no declarado en Andorra a los doce años de abandonar la Generalitat.

A nuestros dirigentes les debería costar menos reconocer sus errores. El liberal británico Nick Clegg hizo un vídeo donde admitía el incumplimiento de una promesa electoral al subir las tasas universitarias. El título era No es fácil decir esto.

## Jugando con fuego

#### Josep Antoni Duran i Lleida



ecordaba Quim Monzó, en las páginas de Cultura, a Josep Maria Espinàs cuando opinaba que "se pierde más tiempo intentando encontrar de qué hablar en un artículo semanal que si tienes que hacer uno cada día". No seré yo quien discrepe de tal reflexión,

pero también es cierto que a veces sucede lo contrario. Es el caso de lo que me ocurre al abordar esta tribuna. Tras un paréntesis veraniego tan excepcionalmente prolífico en noticias, son tantos los temas de qué tratar que cuesta quedarse solo con uno. Razón por la cual afrontaré algunos de ellos que tienen como denominador común ser ejemplos del gran riesgo que implica jugar con fuego.

Podría escribirse sobre la tocata y fuga de Carles Puigdemont y abordarla desde la perspectiva del daño reputacional provocado al cuerpo de los Mossos. Como mínimo por dos razones: por ser los garantes de nuestra seguridad y por ser una de las instituciones básicas de nuestro autogobierno. Es un ejemplo del resultado que provoca jugar con fuego.

O podría hablarse de todo lo que se ha comentado y escrito sobre inmigración. El

crito sobre inmigración. El futuro de la Unión Europea depende también del enfoque de este debate. Simplificarlo y reducirlo a espurios intereses partidistas es jugar con fuego. Y podrían tratarse más temas de idéntico patrón que el verano que se retira ha dejado en su cálida atmósfera. Pero voy a hacerlo específicamente sobre dos de ellos: la relación entre el poder judicial y el político, y el debate sobre la financiación.

Jugar con fuego es mermar la obligada separación de los poderes judicial y político. Es cierto que en vísperas del inicio del curso político y judicial, el CGPJ salvó por la campana el acuerdo para elegir presidenta. Pero las secuelas del bochornoso espectáculo que en la cúpula judicial han proyectado las disputas partidistas no se repararán con facilidad si no se logra de una vez por todas que cada uno se dedique a lo suyo. El poder legislativo y ejecutivo, a legislar y a resolver en el ámbito de la política los conflictos que la lógica democrática genera. Y el judicial, a interpretar y aplicar la ley teniendo en cuenta la realidad



Cuando las autonomías han progresado en su financiación, Catalunya ha sido la abanderada y la criticada

Hace bien la nueva presidenta de la cúpula judicial en advertir al Gobierno que no puede dar instrucciones a los jueces y que el poder político ha de respetar sus decisiones. De igual modo, sería necesario que apercibiera a sus colegas para que, de una vez por todas, dejaran la política para los políticos (aunque justo es reconocer que fue el poder político el que negligentemente transfirió a la justicia sus responsabilidades).

Asimismo, se está jugando con fuego en el debate sobre la financiación. Si debilitar la separación de poderes desgasta nuestra democracia, avivar el enfrentamiento territorial neutraliza el potencial que la diversidad aporta a la unidad. Confieso mi enorme perplejidad ante tantas sabias opiniones y sentencias que anuncian el apocalipsis en el caso de aplicarse el acuerdo de financiación pactado por ERC y el PSC.

El hecho de que, para analizar críticamente dicho pacto, todo un especialista en la materia como Ángel de la Fuente ne-

cesite usar profusamente los condicionales "dependerá", "es probable", "seguramente"... nos está diciendo algo muy relevante. Y es que una lectura desapasionada del documento lleva, como mínimo, a la conclusión de que para juzgar lo pactado habrá que esperar a que se conozcan los detalles del desglose del acuerdo y cómo se aplican y cuadran las cuentas. Solo entonces podrán emitirse juicios serios. Mientras tanto, lo que abunda son cuentos partidistas.

Más allá de la literalidad de lo acordado, contamos con el relato que ERC utilizó como cebo para sus bases y con una discreta posición del PSC. Lo demás, ruido, demasiado ruido. Antes de hablar de indecencia, insolidaridad, desigualdad... ¿por qué no recordar lo sucedido en el pasado? Cada vez que las autonomías de régimen

común han progresado en su financiación, Catalunya ha sido la abanderada y la criticada. Pero luego, todas se han apuntado al supuesto privilegio. Hay quien habla ya de derogar el acuerdo cuando llegue al gobierno. ¿Y si antes se concretara en qué consiste lo acordado para saber al menos lo que se propone derogar?•

ienvenidos, cuidado con las tarántulas y los escorpiones negros", nos avisó la general manager del hotel con una amplia sonrisa, proporcional al engrandecimiento repentino de las órbitas de nuestros ojos. No iba de farol. Ni nos avisaba por nuestra seguridad, sino para evitar que algún ejemplar de estos intrépidos arácnidos muriera aplastado, víctima de nuestra torpeza al andar por la selva tropical. Y es en situaciones como esta cuando gritas mentalmente la típica frase: "Pero dónde me he metido". Ir de vacaciones no suele ser fácil. Madrugones, trasnoches, precios para turistas, retrasos aéreos, trastornos gastrointestinales... y en el mejor de los casos logras finiquitar los regalos (esos pongos que tú también recibes) perdiendo tan solo una larga tarde de tedio.

Pero no nos engañemos, también tiene sus recompensas. ¿Cómo podrías ver, si no, a una tarántula pasear elegantemente con su aterciopelado traje de gala como si estuviera admirando los escaparates del paseo de Gràcia o Serrano? Cuando viajar viene acompañado del verbo aprender o experimentar todo lo demás pasa a guar-

# Cuidado con las tarántulas

#### Sílvia Colomé



darse en la maleta de los pormenores. Viajar también puede servir para abrir mentes y paladares. "¿Qué era eso negro y crujiente que había en el plato?". Sí, unos saltamontes fritos. Y reconoces desde lo más profundo de tu ser que no estaban tan mal. En realidad, incluso te han gustado. Y una, que se asusta con cualquier lagartija de tres al cuarto, acaba pasando por delante de enormes iguanas como si se cruzara con el vecino del sexto primera (por poner un ejemplo, no porque se le parezca).

Aunque, lo mejor de irse de vacaciones llega cuando al cabo de días de ausencia traspasas de nuevo el umbral de tu hogar y te reciben tus gatas con sus miaus de alegría. Para eso también sirve viajar, para constatar que como en casa no se está en ninguna parte. Dispuesta a llevar bien eso del jet lag, me doy cuenta otro año más de que necesitaría como mínimo una semana más para recuperarme.

Vacaciones de las vacaciones. Y te preguntas: ¿realmente las vacaciones deben llevar asociadas el verbo ir? ¿Cuándo dejamos atrás el verdadero significado de la palabra, procedente de ese vacare latino que significa estar desocupado, vacío? Tal vez sean las décadas que una ya colecciona y empiezan a sumar más de la cuenta, pero ya no observo con tanto espanto ese desprestigio que va adquiriendo últimamente el viajar vacacional, por más que evites hacer el turista. Y no solo por la huella de carbono o el impacto social que conlleva, sino por el propio equilibrio mental y físico. Quizá sí que el año que viene llegue el momento de hacer vacaciones de verdad.

#### Mi banco, cosa grande

#### Fernando Ónega



l último domingo, mi periódico, que es este, hablaba de mi banco, que no es mío, pero sí es guardés del poco dinero que me queda después de pagar al fisco y a veces me presta, también para pagar al fisco. Mi banco, el fisco y yo hacemos un trío que dura mucho más que un matrimonio y daría para un docudrama.

Pero yo he venido aquí a hablar de mi banco, que al menos se pone al teléfono, no como el fisco. Mi banco es una cosa muy grande, grande como el imperio de Felipe II, donde nunca se pone el sol. Igual que Felipe II taló millones de árboles para construir la Armada Invencible, mi banco taló oficinas en los mismos lugares -ahora España vaciada- en la esperanza de que Maduro, Milei y otros iluminados no lo hundan por el gravísimo pecado de ser españoles o dejarse presidir por Sánchez, poco rojo para unos y rojísimo para otros, y de ahí viene el caos.

Después está la realidad contable: mi banco tiene enormes beneficios;

#### Mi banco tiene 168 millones de clientes: eso es más que una nación

tantos, que no caben en el titular de un diario; tantísimos, que darían para comprar todos los pisos turísticos y los que se van a construir gracias a Pedro y su política de vivienda; tan inmensos, que también darían para comprar todas las cosechas de Lamborghini desde la fundación de esa marca hasta bien entrado el siglo XXII.

También me impresiona cómo en su caso la palabra fortuna se une a la palabra suerte: mi banco tuvo la potra de comprar otro banco por un euro. Le hizo un favor al sistema financiero, pero a mí me hizo la faena de llevarse con ese mismo euro el hotel de mis delicias durante cuarenta años. Ha sido el euro que más dio de sí en la historia. No es por comparar, pero desconsuela saber que un euro mío da escasamente para un café. Por si esto fuera poco, mi periódico dijo que mi banco tiene 168 millones de clientes. Eso es más que una nación; es como cuatro Españas y como veinte Catalunyas. Este escribidor pensaría que había triunfado si estuviera en la lista con número cien. Cien millones, claro está.

Peroniesa grandeza ni ese volumen de beneficios me conmueven, porque llevan tiempo conmoviéndome y a veces escandalizándome y tengo claro que él es un banco y te lleva al infierno si no pagas la hipoteca. ¡Grande es mi banco, vive Dios! Y yo, un colaborador cuyo éxito es llegar vivo y sin endeudarse más al próximo fin de mes.•

#### CARTAS DE LOS LECTORES



Los lectores pueden enviar sus cartas a cartas@lavanguardia.es. La Vanguardia las agradece y escoge para publicar aquellas cuyo texto no supera los mil caracteres. Es imprescindible que vayan firmadas con nombre y apellidos y debe constar su DNI o pasaporte, la direc-

ción y el teléfono. No se publicarán escritos firmados con seudónimo o iniciales. La Vanguardia se reserva el derecho de resumir o extractar el contenido de las cartas y de publicar aquellas que crea oportuno. No se mantendrá correspondencia ni se atenderán visitas o llamadas telefónicas sobre originales no publicados.

#### Líderes preparados

Durante algunos días de agosto me enganché a una serie documental sobre el ascenso de Hitler a través de documentos y grabaciones descubiertas recientemente. Tics y acciones de aquellos desgraciados años se replican en muchas regiones de nuestro planeta y los países, curiosamente, están invirtiendo mucho más en defensa (llamémosle guerra) que en otras necesidades más perentorias.

Se están tejiendo alianzas y complicidades muy complejas y en cualquier momento una chispa en cualquier lugar del planeta puede provocar una conflagración, que puede destruir una buena parte de nuestro mundo. No quiero ser pesimista, aunque sí advertir que la democracia, la buena democracia, es un don, pero necesitamos líderes preparados, con una verdadera vocación de servir a sus naciones y especialmente a sus gentes. Miremos el pasado y tratemos de no repetir los mismos errores.

> **Gabriel Masfurroll Lacambra** Suscriptor Barcelona

#### Las salidas de Barcelona

Son ya sucesivas veces las que el alcalde de Barcelona se salta los principios democráticos y el talante de confort que debe a sus conciudadanos en aras de supuestos compromisos políticos minoritarios. Recuerdo sobre el carril bici de la Via Augusta que el RACC le ofreció un detallado estudio recomendando su anulación, del que hizo caso omiso en favor de otro estudio supuestamente encargado por el Ayuntamiento que recomendaba lo contrario y no ha visto la luz.

Seguidamente omite el resultado de un referéndum para modificar la Diagonal en favor del tranvía y que la ciudadanía rechazó. Finalmente, le preguntaría por qué están dificultadas

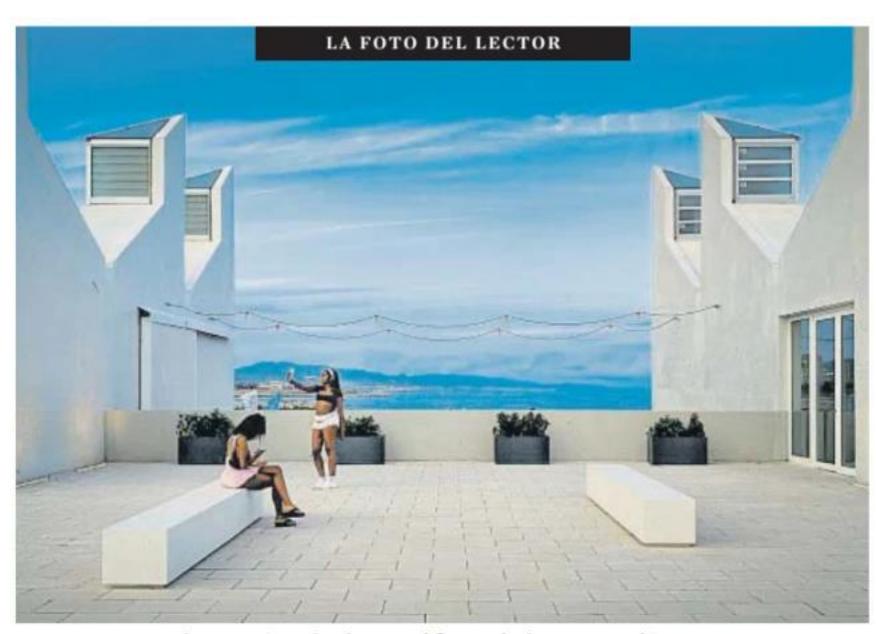

#### El rincón de las selfies del Port Olímpic

Pablo Esvertit muestra cómo el recién reformado edificio del Centro Municipal de Vela de Barcelona se ha convertido en un punto de atracción de instagramers para hacerse selfies y captar imágenes panorámicas. Compartan sus fotos en participacion@lavanguardia.es

todas las salidas de Barcelona (Diagonal, Gran Via, Via tión de humanidad que este Augusta). Y ya por preguntar: ¿hasta cuándo tenemos que sufrir los barceloneses los resaltes colocados en las calzadas?

> José M.ª Olivé Arnal Barcelona

#### De justicia social

Somos una asociación de alcohólicos rehabilitados que trabajamos en La Terrasseta, comedor social que gestiona en Barcelona la Associació Rauxa desde hace 24 años, donde diariamente atendemos a 150 personas sin recursos y algunas sin hogar, de lo que trata el artículo "Alcohólicos rehabilitados: "Esta cocina nos salvó" (Sociedad, 23/IX/2024)

Sabemos por experiencia lo que significa tocar fondo y perderlo todo por nuestra adicción al alcohol. En Rauxa encontramos un tratamiento integral de dos años que nos ayuda a estar abstinentes y así poner en orden

nuestras vidas. Es una cuescomedor social siga funcionando por los beneficios que aporta a la sociedad.

Poner en peligro su continuidad es hacer peligrar la estabilidad alcanzada por sus trabajadores. Lamentamos la decisión del Ayuntamiento de no renovar el contrato, priorizando otros intereses por encima de la justicia social.

> Juan Carlos González Doblas Barcelona

#### El català a les botigues

Soc client habitual d'un establiment molt conegut de queviures a l'Eixample de Barcelona. Quan em dirigeixo en català a les empleades, quasi sempre contesten en castellà i n'hi ha que no l'entenen. Si pregunto quan temps fa que resideixen a Catalunya, la majoria fa mes d'un any.

En la meva opinió, seria convenient que el Govern promulgués una llei que insti les empreses perquè

s'assegurin que els treballadors son competents en llengua catalana, sobretot quan estan en contacte amb clients. Així, com va dir el conseller de Política Lingüística del nou Govern, es podria fer fàcil l'ús del català i implantar hàbits d'ús favorables.

> Antoni Vilanova Casals Barcelona

#### El dret sobre la vida

Encara no hem vist la pel·lícula The room next door, de Pedro Almodóvar, premiada recentment a Venècia. Però intueixo que un dels motius del guardó són també els temes que tracta. La paraula suïcidi ha de desaparèixer del llenguatge. No passaran molts anys perquè evolucioni a eutanàsia, que és el primer dret que té tothom: sobre la seva pròpia vida. Ni polítics, ni metges, ni familiars poden embolicar-se en aquest dret fonamental.

**ANUNCIOS Y ESQUELAS** 

Por teléfono 902 178 585

ATENCIÓN AL SUSCRIPTOR

Tel.: 933 481 482

ATENCIÓN AL LECTOR

Cartas de los lectores

cartas@lavanguardia.es

defensor@lavanguardia.es

Defensor del lector

Barcelona Av. Diagonal, 477, 08036

Tel.: 93 344 30 00. Fax: 93 344 31 88

Tel.: 91 515 91 00. Fax: 91 515 91 09

Tel.: 93 481 22 00. Fax: 902 185 587

Madrid María de Molina, 54, 4.º. 28006

GODÓ STRATEGIES SLU

Eduard Coll Salvadó Barcelona

#### Diversidad: católicos no!

#### Joaquín Luna



diferencia de Hacienda, las novias y los contratos de permanencia telefónicos, la Iglesia católica te perdona los pecados. Y escenifica las celebraciones de narices.

Solo por eso, yo incluiría en todas las fiestas mayores la misa en honor de la patrona, sobre todo si en su nombre perpetras una "Fiesta del fitness" en la plaza mayor (la de Catalunya en Barcelona), que ofende a quienes no pisamos un gimnasio y por fitness entendemos un almuerzo en el Hispania.

Donde dije digo, digo Diego: Barcelona no incluirá finalmente entre las 138 actividades del día de la Mercè-el 24 de septiembre- el oficio en la basílica homónima, una de esas misas en las que se luce y se viene arriba el obispo mientras la asistencia pide por la paz, el precio del pan y el descanso eterno de aquellos que cruzan el mar en cayuco y perecen.

Yoya entiendo lo de la separación entre religión y Estado, pero, en cambio, no atino a comprender por

#### Puestos a enchufar ideología en la Mercè, ¿tanto duele incluir una misa entre 500 actos?

qué se borra del mapa aquello municipal que justifica más de quinientos actos presuntamente festivos bajo el nombre de la Mercè, que no es la dueña de una tienda de pantis de la calle Aribau sino la copatrona -cristiana, I'm sorry – de la ciudad. Y tampoco acabo de pillar que siendo el jolgorio un canto a la diversidad, siempre excluyan a los mismos, o sea, a los católicos.

A esto se la llama hacer una tortilla sin huevos...

¿Tanto cuesta dar una pizca de cariño a los católicos? ¿Tan grave es incluir la misa -fuera del prime time sandunguero- cuando además la idea original es suya y podrían meterte una querella absurda de esas que tanto se llevan?

Si nos ponemos flamencos, yo también pillaría el rotulador y empezaría a tachar actos de parte. Así, el domingo 22, con 182 actividades programadas en Barcelona, podría llamar a la CIA -vale, van muy liados- y ponerles en aviso sobre los "Juegos en gran formato para acercarnos a la justicia global" (algo me dice que atacarán a Estados Unidos y a los emprendedores). Tampoco las tengo todas con, el mismo día, el "reciclaje textil con alma". ¿Insinúan que la ciudadanía abandona la ropa sin alma y desempareja los cal-

Puestos a enchufar ideología en las fiestas patronales... ¡misa sí!•

#### grupoGodo

JAVIER GODÓ, CONDE DE GODÓ Presidente

Carlos Godó Valls \_\_\_\_ Consejero Delegado Màrius Carol. \_Consejero Editorial Ramon Rovira Director General de Presidencia Ana Godó Directora de Libros de Vanguardia y V. Dossier Jaume Gurt . Director General Corporativo

Pere G. Guardiola ...... Director General Comercial y de Expansión Xavier de Pol Director General de Negocio Media Jorge Planes \_\_ \_Director de Estrategia y Desarrollo Corporativo

LAVANGUARDIA

JAVIER GODÓ, CONDE DE GODÓ Presidente-Editor

Óscar Rodríguez \_\_\_\_ Director General Javier Martinez \_\_\_\_\_ Director Digital y Suscripciones Xavier Martín \_\_\_\_\_ Director Económico Financiero Juan Carlos Ruedas ... Director de Marketing y Desarrollo de Negocio Edita LA VANGUARDIA EDICIONES SL Av. Diagonal, 477, 08036 Barcelona Tel.: 93 481 22 00 / 93 481 25 00 Internet www.lavanguardia.com

Depósito legal B-6,389-1958 ISSN 1133-4940 (edición impresa) ISSN 2462-3415 (edición en línea en pdf) Imprime CRE-A IMPRESIONES DE CATALUNYA SL

Poligono Zona Franca, calle 5, sector C. 08040 Barcelona ROTOMADRID, SL. C/ Meridiano, 19. 28850 Torrejón de Ardoz, Madrid Distribuye MARINA BCN DISTRIBUCIONS SL

Calle E, 1 (esq. c/6). Pol. Industrial Zona Franca. 08040 Barcelona Tel.: 93 361 36 00

Difusión controlada por OJD

O LA VANGUARDIA EDICIONES, SL. BARCELONA, 2024. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Esta publicación no puede ser reproducida, ni en todo ni en parte, ni registrada en, o transmitida por un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotoquimico, electrónico, magnético, electrónicio, por fotocopia o cualquier otro, sin el permiso previo por escrito de la empresa editora. A efectos de lo previsto en el artículo 321 del Texto Refundido de la LPI, La Vanguanda Ediciones, SL se opone expresamente a la utilización de cualesquiera contenidos de este clario con la finalidad de realizar reserias o revistas de prensa con fines comerciales (press -clipping) sin contar con la previa autorización de La Vanguardia Ediciones, St.

MARTES, 17 SEPTIEMBRE 2024



#### EL MOMENTO EN QUE TE DAS CUENTA DE QUE TIENES TODO EL TIEMPO DEL MUNDO Y ESTÁS EN EL LUGAR IDEAL

Ya sea disfrutando de un momento de pura relajación en nuestro excelente Wellness Centre, degustando nuestros menús cinco estrellas elaborados con ingredientes locales o jugando en un campo de golf de primera categoría mientras el sol se pone lentamente tras las montañas.

Sea el momento que sea, nunca olvidarás tu estancia en Camiral Golf & Wellness.

Eat, Play, Stay Well.



Antes PGA Catalunya

Sede del DP World Tour

Catalunya Championship 2022

www.camiral.com

THE LEADING HOTELS
OF THE WORLD

20 LA VANGUARDIA MARTES, 17 SEPTIEMBRE 2024

En colaboración con Naturgy

#### #BuenaHuella

# Viaje de película con Jesús Castro a la posidonia que salva nuestras playas

Consideradas un ecosistema marino único en el mundo, las praderas de posidonia aseguran la supervivencia de las aguas del Mediterráneo. La isla de Tabarca acoge uno de sus bosques más grandes, longevos e importantes del planeta. Un santuario que merece la pena preservar y que el actor Jesús Castro descubre de primera mano en una experiencia para el recuerdo

NATALIA PASTOR

oda acción genera una reacción. Que impacte de manera positiva o negativa en el planeta que compartimos es una decisión que nos apela como individuos y, sobra decirlo, de manera cada vez más urgente. Somos, y en el siglo XXI más que nunca, la huella que dejamos a nuestro paso, y de ella depende nuestro futuro y el de las generaciones que nos aguardan. Por eso, nos embarcamos en un viaje con cuatro paradas de la mano de cuatro rostros conocidos por el gran público que se ponen un traje diferente y anónimo: el de las personas que dedican toda su energía a cambiar el mundo. O quizá sea más preciso decir en hacer que no cambie demasiado. Uno de los aliados clave para que eso suceda son las praderas de posidonia, declaradas patrimonio de la humanidad por la Unesco. Bosques que insuflan de vida un ecosistema tan amenazado como el Mediterráneo y que el actor Jesús Castro, acompañado de la periodista Elisenda Camps, conoce en primera persona en este primer capítulo del proyecto Buena Huella, una experiencia que permanecerá siempre en sus pupilas.

Seguro que muchos lectores han llegado a la playa y han mirado con desdén o cierta incomodidad esa especie de hebras oscuras y planas que se arremolinan en la orilla. Lejos de ser un residuo, es síntoma inequívoco de que lo que tenemos delante, el agua que las ha traído hasta nuestros pies, es un agua de calidad, limpia y llena de vida. Las praderas de posidonia, reconocidas ya como auténticos santuarios marinos, no se encuentran en todos los sitios. Al contrario, se concentran únicamente en el Mediterráneo, ya que se trata de una especie endémica de este mar, como apuntábamos anteriormente, seriamente comprometido. Solo crece en algunos

lugares y, sin embargo, todos nos beneficiamos de su poder. La isla de Tabarca, ubicada a unos pocos kilómetros de Santa Pola y a 22 de Alicante, es la única isla habitada de la Comunidad Valenciana y uno de esos refugios a los que debemos algo más que un bonito paisaje que contemplar: la vida.

Compuesto, además de Tabarca, por los islotes La Cantera, La Galera y La Nao, este pequeño archipiélago posee una longitud aproximada de 1.800 metros y una anchura máxima de unos 400 metros. Un pequeño mundo que se descubre ante la inconfundible mirada del actor Jesús Castro, invitado por Naturgy a recalar en este oasis de la mano de quien conoce bien sus bondades: la Academia Náutica Océano. José Manuel, uno de los instructores, es la

persona encargada de llevar al actor y la periodista hasta allí y de explicar qué es la posidonia y por qué es tan importante preservarla. Algo que hace, y comprueba, prácticamente a diario: "Su función medioambiental es enorme. Al ser una planta -y no un alga, como muchos podemos pensar-, captura CO, y libera oxígeno. Esto ayuda a oxigenar el agua del mar Mediterráneo y ese oxígeno sale a la atmósfera". Por eso se la considera el pulmón del Mediterráneo. Algo especialmente necesario tras un 2023 de máximos históricos de emisiones de CO2, lo que está provocando un mayor calentamiento y acidificación de los océanos, el deshielo marino y de los glaciares, la subida del nivel del mar y un aumento de las condiciones meteorológicas extremas. Castro atiende las explicaciones

Al ser una planta, y no un alga, la posidonia captura CO<sub>2</sub> y libera oxígeno, por lo que se la considera 'el pulmón del Mediterráneo'

mientras recorren en velero la distancia que les separa de Tabarca, su destino y el refugio, hace siglos, de los piratas berberiscos provenientes de África. Fue en el siglo XVIII cuando Carlos III ordenó fortificar y levantar en ella un pueblo en el que





La comunicadora Elisenda Camps acompañó al actor Jesús Castro durante la jornada MARTES, 17 SEPTIEMBRE 2024



THE LEMON JUICE FILMS

alojar a varias familias de pescadores de Génova que estaban cautivos en la ciudad tunecina de Tabarka. De ahí su nombre. Hoy las murallas que rodean su núcleo urbano – declaradas conjunto histórico artístico y bien de interés cultural – dibujan su silueta, aunque su verdadero tesoro aguarde bajo el mar.

#### Praderas que acogen vida

Las praderas de posidonia que se extienden bajo el velero sirven también para filtrar el agua y atrapar micro-residuos. En tercer lugar, pero no menos importante, cumplen una función de guardería. "Las especies marinas aprovechan la posidonia para poner sus crías, que tienen la oportunidad de refugiarse, crecer y desarrollarse a salvo de depredadores, hasta que son adultas y pueden salir", destaca el instructor de la Academia Náutica Océano, centro que lleva a cabo diferentes labores de concienciación: colabora con otras entidades para divulgar en colegios y centros educativos, y realiza limpiezas de los fondos para ayudar a preservar todo el ecosistema.

#### Los proyectos desarrollados por Naturgy van más allá de la prevención: restaurando, transformando y generando

Unos fondos que Jesús Castro ha tenido oportunidad de contemplar en vivo. Si en 2014 saltó a la fama por subir a bordo de una lancha y poner en jaque a los agentes de policía especializados en desmantelar redes de tráfico de drogas en la película El Niño, hoy lo hace practicando snorkel para acariciar algunas de estas praderas y comprobar la biodiversidad que se arremolina a su alrededor cuando se sumerge en ellas. "Lo más importante no es lo que podéis ver por arriba, sino lo que hay abajo", advierte José Manuel minutos antes de su inmersión. "La realidad supera la ficción, como se dice. Ha sido impresionante. Es una experiencia que deberíamos vivir todos, porque no es lo mismo la teoría que la práctica", comparte el actor gaditano al volver a pisar tierra firme, ya en la isla.

Convertida en epicentro de un inigualable patrimonio natural, Tabarca es emblema de que lo esencial puede ser invisible a los ojos y esconderse, como en su caso, en las profundidades. Aunque no exclusivamente, pues la Academia Náutica Océano es socio de Sea Starlight de la Comunidad Valenciana, un proyecto desarrollado para descubrir la astronomía desde el mar, como ya utilizaron en el pasado

promueve Naturgy, debe ser una de las puntas de lanza que lleve al planeta hacia la descarbonización. Pero, ¿cómo? Con la restauración de ecosistemas en los emplazamientos de sus instalaciones para maximizar la captura de CO<sub>2</sub> y la neutralización de emisiones, asegurando la protección de la fauna y flora autóctonas y maximizando los beneficios para las comunidades locales.

En el caso de Naturgy, la gestión del capital natural se realiza

los marineros para orientarse, y

que llevan a cabo diferentes es-

cuelas de náutica y recreativas

de toda la geografía española. Planetas, estrellas y constela-

ciones entran en juego para resignificar aún más este capital

natural, cuya protección, como

Jesús Castro fue

que es Tabarca

invitado por Naturgy a recalar en el oasis

tión del capital natural se realiza con un claro enfoque preventivo, por ejemplo, considerando la protección de la naturaleza en el diseño de las nuevas instalaciones e implementando controles operacionales durante toda su vida útil, incluido su desmantelamiento cuando se produzca. Dejar una buena huella, en definitiva, allí donde la naturaleza nos brinda toda su riqueza, como sucede en la isla de Tabarca. "Hasta que no lo ves de primera mano, no eres muy consciente. Me gustaría que la gente haga todo lo posible por dejar una buena huella, no solo en Tabarca, sino en el mundo en general. Hacen falta más acciones como esta para tomar conciencia de lo que tenemos y lo que queremos preservar", resume Jesús Castro. Porque son los pequeños gestos, al fin y al cabo, los que decantarán la balanza hacia un futuro mejor.

#### Crear capital natural

Son numerosos los proyectos desarrollados por Naturgy que van más allá de la prevención: restaurando, transformando y generando. Iniciativas y proyectos que buscan la formación activa de ese patrimonio inmaterial que es la naturaleza y que, como la posidonia en Tabarca, insufla vida a su alrededor. Un ejemplo claro es dar una segunda vida a centros de transformación eléctrica donde la biodiversidad puede encontrar refugio una vez restaurados. En concreto, desde 2017 se han rehabilita-

do cinco centros abandonados en los que se han instalado entre 25 y 30 nidales para aves u otras especies, como murciélagos. Entre 2020 y 2022, el seguimiento de las actuaciones comenzó a arrojar resultados: la ocupación exterior de las cajas instaladas es de aproximadamente el 55%, destacando el uso de los nidos y refugios por parte de murciélagos y de aves declaradas vulnerables en el catálogo español de especies amenazadas, como la lechuza común (Tyto alba), el cárabo común (Strix aluco) o el mochuelo (Athene noctua).

Otro proyecto emblemático es la creación del lago Meirama, una de las mayores actuaciones de rehabilitación medioambiental realizadas en España. La transformación de la antigua mina de lignito a cielo abierto en un lago artificial ha generado un gran espacio de biodiversidad que supondrá un impulso al desarrollo económico y turístico de la zona, al contar también con una playa. El lago Meirama es el primer lago artificial del mundo que podrá ser usado como reservorio de agua, gracias a la buena calidad de sus aguas. En su entorno se han plantado más de 450.000 árboles, y en este espacio verde se han inventariado más de 830 especies animales y vegetales, algunas de especial valor de conservación.

Un bosque -aunque este no es marino, como sí son las praderas de Tabarca- es lo que busca la iniciativa de reforestación Bosque Naturgy, el primer bosque de Naturgy, con especies autóctonas (alcornoques, robles, castaños, tejos y encinas). Su objetivo es doble: por un lado, lograr la absorción de 2.220 toneladas de CO, de la atmósfera, y, por otro, la creación de ecosistemas autóctonos. Esta iniciativa, impulsada junto con Bosquia Nature, ha recuperado zonas degradadas de Galicia y cuenta con la certificación internacional FSC, que garantiza no solo la gestión con criterios de biodiversidad, sino también los beneficios para la comunidad local. Un bosque que se une al Bosque Fundación Naturgy, siete hectáreas regeneradas en Madrid afectadas por un incendio forestal, y en el que se han plantado 7.000 árboles de distintas especies autóctonas.

#BuenaHuella, Naturgy comprometida con el medio ambiente

La compañía no solo compensa su impacto directo en el medio, sino también el de sus acciones de comunicación. Lo hace desde 2022, a través de su proyecto #BuenaHuella, con un plan para compensar, mediante la reforestación, las emisiones generadas en la producción y la difusión de sus contenidos editoriales. La iniciativa, que es pionera, aglutina a los principales grupos editoriales del país bajo un mismo fin: medir, reducir y neutralizar la huella de carbono generada en la producción y la distribución de los contenidos de branded content y publicidad nativa.

Una acción clave en este plan de compensación es el Bosque Fundación Naturgy, mencionado anteriormente. Con un periodo de desarrollo y mantenimiento de cincuenta años, este proyecto se traduce en la absorción de 2.220 toneladas de CO<sub>2</sub> para compensar la huella de carbono tanto de Naturgy como de sus clientes. ACCEDE AL CONTENIDO AUDIOVISUAL



Jesús Castro en acción

# Sociedad

Ciudadanos desamparados

# El milagro de Unzué: acuerdo político para asistir a los enfermos de ELA

Una ley garantizará la atención las 24 horas al día por profesionales capacitados

CELESTE LÓPEZ

Madrid

El 20 de febrero del 2024 es una fecha señalada para los enfermos de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y sus familiares. Ese día, Juan Carlos Unzué, entrenador de fútbol que padece ELA, abochornó a los diputados por su falta de interés hacia una de las enfermedades más inhumanas que existen y que afecta a unas 4.000 personas. Una enfermedad mortal (la esperanza media de vida es de entre 3 v 5 años), que, en palabras de los pacientes, te va paralizando poco a poco, hasta el final. Solo hay algo que no se deteriora, el cerebro. La cabeza sigue rigiendo como siempre, con plena consciencia, en un cuerpo convertido en prisión.

Unzué echó el rapapolvo en el Congreso de los Diputados, en la casa de los ciudadanos donde sus representantes no parecían tener oídos ni corazón para garantizar los cuidados a unos enfermos sin tiempo para disputas políticas. Siete meses después, los partidos políticos han acordado al fin un texto para la ley. "Aquel día, todo se activó", señala Fernando Martín, presidente de la Confederación Nacional de Entidades de ELA (ConELA).

Junts, PP, PSOE y Sumar, al fin, han llegado a un acuerdo (el PP así lo reconoció el viernes, aunque ayer eludió pronunciarse al respecto) para presentar un texto común de la ley que dará asistencia a los enfermos de la ELA, incluyendo también a otras enfermedades neurodegenerativas graves. El objetivo es acelerar de manera clara el proceso de tramitación, de tal manera que esté aprobada como tarde antes de que termine el mes de octubre.

Uno de los diputados que más ha trabajado para llegar a un acuerdo es Rafa Cofiño (Sumar), quien ha sido el encargado de explicar los elementos más significativos del texto. La ley va más allá de personas con ELA (algo que pedía el Gobierno). "Se trata de una ley especial que parte de la necesidad de las personas afectadas por ELA pero que se aplicará también a otras personas que padezcan procesos neurológicos (y no neurológicos) irreversibles, de alta complejidad, con una reducción significativa de supervivencia, que precisen coordi-



Juan Carlos Unzué, el pasado 20 de febrero en las jornadas que organizaron sobre ELA en el Congreso de los Diputados

nación de cuidados sanitarios y sociales y de una aceleración en la tramitación administrativa de valoración y reconocimiento de grado de discapacidad o dependencia", explica Cofiño.

La ley acelerará procesos administrativos, estableciendo un procedimiento de urgencia para la revisión del grado de discapa-

neurológicos

irreversibles

La norma se aplicará a otros procesos

cidad. También incluye la dotación de los recursos necesarios a los equipos para la valoración del grado de discapacidad y establecer procedimientos y canales ágiles para dicha valoración.

y de alta complejidad

Y mejorará el sistema de cuidados, adaptando los servicios prestados desde la asistencia personal o los servicios de ayuda a domicilio para las necesidades que tienen las personas beneficiarias de esta ley. Y garantizará la supervisión y la atención continua especializada de 24 horas en aquellas fases avanzadas de la enfermedad que determinan una dependencia completa.

Además, recoge la capacitación y especialización de los

profesionales sanitarios en enfermedades o procesos neurológicos de alta complejidad y curso irreversible como la ELA, así como la capacitación y formación específica a cuidadores y cuidadoras profesionales que trabajan en el sistema de dependencia.

Todo ello, deberá ir acompa-

ñado de una financiación adecuada, aunque de este punto se conoce poco o nada.

Los familiares y enfermos de la ELA han acogido con satisfacción una norma que debería estar ya aprobada hace meses (decayó tras la convocatoria de elecciones). "El acuerdo recoge la mayoría de nuestras peticiones, entre las que destaca el reconocimiento de un derecho subjetivo y la supervisión y atención continuada especializada 24 horas para las personas con ELA en estadios avanzados, enfrentando así la muerte evitable que tantos golpes nos ha dado y nos da. Agradecemos la disposición constructiva y el trabajo de todos los grupos parlamentarios. A partir de este momento, se abre un camino de esperanza para todas las personas con ELA y sus familias, que podrán solicitar atención especializada en las diferentes comunidades autónomas, desde el compromiso de éstas y del gobierno central en dar respuesta a sus necesidades, señala Fernando Martín.

#### El alzheimer también como prioridad

Seis entidades de familiares e investigadores del alzheimer de Catalunya reclamaron ayer a las autoridades sanitarias que sitúen esta enfermedad neurodegenerativa como una prioridad social y sanitaria. Se estima que en Catalunya hay más de 120.000 personas afectadas y unas 900.000 en España, y la prevalencia de esta enfermedad, la causa más común de demencia, se sitúa en el 12% a partir de los 80 años, un porcentaje que

se eleva al 20% más allá de los 85 años y al 41% a los 90 años, según datos facilitados por las entidades. Alzheimer Catalunya Fundación, Asociación de Familiares de Alzheimer de Barcelona, Ace Alzheimer Center Barcelona, Barcelona Alzheimer Treatment Research Center, Fundación Uszheimer y Fundación Pasqual Maragall reclaman políticas y recursos para afrontar el cambio demográfico y reforzar la investigación.

# Éxito del anticuerpo contra la bronquiolitis: "Lo más espectacular visto en medicina"

#### Comienza la segunda campaña de inmunización para bebés de hasta 6 meses

ANTONI LÓPEZ TOVAR Barcelona

La campaña de inmunización contra el virus respiratorio sincitial (VRS), con la que el Departament de Salut pretende evitar tres de cada cuatro casos de bronquiolitis arrancó ayer en Catalunya. Las inyecciones se administrarán en los centros de asistencia primaria en el caso de los niños nacidos entre abril y septiembre de este año, y en los hospitales en los que nazcan entre el próximo 1 de octubre y marzo del 2025.

Salut ha invertido 14,1 millones de euros en la adquisición de 65.000 dosis de nirsevimab, un anticuerpo monoclonal que se administra en una única dosis. El pasado año se llevó a cabo la primera campaña de inmunización contra el VRS y la cobertura alcanzó al 87,8% de los bebés. El resultado fue espectacular, "un éxito brutal" en opinión de Carlos Rodrigo, director clínico de pediatría del hospital Germans Trias i Pujol, en Badalona: los ingresos en las unidades de cuidados intensivos de Catalunya se redujeron un 90%, las hospitalizaciones un 87%, la cifra de infecciones por VRS bajó un 68,9%, las visitas a las urgencias hospitalarias un 55,5% y las bronquiolitis asistidas en la atención primaria un 48,1%, según la evaluación de Salut.

La campaña fue presentada por el nuevo secretario de Salut Pública, Esteve Fernández Muñoz, en un acto en el CAP Casernes de Barcelona.

La infección por VRS es una de las más frecuentes y una de las principales causas de hospitalización en niños de menos de 5 años. Su incidencia es tal que a los 2

años la mayor parte de los niños se ha infectado. La enfermedad puede ser peligrosa para los bebés, causando dificultad para respirar, bajos niveles de oxígeno y deshidratación. Hasta el año pasado no se disponía de ninguna medida

El año pasado la cobertura alcanzó al 87,8% de los bebés y las hospitalizaciones bajaron un 87% preventiva autorizada para todos. El 31 octubre del 2022 se autorizó en la Unión Europea la comercialización de nirsevimab, el primer anticuerpo monoclonal indicado para la prevención de la enfermedad de las vías respiratorias inferiores producida por el VRS en población general (neonatos y lactantes durante su primera temporada de exposición al virus).

El objetivo de un anticuerpo monoclonal es el mismo que el de una vacuna: prevenir la aparición de una enfermedad causada por un agente infeccioso, sobre todo los cuadros más graves. Una vacuna estimula el sistema inmune para producir una respuesta a la infección y precisa un tiempo hasta que la persona está protegida, en tanto un anticuerpo monoclonal lleva *puesta* la inmunización y protege desde el momento de la administración.

España y Luxemburgo fueron los únicos países que el año pasa-do decidieron generalizar la inmunización. Mediante una inyección, los menores de 6 meses quedan protegidos en su primera temporada –la más delicada– de VRS: de octubre a marzo. "Nos llamaron atrevidos, pero nos basa-

mos en criterios científicos, en los resultados de un producto previo similar que solo se administraba a niños en situación de riesgo, que era muy caro y requería una inyección intramuscular cada mes durante 5 o 6 meses, además de en todos los estudios sobre nirsevimab", explica el doctor Rodrigo.

"La aceptación de la población fue muy grande, como demuestra el 87,7% de cobertura en Catalunya. Lo explicamos muy bien y estábamos convencidos de que iba a ser un éxito, pero había que demostrarlo", prosigue. Si no superadas, las expectativas han quedado completamente colmadas. "El éxito de la medida es tan evidente que este año muchos otros países -como EE.UU., Reino Unido, Alemania, Italia...- la adoptarán seguro porque se ha demostrado que el anticuerpo es muy bien tolerado y los resultados son de lo más espectacular que se ha visto en medicina. Para los pediatras, es un éxito similar al de la penicilina

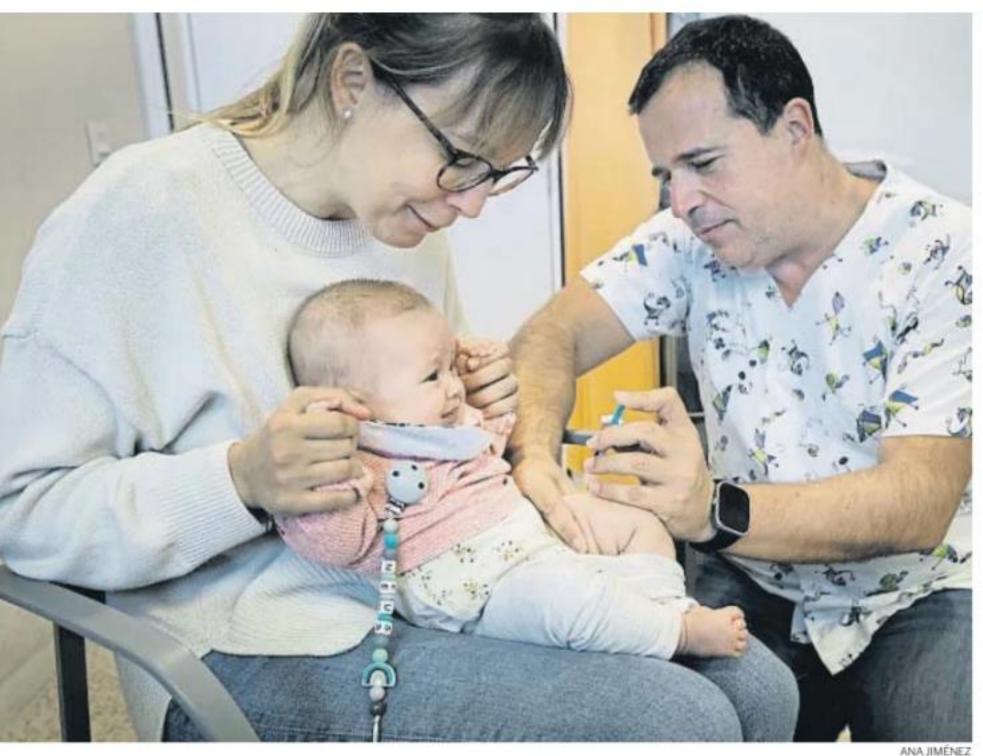

Un bebé recibe la inyección que lo protegerá de la infección durante el primer invierno de su vida

#### Carlos Rodrigo: "Es un éxito brutal, una medida que los pediatras esperábamos hace muchísimos años"

contra las infecciones bacterianas o al de la vacuna contra la polio", sostiene Rodrigo.

Los pediatras afrontaban cada invierno una epidemia. "Para muchos bebés el VRS es mucho más grave que la covid o la gripe. Cada invierno se saturaban las ucis, las urgencias y la asistencia primaria por casos de bronquiolitis. El pasado invierno conseguimos evitarlo. Es un éxito brutal, espectacular, un ahorro de sufrimiento para padres y bebés, y de muy altos costes para el sistema sanitario. Es una medida que los pediatras esperábamos desde hace muchísimos años". Como novedad esta temporada se inmunizará también, por una segunda vez, a los niños de entre 12 y 24 meses en situación de riesgo.

#### El cerebro de la madre se encoge durante el embarazo pero refuerza sus conexiones

JOSEP CORBELLA Barcelona

El embarazo provoca cambios en el cerebro de la madre que se mantienen a largo plazo, según la investigación más detallada que ha analizado cómo la gestación remodela el cerebro. Los resultados revelan que el volumen del cerebro se reduce a lo largo del embarazo pero que las conexiones entre diferentes regiones del cerebro se refuerzan.

El estudio se ha realizado a propuesta de la neurobióloga Elizabeth Chrastil, de la Universidad de California en Irvine, que se ofreció a hacerse 26 resonancias magnéticas del cerebro desde tres semanas antes de quedarse embarazada hasta dos años después del parto.

Según los resultados presentados ayer en *Nature Neuroscience*, el volumen de su materia gris, formada por los cuerpos centrales de las neuronas, se redujo alrededor de un 4% a lo largo del embarazo. Aunque después del parto volvió a aumentar, no recuperó su valor inicial, sino que sólo se restauró la mitad del volumen perdido.

También el grosor del córtex, la parte más externa del cerebro, que está formada sobre todo por materia gris, se redujo a lo largo del embarazo, en este caso un 15%. También volvió a aumentar después del parto sin llegar recuperar su valor inicial.

Por el contrario, la materia blanca, que está formada sobre todo por los cables que conectan los cuerpos centrales de las neuronas, aumentó de manera progresiva en todo el cerebro desde el inicio del embarazo hasta el parto.

Todos estos cambios se produjeron de manera paralela a los cambios hormonales propios del embarazo. Cuanto más aumentaron el estradiol y la progesterona, más se redujo el volumen de materia gris y más aumentó la materia blanca. Cuando las dos hormonas cayeron en picado tras el par-

#### Una neurobióloga se hace 26 resonancias para investigar cómo la gestación cambia el sistema nervioso

to, estos cambios anatómicos en el cerebro cesaron. "El embarazo remodela circuitos específicos [del cerebro] que promueven el comportamiento maternal", escriben las autoras del estudio en *Nature*  Neuroscience. "Diversas subredes sensoriales y de atención fueron particularmente sensibles a la gestación", lo que podría indicar que el cerebro materno se prepara para ser receptivo a los estímulos del bebé y prestarle atención.

Elizabeth Chrastil, la neurobióloga que se prestó a escanear su cerebro y que ha codirigido el trabajo, explicó en rueda de prensa que tuvo una gestación sin complicaciones y que "no me sentí diferente durante el embarazo", aunque sí durante el posparto, que fue "un periodo bastante salvaje". Las autoras del estudio tienen previsto escanear el cerebro de más voluntarias en el futuro para comprender las diferencias individuales y, a partir de ahí, mejorar la prevención y el tratamiento de la depresión posparto.

Siete empresarios que pagaban por sexo con niñas y sus proxenetas se libran de la cárcel por la demora del juicio

# El regalo de una justicia demasiado lenta

**JAVIER RICOU** Lleida

uesta de entender y no deja de ser escandaloso, pero es un castigo que se ajusta a ley. La lentitud de la justicia, mal endémico de este país, acaba de librar de la cárcel a seis proxenetas y siete hombres (empresarios, estos últimos, con vidas acomodadas) que explotaron sexualmente a niñas. Los primeros las captaban y los segundos pagaban por acostarse con ellas. Este fin de semana se ha celebrado en Murcia, donde se dictó la sentencia, una manifestación para protestar contra ese fallo.

¿Por qué, este regalo? Esos desalmados se han visto beneficiados por un Código Penal, que lejos de castigarles les ha hecho un regalo. Y todo gracias al artículo 21.6, que tipifica las dilaciones injustificadas en un proceso judicial como circunstancia atenuante de la responsabilidad penal. No hay más. La sentencia de la Audiencia de Murcia, dictada días atrás, es por unos hechos ocurridos en el 2014 y principios del 2015.

Para los empresarios que confesaron haber pagado para irse a la cama con menores, el castigo queda reducido a penas de entre 5 y 7 meses de cárcel (el fiscal pedía 4 años) y para los proxenetas -los que captaban a esas niñas- y los taxistas que las llevaban a despachos, locales o domicilios particulares de los clientes, la condena máxima se queda en 2 años, frente a los 7 años de cárcel solicitados. Nadie ingresará en prisión.

Los abogados de la defensa se han limitado en este caso a hacer bien su trabajo. Y no era nada complicado, indican fuentes judiciales. En este asunto -que ese "perdón" se ajuste a ley, no quita que pueda parecer muy injustose ha echado mano de jurisprudencia del Supremo. Ese alto tribunal se ha pronunciado ya por otros casos similares así: "El fundamento de la atenuación por una dilación injustificada consiste en



Protesta, este fin de semana, en Murcia contra la sentencia que deja casi impunes a los acusados

#### La ley no fija un plazo de demora para ese beneficio, pero sí exige que el retraso no sea culpa del acusado

que la pérdida de derechos, es decir, el menoscabo del derecho fundamental a ser enjuiciado en un tiempo razonable o sin dilaciones indebidas, equivale a una pena natural, que debe compensarse en la pena que vaya a ser impuesta por el delito para mantener la proporcionalidad entre la gravedad de la pena y el mal causado". O dicho de otra manera, el tiempo que se espera para el juicio cuenta también como castigo si se alarga,

como es el caso, durante una década sin que ese retraso pueda achacarse al investigado.

La pregunta llegados a este punto es: ¿hay un plazo concreto para determinar que una causa ha tenido una dilación indebida? "No", responde Arturo González Pascual, letrado especialista en derecho penal, de Deixa Abogados. A la hora de definir ese plazo influyen varios factores, como la complejidad de la situación, medios de la administración de justicia disponibles para la causa en cuestión, que la dilación sea ordinaria o extraordinaria, si es o no atribuible al imputado...".

Así que cada caso es un mundo, pero el Supremo, recalca González, deja claro que siempre tiene que ser el acusado quien pida acogerse a esa reducción del castigo y

es él "quien debe de acreditar que esas dilaciones indebidas, interrupciones, demoras y paralizaciones del procedimiento no han sido por su culpa". Los jueces, añade este letrado, suelen tener en cuenta en su valoración para determinar si ha habido o no una dilación injustificada, si la instrucción de la causa "se ha realizado en un tiempo prudencial, atendiendo a la complejidad del asunto o posibles contratiempos, no achacables al investigado, durante ese proceso". Así que no hay un plazo concreto de tiempo establecido para aplicara el beneficio. Si se considera que ese "plazo razonable" se ha superado se estima que esa dilación "lesiona el derecho del acusado a que su causa sea tratada y resuelta a tiempo", afirma González Pascual. La justicia

tiene en cuenta que las circunstancias personales, familiares y comunitarias del acusado se modifican con el paso del tiempo. Si la sentencia llega demasiado tarde, "la pena pierde ya su función de ejemplaridad y rehabilitación", recuerda el letrado.

La Audiencia de Murcia ha entendido con estos proxenetas que captaban a menores y las ofrecían a empresarios para tener sexo a cambio de dinero, que esa dila-

#### Se considera que "el tiempo natural" perdido al alargarse una causa sin motivo ya es un castigo

ción entre las detenciones (enero del 2015) y la fecha del juicio (septiembre del 2024) no es achacable a ellos. Si hubiese sido así -hay acusados que buscan deliberadamente, con recursos o peticiones de nuevas pruebas, esos retrasosla sentencia habría sido muy diferente. Aquí esa dilación se atribuve en exclusiva a una accidentada instrucción de las diligencias.

En este caso, para la conformidad a esas penas que no implican ingreso en prisión bastó el acuerdo entre Fiscalía y defensas de los acusados, pues no había personada ninguna acusación particular. Esas personas tuvieron que confesar los hechos para acceder a ese "regalo". Y el relato del fiscal no puede ser más crudo. Los proxenetas buscaban a adolescentes en discotecas de menores y, también, en colegios. Las convencían de que podían ganar mucho dinero si se dejaban "acompañar y tocar por señores mayores". Una vez captadas acababan en pisos o despachos. Taxistas piratas se encargaban de los traslados. Allí eran obligadas a mantener relaciones sexuales. Se identificaron a una decenas de menores y uno de los acusados tuvo media docena de relaciones con esas chicas explotadas y engañadas.

#### Gisèle Pelicot se crece ante el aplazamiento del juicio: "Víctimas, no estáis solas"

**BARCELONA** Agencias

Se libra de ir a juicio, al menos hasta el próximo martes, Dominique Pelicot, el hombre que ha convulsionado a Francia y que ha puesto cara y ojos a la violencia sexual (es un decir: los fotógrafos no pueden captar su imagen en el juicio, pero sí la de su mujer y víctima). Pero a medida que su figura se difumina, crece la de su esposa, a la que drogaba

y ofrecía a otros hombres (una cincuentena de violadores también se sientan en el banquillo de los acusados).

Gisèle Pelicot, que ha pedido que las sesiones del juicio sean públicas porque no tiene nada de lo que avergonzarse "y él sí", ha dado una nueva lección. La mujer no se ha desmoronado por la decisión del tribunal de aplazar la reanudación de la vista oral hasta aclarar el estado de salud (física, no mental: está en

sus cabales) del principal acusado. Ayer dio las gracias a los cerca de 10.000 manifestantes que recorrieron Francia el sábado. mostrando su rostro estilizado en señal de apoyo.

"Gracias a todos ustedes, tengo la fuerza para librar esta batalla hasta el final", declaró. "Dedico esta lucha a todas las mujeres y hombres del mundo víctimas de violencia sexual. A todas estas víctimas quiero decirles hoy: 'Mirad a vuestro alrededor, no estáis solas".

El tribunal que juzga las violaciones sufridas durante una década por esta mujer ha acordado de nuevo este lunes suspender la vista. Y de nuevo por problemas de salud del inculpado. Un informe médico señala que tiene una infección renal,

un cálculo en la vesícula y problemas de próstata. Los magistrados han ordenado un examen que determine hasta qué punto es compatible su salud con que siga presente en el jui-

#### "Dedico esta lucha a todas las mujeres y hombres del mundo que son víctimas de la violencia sexual"

cio. El proceso se retomará (o no) el martes de la próxima semana. A partir de ahora pueden producirse varias posibilidades: o bien Dominique Pelicot se recupera y el juicio continúa, aunque ello es poco probable dado su estado de salud; o bien el acusado necesita un tratamiento ligero y, por tanto, el juicio podría suspenderse unos días. Pero si tuviera que recibir un tratamiento más prolongado, el juicio se aplazaría probablemente semanas o meses.

Si los quebrantos de salud son una excusa para retrasar el juicio sería "un escándalo", ha dicho uno de los acusadores particulares, Stéphane Babonneau. Este letrado recordó que "la vista oral es un calvario diario para Gisèle Pelicot y su familia, que acuden valientemente cada día a dar la cara, a enfrentarse a los acusados y a declarar. Y este calvario está a punto de convertirse en una refinada tortura si se alargase sin motivo"...

MARTES, 17 SEPTIEMBRE 2024

# VARITAS

# J VERDURA ECOLÓGICA Oferta exclusiva Club. No acumulable a otros descuentos personales.

#### Ranking de países según la proporción de la energía eólica y solar en su red eléctrica en un año, y el tope máximo alcanzado en un día

Proporción anual de energía solar
 Proporción máxima diaria de todas las energías renovables,
 Incluyendo hidroeléctrica y otras

Proporción de la energía, en porcentaje, con datos del 2023

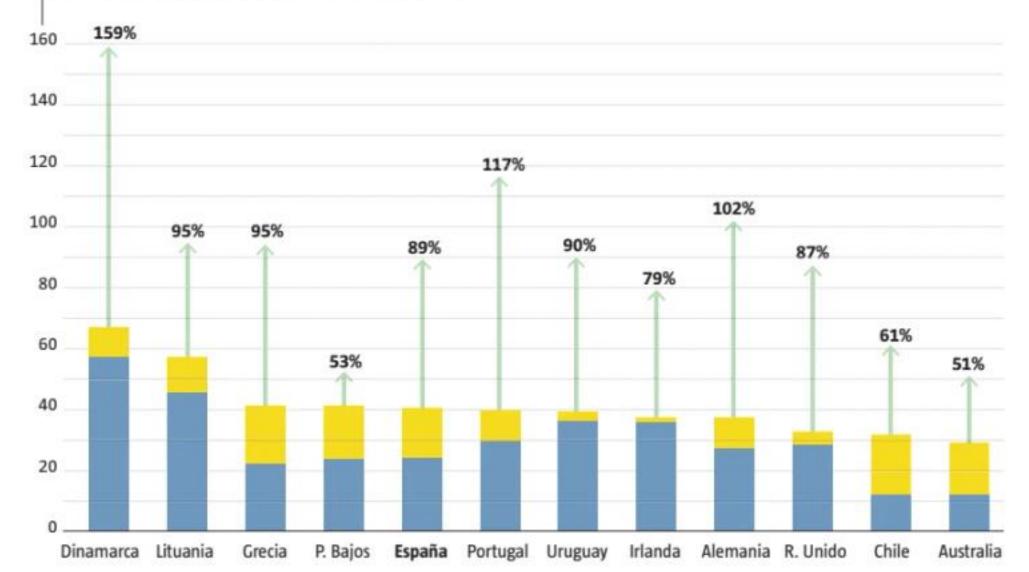

FUENTE: REN21

# España, entre los países con más eólica y solar en la red eléctrica

#### Varios países logran electricidad 100% renovable algunos días

ANTONIO CERRILLO Barcelona

España ocupa la quinta posición en el ranking mundial de países que han logrado una mayor proporción de energía eólica y solar en sus redes de electricidad. Así lo indica un informe del centro de estudios REN21, una red que reúne a gobiernos, oenegés y asociaciones industriales. La energía renovable alcanzó en el 2023 un récord histórico de generación, aunque las limitaciones de la red están impidiendo un mayor despliegue de su potencial.

No obstante, doce países ya están integrando en promedio anual más del 30% de energías eólica y solar en estas redes eléctricas para atender la demanda. Dinamarca lidera el ranking, con un 67% de electricidad verde de energías renovables variables (eólica y fotovoltaica), seguida de Lituania con el 58%. Además, otros tres países lograron proporciones superiores al 40%: Grecia, los Países Bajos y España. Por su parte, Australia, Chile, Alemania, Irlanda, Portugal. Uruguay y Reino Unido también han alcanzado altas proporciones de generación con estas renovables variables (eólica y solar). De entre los doce países que encabezan esta lista, ocho también han logrado máximos diarios de más del 85% de penetración de las energías renovables en sus redes eléctricas (considerando todas las

#### La energía limpia topa con retrasos en la creación de redes y pocas infraestructuras de almacenamiento

fuentes de energía renovable). Y tres de ellos han alcanzando más del 100%: Dinamarca, Portugal y Alemania.

"La estadística demuestra que es posible integrar proporciones importantes de energía solar y eólica en las redes eléctricas", señala Andrea Wainer, responsable del área de investigación de REN21.

Wainer señala que el impulso de la energía renovable requiere mejorar la distribución de la red, ampliar los sistemas de almacenamiento de energía, incrementar las interconexiones y facilitar la generación distribuida, entre otras exigencias. Otro problema es que "las redes fueron pensadas para su uso final, pero no para transportar la electricidad en sentido inverso", y aprovechar el excedente de autoconsumo (doméstico o industrial), dice Josep Puig, experto que ha colaborado en el informe. Puig resalta, por ejemplo, que los propietarios pueden cargar la batería de su coche eléctrico en casa, pero no se dispone de sistemas de carga bidireccional, lo que permitiría suministrar electricidad en casa con esa energía almacenada. El informe analiza la aparición de las plantas eléctricas de generación virtuales, que permiten planificar la carga y descarga de baterías (los coches o los tejados solares) y gestionar colectivamente las baterías domésticas integrando generación, almacenamiento y consumo.

Los sistemas eléctricos a veces se ven obligados a prescindir de los aerogeneradores o de las plantas fotovoltaicas u ordenan paralizar su funcionamiento porque no hay suficiente demanda en la red para absorber la oferta o porque no se ha sincronizado debidamente el despliegue de redes. El informe destaca que el almacenamiento en baterías a escala de servicios públicos creció un 120% en el 2023, resalta el enorme consumo de los centros de datos (en 20% del suministro eléctrico en Irlanda en el 2020) y pide más apoyo a la expansión de la infraestructura de carga de vehículos eléctricos.

Este dulce típico de la cocina catalana sucumbe a la moda de los postres foráneos

# La crema catalana sale de las cartas

Canal Comer www.lavanguardia.com/comer



ROSA MOLINERO Barcelona

or las cartas de los restaurantes hegastronómicos mos visto desfilar desde los últimos 15 años una serie de postres tradicionales que hemos alabado como el súmmum de la exquisitez: el flan de huevo, la torrija o el pastel de queso han sido algunas de esas recetas que, a pesar de su sencillez, han copado cartas de ticket medio y alto, incluso de restaurantes estrellados. Sin embargo, parece que nunca le llega el turno al postre más ubicuo de los menús del día: la crema catalana.

A pesar de que encontremos la típica cazuelita de barro por doquier, la crema catalana no suele verse en los restaurantes más reconocidos, a diferencia de otros postres tradicionales. Para Borja Sierra, de Granja Elena, su poca presencia en estos restaurantes se debe "a que han elegido hacer del postre un plato dulce y dejar la tradicionalidad de lado: prefieren hacer algo más elaborado, como una tatin de albaricoque con anís y especias, por ejemplo".

A su parecer, la crema catalana volverá. "La tendencia es que los postres clásicos van recupecontrarás crema catalana". Conviene que ha desaparecido en los restaurantes más puestos, en los que en ocasiones se optó por darle otra forma.

"En Alkostat la hacemos, porque hacerla es la única forma de recuperarla. Pero sabemos que la crema catalana no puede hacerse aisladamente: hay que darle un contexto y hacerlo con coherencia, y por eso debe recuperarse la cocina catalana".

El cocinero Xesco Bueno dice que en su restaurante, Ca l'Esteve, nunca se ha dejado de preparar crema catalana. "Somos cocina catalana y hacemos 10 litros de crema a la semana. Y también flan, torrijas y postres de músic".

#### "Consideramos que los coulants, la lemon pie o el tiramisú son indispensables", dice el chef Xesco Bueno

Bueno habla de "el virus de los platos mutantes" y de "la dictadura del tiramisú": "asumimos que los coulants, los carpaccios de piña, la lemon pie o el propio tiramisú son platos indispensables y modernos, y dejamos de lado lo que es más nuestro, con ese complejo de inferioridad donde parece que lo de casa carece de calidad o no tiene el glamur de las golosinas foráneas".

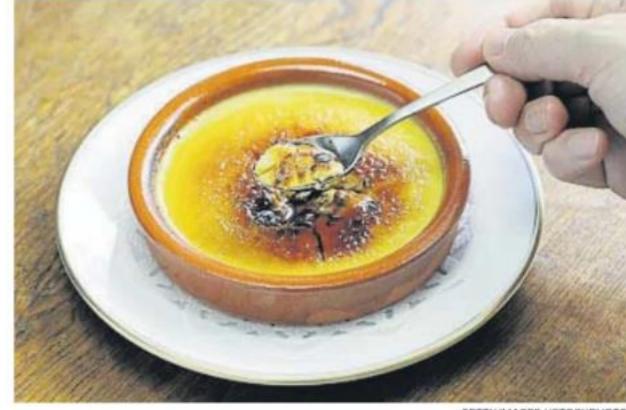

SETTY IMAGES / ISTOCKPHOT

La crema catalana se suele servir en una cazuelita de barro

rándose poco a poco, como la tarta de queso o el flan. Y pasará con el tocinillo de cielo y también con la crema catalana, que se volverá a introducir, buscando texturas más sedosas". El vaticinio de Sierra es que los postres más minimalistas, de estilo japonés, están empezando a ganar terreno: "Se harán postres que sean una sola pieza, mezclados con algo amargo para hacer un fin de fiesta, escuetos pero mejores".

Jordi Vilà razona que este es un postre ligado al territorio: "Allí donde puedas comerte una escalivada o una calcotada en-

talana, aconseja hablar más de ella, pedirla en los restaurantes. "¡Desacomplejemos la cocina popular! Según Albert Adrià (Enigma), los postres tradicionales también son susceptibles a las mo-

Para traer de vuelta la crema ca-

Según Albert Adrià (Enigma), los postres tradicionales también son susceptibles a las modas. "Van y vienen, como con el flan de huevo o la tarta de queso" dice, y sugiere que la pregunta sobre el poco valor que le damos a la cocina catalana tiene raíces profundas: "Deberíamos pensar por qué se abren tan pocos restaurantes de cocina tradicional catalana, que es donde debería enmarcarse este postre".•

#### Derecho por aplicar

■ España logró en el 2023, de promedio, un 40,48% de electricidad solar y eólica en la red eléctrica. Si se tiene en cuenta todas las renovables (incluyendo hidroeléctrica, geotermia, biomasa...), esta proporción de renovables en el mix eléctrico sube a 50,07%, pero otros países tienen más altos porcentajes de energía hidráulica, por lo que España se situaría en la posición 30 en este ranking por países.

"Las directivas europeas reconocen el derecho del ciudadano a utilizar energías renovables, pero en la transposición de la norma lo estados ponen muchas trabas", señala Josep Puig, quien reclama a las compañías distribuidoras "facilitar y no entorpecer estas conexiones".

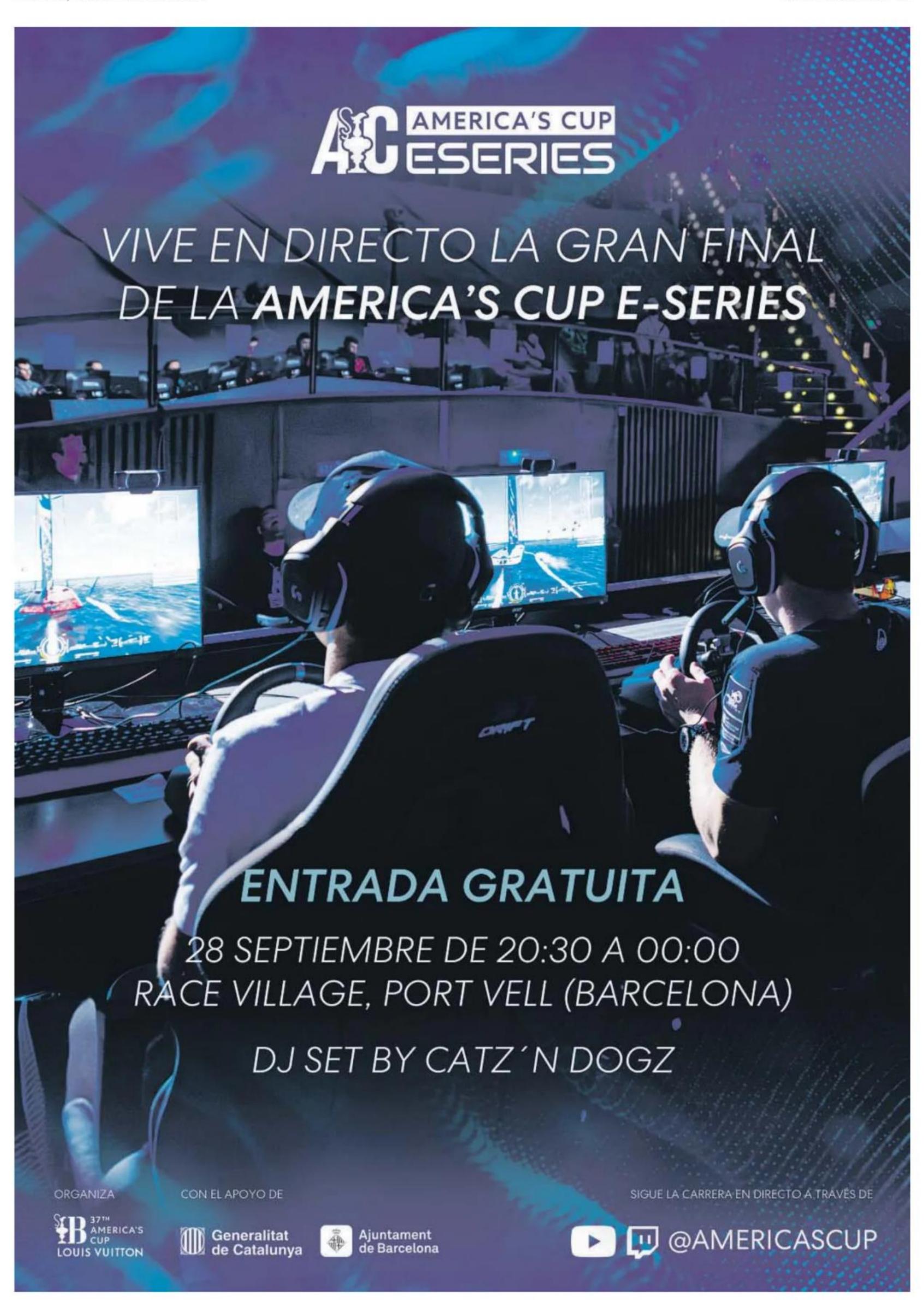

### In Memoriam

Recepción de esquelas

anuncios@godostrategies.com

Por teléfono 902 17 85 85

681 06 08 41

**ERNEST ARENAS (1962-2024)** 

Neurocientífico del Instituto Karolinska

Un referente en

investigación del parkinson

A través de la web





Les recordamos que el horario de recepción de esquelas es hasta las 20.00 horas

#### Jaume Alcover Solé

Ha mort cristianament el dia 16 de setembre del 2024, a l'edat de 88 anys. (A.C.S.) Les seves filles, Anicuni, Reina Mora i Roseta, així com la Conxitona; gendres, Toni, Francesc, Joss; nets, Pol, Maria, Clàudia, Júlia, Valentina i família tota ho fan saber a amics i coneguts. La sala de vetlla estarà oberta avui, a partir de les 16 hores, i la cerimònia tindrà lloc demà, dia 18 de setembre del 2024, a les 10.30 hores, al Tanatori Les Corts.

#### JOSEP MARIA BORRELL FELIP "PEPO"

Doctor enginyer industrial. Vidu d'Anna Maria de Puig Roca. Ahir 16 de setembre, va morir a Barcelona, als 90 anys. La seva germana, Núria; fills, Berna, Anna i Josep; i nets, Marc, Sergi, Aina, Ramon i Pau, us fem saber que estarem aquest matí al Tanatori Les Corts i la cerimònia serà aquesta tarda a les 15 hores. Demanem que quardeu el seu record. Descansi en pau.

#### JOSEP M. ALMEDA I PETITPIERRE

Enginyer industrial. Ens va deixar el 13 d'agost del 2024 a Barcelona. Per recordar en Pep, la cerimònia tindrà lloc dijous, 19 de setembre, a les 19 hores, als Caputxins de Sarrià. (E.P.D.)

www.lavanguardia.com

# Un remanso de paz **BARCELONA**

Con todos los servicios, la capacidad y la tecnología del más moderno tanatorio

L3 (Palau Reial, Maria Cristina)



Bus: 7,33,34,67





AQUÍ MISMO. EN EL TANATORIO DE LES CORTS

900 231 132 (24h) | memora.es

Serveis Funeraris de Barcelona



rnest Arenas nos ha dejado de forma prematura e inesperada. Brillante neurocientífico y excelente persona, ha abordado uno de los principales retos médicos de nuestra sociedad: la búsqueda de tratamientos para las enferme-

dades neurodegenerativas.

Arenas nació en 1962 en Lleida, aunque pasó su infancia en Manresa. Estudió Medicina y Cirugía en la Universitat de Lleida. Posteriormente realizó su tesis doctoral en la Universitat de Barcelona bajo la supervisión de Jordi Alberch. Durante su etapa predoctoral, ya destacó por su capacidad de trabajo y por su espíritu crítico, innovador y creativo. Aparte de múltiples artículos sobre la regulación farmacológica de la liberación de acetilcolina en el núcleo estriado, que publicó durante su etapa predoctoral, es de destacar el artículo que consiguió publicar en 1991 en la revista Journal of Neuroscience, uno de los primeros trabajos realizados por un grupo exclusivamente español, en un momento en que la neurociencia, y la ciencia en general, no era muy competitiva en España.

Aquel mismo año se trasladó al Instituto Karolinska de Estocolmo para realizar una estancia posdoctoral con Hakan Persson. En Suecia volvió a destacar. En 1994, consiguió una plaza de profesor en el Karolinska y desde el 2002 ha sido catedrático de Neurobiología de Células Madre, además de dirigir el laboratorio de neurobiología molecular del instituto. Ha realizado importantes contribuciones científicas relacionadas con la enfermedad de Parkinson, tanto en el conocimiento del desarrollo y la regeneración de las neuronas dopaminérgicas de la vía nigroestriatal,

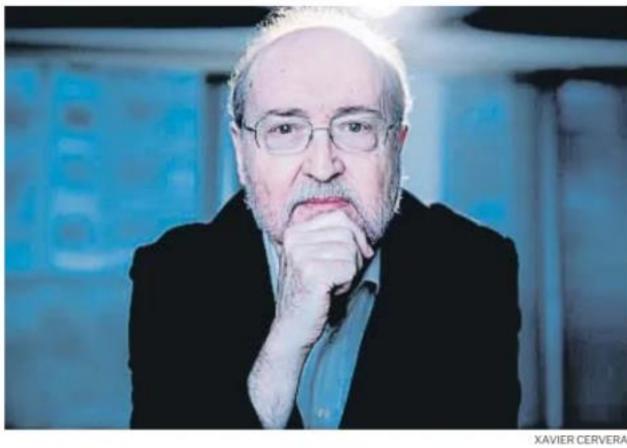

como en la diferenciación de cé- dades, con una gran dedicación a lulas madre para posibles terapias regenerativas. Estos resultados han sido publicados en las mejores revistas científicas, como Science y Nature entre otras.

A Arenas le diagnosticaron una

#### **Sus investigaciones** abarcan tanto el origen de la degeneración neuronal como la búsqueda de terapias

insuficiencia renal a una edad muy temprana, pero esto fortaleció su carácter, siempre con una visión de la vida pragmática y resolutiva, que no le impidió tener una productiva vida científica y una plena vida personal. Se centró en su trabajo, en la investigación sobre las enfermedades neurológicas, en descubrir por qué se producen y en buscar tratamientos innovadores y eficaces. Siempre ha sido un ejemplo de superación por su inteligencia y capacidad de superar adversi-

los demás, especialmente a su familia, su esposa Carmen y a sus hijas Clara y Julia, pero también a sus colegas científicos con los que ha establecido estrechos vínculos profesionales y personales.

A pesar de realizar mayoritariamente su carrera en Suecia, siempre mantuvo una fuerte vinculación con la ciencia catalana y española. Su espíritu crítico y constructivo hizo que participara como asesor externo en distintas instituciones aportando ideas creativas que han permitido mejorar nuestra investigación.

Ernest Arenas es y seguirá siendo un referente científico nacional e internacional en el campo de la neurociencia y concretamente en el estudio de la implicación terapéutica de las células madre en la enfermedad de Parkinson. Su huella científica y personal perdurará para futuras generaciones.

> JORDI ALBERCH / ESTHER PÉREZ-NAVARRO / JOSEP M. CANALS

Institut de Neurociències de la Universitat de Barcelona

#### Hoy hace un año



Adrián Alarcón Hortelano

Maria Dolores Alenta Farre

Carlos Calzada Grau

Maria Teresa Garcia Cabrera

Manuela Barragan Ciercoles

Maria Dolores Vigues Frances

Maria Teresa Torrent Marti

Fermín Calderón De La Barca Valeros

Jose Antonio Rojas Meroño

Maria Teresa Peña Pico

Listado publicado por cortesía de Serveis Funeraris de Barcelona.

#### RECEPCIÓN DE ESQUELAS

Les recordamos que el horario de recepción de esquelas es hasta las 20.00 horas

Por teléfono

902 17 85 85

anuncios@godostrategies.com

681 06 08 41

LAVANGUARDIA

A través de la web



www.lavanguardia.com

# 



#### LAVANGUARDIA

GENTE

'Shogun', 'Hacks' y 'Mi reno de peluche', principales ganadoras de los premios Emmy

# La Guardia Urbana tendrá acceso al historial judicial de los reincidentes

La medida permitirá llevar a juicio a los delincuentes de forma más rápida



JOAN MATEU PARRA

La Guardia Urbana de Barcelona arresta a un individuo en un operativo contra la multirreincidencia y las armas blancas

TONI MUÑOZ

Barcelona

La Guardia Urbana de Barcelona tendrá acceso a la base de datos de los juzgados para poder saber si puede aplicar el agravante de multirreincidencia a los ladrones que detenga. La base de datos se denomina SIRAJ y es el Sistema de Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia. Así lo han confirmado a La Vanguardia fuentes policiales y judiciales. La instalación de esta base de datos será una de las cuestiones que tratarán mañana el alcalde, Jaume Collboni, y la consellera de Interior, Núria Parlon, en la reunión que ambos mantendrán para abordar la inseguridad en Barcelona.

El Consistorio ya cuenta con la autorización del Ministerio de Justicia que ve con buenos ojos que la Guardia Urbana tenga acceso a esta información para acelerar la tramitación de las causas contra los multirreincidentes y ahora está a la espera acabar de encajar con la conselleria cómo se realiza la conexión al sistema. La medida permitirá ganar tiempo y agilizar los procesos de citación para juicio de este tipo de delincuencia.

Los agentes de la policía local de Barcelona podrán consultar los datos y determinar de manera rápida si el arrestado es un multirreincidente y así poder detenerlo y derivarlo al juzgado competente.

Tanto los Mossos como la Guar-

dia Urbana, cuando arrestan a un individuo que acaba de cometer un hurto, lo dejan en libertad después de haberlo citado para un juicio de delitos leves inmediatos. Es la propia policía quien gestiona la agenda judicial y da cita y hora en mano para que el arrestado vaya a un juicio. En cambio, cuando uno de los detenidos es multirreincidente, la policía no puede convocarlo para juicio sino que debe de-

tenerlo y ponerlo a disposición del juzgado para que abra un proceso de instrucción que culminará con la celebración de un juicio rápido ante un juzgado de lo penal. Como la Guardia Urbana no tiene acceso al historial judicial, sigue citando para juicio leve a los multirreincidentes cuando estos deberían ser dirigidos a otro juzgado. De esta manera, debido a la falta de información y sin quererlo, la agenda

#### La reforma del Código Penal, de nuevo a debate

El Congreso de los Diputados se posicionará hoy sobre una proposición de ley impulsada por Junts per Catalunya que reclama una nueva reforma del Código Penal y la ley de Enjuiciamiento Criminal para frenar el problema de la multirreincidencia. Los nacionalistas proponen modificar el Código Penal en relación con los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, de manera que las penas a la multirreincidencia no dependan del 
montante acumulado de las 
infracciones, que se encuentra en 400 euros. También 
proponen añadir penas de 
prisión de uno a tres años 
por el robo de móviles u 
otros dispositivos electrónicos. Y para que este cambio 
normativo sea efectivo piden que el número de jueces de adscripción territo-

rial en Catalunya pase de 35 a 70. Actualmente, la Cámara Baja ya tiene en tramitación una reforma del Código Penal en esta materia impulsada por el Partido Popular para endurecer el castigo a la multirreincidencia en hurtos y estafas. Su toma en consideración salió adelante el pasado mes de junio gracias al voto a favor de PP, PSOE, Vox, Junts, PNV y UPN. de los juzgados leves queda saturada. Además, como estos casos llegan a los juzgados equivocados tardan mucho más en derivarse al juzgado correspondiente. Los juzgados de delitos leves, también saturados, no comprueban hasta una semana antes si el delincuente es multirreincidente y, por tanto, deber ser enviado a un juzgado penal. Así, cuando la causa contra el multirreincidente llega al juzgado que le toca han pasado al menos seis meses.

#### La iniciativa permitirá que la policía conozca los antecedentes del detenido y lo derive al juzgado competente

El Código Penal reformado en el 2022 establece que se puede aplicar un agravante a aquellos ladrones que acumulen tres condenas firmes por un delito leve de hurto. Cuando se llega al cuarto delito el caso no se enjuicia en un juzgado de delitos leves inmediatos (las antiguas faltas) sino que discurre por la vía del juicio rápido que se celebra en un juzgado de lo penal y que puede imponer penas de prisión. Sin embargo, Barcelona acumula un preocupante retraso y señala juicios rápidos para el 2026 también por culpa de enviar a los delincuentes a otros juzgados.

Los coches de la Guardia Urbana disponen de un sistema denominado NIP SIP que permite saber el número de detenciones de
un individuo pero no las condenas
que acumula. Fuentes municipales aseguran que los vehículos policiales cuentan con un sistema
tecnológico preparado para instalar el aplicativo que permitirá que
la Guardia Urbana pueda consultar el historial delictivo de los carteristas que detenga.

La mecánica judicial se atasca aún más cuando se debe cumplir otro de los requisitos de la nueva norma: que el montante total de lo robado en las tres condenas anteriores supere los 400 euros. Este dato no siempre figura en los historiales delictivos de los multirreincidentes lo que obliga a los juzgados a reclamar las sentencias a otros juzgados, algunas de las cuales llegan al cabo de varios días o semanas por correo postal y en formato papel.

#### Copa del 👑



#### América

Escolares de la provincia de Barcelona participan en un programa que pretende fomentar la práctica de la vela coincidiendo con la Copa del América

# "La mejor excursión de mi vida"

**RAMON FRANCÀS** 

Sitges

on las 10 de la mañana. En el espigón de levante de Sitges los alumnos de dos escuelas de la provincia de Barcelona tienen cita en el Club Nàutic de Sitges para vivir un bautizo de vela en el que este año participan un total de 10.116 escolares barceloneses de cuarto curso de Primaria, de hasta 800 centros públicos. Es un programa impulsado por la Diputación de Barcelona para dar a conocer la práctica de este deporte náutico coincidiendo con la disputa en Barcelona de la Copa del América.

Hace unos días en Sitges se citó a los chavales de quinto curso de la Escola Estel de Molins de Rei (las inclemencias meteorológicas, con tromba marina incluida, les impidieron vivir la experiencia completa en mayo) y los de cuarto curso del colegio concertado Dominiques Vallirana. Los alumnos del centro de la calle Sant Joan de Molins de Rei, que ya habían recibido en su frustrada visita del curso pasado una instrucción teórica de dos horas, se cambian solo al llegar, se atan los chalecos salvavidas y se dirigen directamente a la playa para embarcar en tres monobuques a vela. La semana pasada, por fin, pese a la bandera amarilla que ondeaba en la playa por el oleaje y las corrientes, pudieron hacerse a la mar. Tras la navegación se lanzaron a unas algo frías aguas sin medusas desde las embarcaciones para darse un buen chapuzón. Angels Martínez, profesora de educación física de esta escuela, afirma que sus alumnos estaban "súper emocionados", y que incluso algunos han seguido los primeros compases de la Copa



Alumnos de cuarto de primaria de la escuela Dominiques Vallirana, en el club náutico de Sitges

del América. La mayoría de ellos tuvieron en esa cita su primer contacto con los deportes náuticos. Tras la navegación aprovecharon el día en Sitges practicando voleibol playa y jugando con un disco volador.

Mientras tanto llegaban los alumnos del centro de Vallirana. Lo primero fue dar buena cuenta de sus bocatas sentados en una embarcación varada en la arena mientras el instructor del Club Nàutic Sitges Marc Serra les daba las primeras nociones. Les explicaba las diferencias entre las embarcaciones a vela o los distintos vientos (soplaba de tierra a mar). Algunos venían bien equipados, y también luciendo camisetas de los Chicago Bulls o del Barça, con nombres a sus espaldas como el de Lewandowski o Gavi.

Rocío Ramírez, su tutora y profesora también de matemáticas o catalán, considera que este programa "es una buena oportunidad para dar a conocer otros deportes, y quizás sirva para despertar el interés por la práctica de los deportes náuticos". Una de sus alumnas de nueve años, Noa Rodríguez, reconocía la ilusión que le hizo hacerse a la mar. Era su segunda

#### Menús Copa del América en la Boqueria

■ Los establecimientos gastronómicos del mercado de la Boqueria de Barcelona ofrecerán menús Copa del América coincidiendo con la celebración de esta competición. Los menús son el resultado de la colaboración entre la Boqueria y Moët & Chandon, que pone a disposición de los restaurantes del mercado

su champán Brut Imperial.
Todos los productos proceden de puestos de la Boqueria. Ofrecerán menús coperos el Kiosko Universal, El Quim de la Boqueria, Bar Quiosco Modern, El Ramblero, Clemens Boqueria, Bar Central, Mítico Bar y Bar Boqueria. Los menús se cocinarán hasta que acabe la competición.

experiencia tras unas colonias escolares. Asegura que le encantan los peces. Su compañero Marc Gascó, también de nueve años, explica que "me gusta mucho navegar a vela", aunque es plenamente consciente de los peligros del mar y de que hay que estar pendientes del fuerte oleaje.

El Club Nàutic de Sitges ya recibió con este programa durante el curso pasado algo más de 1.000 alumnos. Ahora, en este nuevo curso, recibirán a unos 800 más. Su director, Lluís Serra, reconoce que al principio acogió esta iniciativa "con ganas", pero después vio que "da mucho trabajo". También se pregunta qué retorno puede acabar teniendo, y si les resulta rentable económicamente. Tiene sus dudas de que sirva realmente para despertar vocaciones deportivas náuticas. Ahora bien, se le ilumina el rostro cuando ve "excitadísimos" a los escolares participando en el bautismo de vela. Y explica, con

#### La Diputación espera que en cuatro años unos 40.000 alumnos se familiaricen con este deporte

gran satisfacción, que la frase más repetida que le han dicho los niños es que ésta ha sido "la mejor excursión de mi vida".

La Diputación de Barcelona quiere acercar la vela a toda la ciudadanía, popularizar su práctica entre los escolares y dejar un legado de la 37.ª Copa del América en los 311 municipios de la provincia. En cuatro años se espera la participación de unos 40.000 alumnos. El programa dispone de un presupuesto global de dos millones de euros (medio millón cada año). La iniciativa cuenta con la colaboración de la Federació Catalana de Vela, que aporta tanto el personal especializado como doce instalaciones deportivas. Este año los bautizos escolares de vela se celebrarán hasta finales de octubre.

# Lleida quiere personarse como acusación en los juicios a reincidentes

ROSA MATAS Lleida

El Ayuntamiento de Lleida quiere personarse como acusación particular en los juicios a delincuentes reincidentes. La teniente de alcalde de Seguridad y Movilidad, Cristina Morón, ha avanzado a *La Vanguardia* la intención del equipo de gobierno, "que ya ha sido trasladada a los servicios jurídicos del Ayuntamiento para ver su viabilidad".

De este modo Lleida se suma a
los ayuntamientos que tratan de
encontrar algún modo de agilizar la lucha contra el fenómeno
de la multirreincidencia, como
es el caso del de Barcelona, tal y
como informó ayer este diario.

A principios de mes, el alcalde, Fèlix Larrosa, le envió una carta al fiscal jefe de Lleida pidiendo ayuda argumentando que la Guardia Urbana había detenido a 23 reincidentes en 15 días de los que solo uno entró en prisión, uno de ellos con 43 antecedentes. El fiscal jefe ya ha respondido a Larrosa "mostrándole la preocupación por los delitos que hay en la ciudad y agradeciéndole el esfuerzo y la dedicación puestos por los agentes de la Guardia Urbana y no puedo hacer otra cosa sino felicitarles", según fuentes de la Fiscalía Provincial.

Fiscalía sostiene que su función es defender la legalidad por la vía penal y eso supone cumplir estrictamente la ley de Enjuiciamiento Criminal y resolver cada caso concreto teniendo en cuenta las pruebas que existen y dando respuesta individualizada. Precisa también que sus peticiones, ya sean medidas de protección o prisión provisional, no son vinculantes para los órganos ju-

diciales. En cuanto a posibles propuestas legislativas, la Fiscalía insiste en que la forma institucional de funcionar es a través de la Fiscalía General del Estado.

Ayer, los Mossos d'Esquadra

#### Dos nuevas detenciones en la ciudad de ladrones con 40 y 20 antecedentes por robo

explicaron que el sábado detuvieron en Lleida a dos hombres cuando robaban en un bar, uno de ellos con más de 40 antecedentes y otro con más de 20.

Cristina Morón participó ayer

en la comisión de Seguridad del Ayuntamiento, en la que mostró su preocupación por el aumento de peleas con arma blanca. Anunció que la Guardia Urbana hará controles en el Obert del Centre Històric de este fin de semana y en las Festes de Tardor de la próxima.

Por otra parte, la teniente de alcalde anunció que los puntos de recarga de vehículos eléctricos de Lleida dejarán de ser gratuitos y pasarán a tener una tarifa de pago de 0,35 euros por kilovatio, con un recargo de 0,2 euros por minuto cuando se supere el límite de tiempo establecido. La medida pretende "dar mayor rotación al servicio", después de que se haya detectado que hay usuarios que utilizan estos puntos para aparcar.

#### Montserrat exhibe su historia milenaria en el Palau Robert

Una exposición en el Palau Robert de Barcelona recorre desde ayer y hasta el 6 de enero la historia del monasterio de Montserrat, con motivo de la conmemoración de los mil años de su fundación. Montserrat, 1.000 anys, comisariada por Marc Sureda y Sergi Martín, presenta las claves de esta efeméride en un viaje virtual al corazón del monasterio benedictino y testimonios que han establecido vínculos de todo tipo con él. A través de herramientas inmersivas interactivas, audiovisuales y recursos escenográficos de tecnología digital, se plantea una mirada contemporánea para explicar la esencia del santuario y llevar al visitante a lugares no accesibles. En las últimas horas se ha estrenado, por otra parte, la nueva página web (www.millenarimontserrat.cat) donde se recogen todas las noticias y novedades relacionadas con la celebración.



ÁL EX GARCIA

## Los pisos turísticos ya han reclamado 1.000 millones por extinción de licencias

El sector cifra en 7.000 millones en Catalunya el valor patrimonial de las pérdidas

REDACCIÓN Barcelona

La guerra abierta por las administraciones públicas contra los apartamentos turísticos puede resultar altamente costosa para todas las partes. La patronal del sector está dispuesta a llevarla hasta las últimas consecuencias y, de hecho, ya ha abierto a espuertas el frente judicial. El presidente de la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur), Enrique Alcántara, reveló ayer que las reclamaciones de responsabilidad patrimonial presentadas ante la Generalitat en desacuerdo por el decreto ley 3/2023, que prevé la extinción de licencias, suman ya unos 1.000 millones de euros y la cifra irá en aumento en las próximas semanas.

Enrique Alcántara y la directora general de Apartur, Marian Muro. explicaron que hasta la fechayason 1.500 los apartamentos turísticos y unas 25 las empresas gestoras de estos alojamientos radicadas en Barcelona los que han presentados reclamaciones a la Generalitat. El plazo para formular estas reclamaciones por las pérdidas esperadas en relación con el cese del negocio termina el próximo 8 de noviembre por lo que la patronal del sector estima que las reclamaciones acabarán alcanzado un valor de 3.000 millones de euros sólo en la ciudad de Barcelona y de 7.000 millones en el conjunto de Catalunya.

Alcántara insistió en que la extinción de licencias contemplada en el decreto autonómico, que el



Enrique Alcántara y Marian Muro, ayer, en rueda de prensa

Ayuntamiento de Barcelona ya ha anunciado que quiere hacer efectiva a finales del 2028, conlleva en todo caso una responsabilidad patrimonial a la que tendrán que hacer frente las administraciones públicas ya que, consideran, "hay un perjuicio claro" sobre el patrimonio de los propietarios de estos alojamientos.

El presidente de Apartur precisó que la cantidad reclamada incluye la diferencia de beneficios que se pueden obtener con un alquiler turístico en comparación con los ingresos que podría reportar si esos apartamentos se destinan a un alquiler tradicional, de más larga duración. Cabe recordar que una de las finalidades del decreto es, precisamente, la de conseguir introducir en el muy tensionado mercado de la vivienda una bolsa de pisos que ahora cumplen funciones de alojamiento turístico y que podrían incrementar el parque de residencias de alquiler y, en consecuencia, contribuir a la frenada de precios.

Marian Muro calificó el decreto de la Generalitat de "expropiación encubierta de un derecho" y aseguró que esta actuación de la administración da pie a una indemnización a aquellos propietarios que consideren que se les ha vulnerado ese derecho. Según Muro, esta situación provoca "inseguridad jurídica y vulnerabilidad" a cualquier sector que ejerce una actividad económica sometida a la preceptiva licencia.

La esperanza de la patronal de los apartamentos turísticos es que el nuevo Govern socialista de la Generalitat sea más sensible a sus demandas. Enrique Alcántara ya ha solicitado una entrevista con el president Salvador Illa para tantear la opinión del actual Ejecutivo. El presidente de Apartur destacó que el nuevo Govern se ha visto empujado a hacer

#### La patronal de estos alojamientos acusa al anterior Govern de "expropiación encubierta de un derecho"

frente a las consecuencias del decreto aprobado por sus predecesores e insistió en la necesidad de abrir una "reflexión profunda" sobre los efectos negativos de este tipo de decisiones en los afectados y en el conjunto de la economía catalana. Sobre el Ayuntamiento de Barcelona, lamentó que no parece tener intenciones de dialogar con los afectados.

Por otra parte, Alcántara señaló a los hoteles como responsables de la "destrucción irreversible" de miles de viviendas en Barcelona, ya que en su mayoría se construyeron en suelo residencial.

#### Girona empieza a multar a los ciclistas que circulan mal en el Barri Vell

SÍLVIA OLLER

Girona

La Policía Municipal de Girona empezó a multar ayer a los ciclistas que hacen caso omiso de las señales de tráfico que les impiden circular por determinadas vías o por calles muy concurridas del Barri Vell en las que tienen prioridad los peatones.

La medida llega tras seis semanas de campaña informativa en la que los agentes han informado a los usuarios de estos vehículos de dos ruedas de las normas de circulación del Barri Vell y el Mercadal, dos de las áreas con mayor presencia de ciclistas de la ciudad. El objetivo no era otro que frenar los problemas de convivencia entre vecinos y ciclistas que han aumentado en los últimos tiempos.

Las sanciones oscilan entre los 60 euros por transitar por vías con una limitación de velocidad de 20 km/h y prioridad de peatones en momentos de gran aglomeración a los 200 por circular en contra dirección o por calles en las que se prohíbe el paso de cualquier tipo vehículo, excepto los autorizados. Si el sancionado paga en los 20 días posteriores a la infracción, abonará solo la mitad del importe. En el caso de los extranjeros, un colectivo muy presente en la ciudad, los agentes inmovilizarán momentáneamente el vehículo mientras abonan la multa.



Imagen de Porrera este mes de agosto, en el inicio de la vendimia

ANDREU PUIG / OFV

# Contra la extinción del payés

ANÁLISIS





Este artículo podría titularse 0'93% o, incluso, 0%, que es el nivel de agua que hay en el embalse de Siurana, en el primer caso, y en los de Margalef y Guiamets, en el segundo. Los tres en el Priorat. La lluvia ha sido generosa en muchas comarcas de Catalunya, pero se ha mostrado rematadamente tacaña en algunos destinos del sur, lo que facilitó la evolución de las llamas en los términos municipales de Cabacés y Porrera, la semana pasada. Estos dos incendios han evidenciado, de nuevo, la lentitud de las administraciones a la hora de implantar soluciones que mitiguen una sequía de tres años y la importancia de proteger a los agricultores, esa especie en vías de extinción sin la cual el bosque seguirá ganando terreno. Exigir la defensa del mundo rural equivale a proteger el paisaje mosaico, las vides y los olivos que crecen entre masas forestales y que han actuado como un valioso antídoto contra estos últimos siniestros en el Priorat.

Joan Asens, quinta generación de

#### Las llamas evidencian que es crucial proteger al agricultor para blindar el paisaje mosaico

viticultores de la localidad de El Masroig, acabó su intervención, en una reciente cata de vinos de la DO Montsant, pidiendo a los presentes el consumo de vinos catalanes. Más allá de discursos ideológicos, la elección del KMO sugiere empatizar con el payés que las pasa canutas para mantener su explotación. Pantanos vacíos, pozos secos y autorizaciones en cuentagotas de la CHE para poder proceder a derivaciones temporales de agua han puesto en una situación límite, angustiosa, a una comarca que vive del prestigio de sus vinos y que se siente maltratada. Como otras del

Joan Asens lanzó su mensaje en casa, ante un público sensibilizado, en uno de los actos del Festival Terrer Priorat, que en su actual edición también se ha erigido en altavoz de las reivindicaciones de los viticultores por la sequía. Pero la demanda debería calar más allá, sobre todo en Barcelona, donde queda un largo camino para incorporar en las cartas de restaurantes más vinos de denominaciones de origen catalanas. Beber un Priorat, un Terra Alta o un Costers del Segre ayuda a mantener el paisaje y a hacerlo más resistente ante incendios. El jefe de los GRAF, Marc Castellnou, no se cansa de repetir que los mosaicos agrícolas restan virulencia y capacidad de destrucción a los fuegos. "Se ha demostrado que donde hay culti-

#### Bombers siguen con la revisión del perímetro del doble fuego

 Varios camiones de los Bombers siguieron ayer con los trabajos de vigilancia del incendio forestal del Priorat. Los efectivos terrestres revisan los 6,5 kilómetros de perímetro del fuego en una área de afectación de 110 hectáreas de masa forestal. El viento, la baja humedad y la sequía obligan a extremar las precauciones. El incendio se dio por controlado el sábado, pero previsiblemente no se dará por extinguido hasta hoy. Agents Rurals sigue con la investigación de las causas con una hipótesis: se originó en una línea eléctrica de media tensión que cruza al bosque, en dos puntos separados por 15 kilómetros, en Cabacés y Porrera. Los expertos investigan si la línea, de 1953, estaba en buen estado, como sostiene Endesa, y el impacto del viento. / Esteve Giralt

vos el fuego es impenetrable", proclama también el alcalde de Cabacés, Jaume Pujals.

Las llamas irrumpieron en plena vendimia. La experiencia de Jordi Aixalà, responsable de agua de Unió de Pagesos en el Priorat, ejemplifica la situación de muchos viticultores. Ayer lunes cosechó la uva de su finca Pardelasses, en Torroja, con unas pérdidas de más del 60% en relación con un año normal. Aixalà precisa que en la DOQ Priorat se estima una caída de la producción de entre el 50% y el 55% y en la DO Montsant del 48%.

Las llamas han calcinado más de un centenar de hectáreas en Cabacés y la falta de agua les ha dejado prácticamente sin aceitunas, su cultivo principal. El alcalde calcula que sólo salvarán el 10%.

El fuego ha evidenciado el abandono del mundo rural: a la falta de soluciones inmediatas ante la sed crónica se suma el cuestionable estado de la línea eléctrica, en cuyo trazado se originaron las llamas. Desde el Consell Comarcal, su presidente, Sergi Méndez, recuerda que cuando sopla el viento o si hay tormenta no son pocas las veces que los vecinos de Porrera, Cabacés, La Vilella Baixa, La Vilella Alta, Poboleda, Torroja..., se quedan sin suministro. El temor es que estos días en que la uva entra en las bodegas y empieza el proceso de elaboración del vino sufran nuevos cortes de luz.

El sur se siente olvidado, lamenta que el equilibrio territorial sea una quimera y deplora políticas cortoplacistas.

## 'Nimby' y 'yimby' en el aeropuerto

**Xavi Casinos** 



imby es un acrónimo que en inglés significa no en mi patio trasero (not in my backyard). Los anglosajones lo utilizan para describir la reacción de algunos colectivos de ciudadanos que se oponen a actividades e instalaciones que perturban su vida y alteran su entorno. Así, generan nimbismo proyectos como centros para el tratamiento de drogodependientes, prisiones, plantas de generación de energía, antenas de telefonía móvil, líneas de alta tensión, centros comerciales y de ocio, hospitales, el turismo, mezquitas y la Copa del América, entre otros. Hace años, en Barcelona, hasta se generó un nimby contra la instalación de un tanatorio en un cementerio. Nunca he pensado en otro lugar más adecuado.

En Catalunya, tenemos muchos casos de nimbismo, pero el más apremiante ahora mismo es el que se manifiesta contra la ampliación del aeropuerto. El filósofo británico Julian Baggini -ha publicado, entre otros, el libro El cerdo que quería ser jamón, uno de los ensayos más divertidos de los últimos años— se ha ocupado del nimby. Aunque el término apareció a finales de los setenta, Baggini asegura que es un fenómeno tan antiguo como la civilización. Se conocen casos documentados en la antigua Roma, como el rechazo al barrio popular de Suburra.

Según Baggini, en el fondo del nimbismo se encuentran filias y fobias inherentes al ser humano. Por ejemplo, la metatesiofobia, el miedo irracional a los cambios, y la oikofilia, término creado por otro filósofo británico, Roger Scruton,

#### La economía de Barcelona, la región metropolitana y Catalunya necesitan un aeropuerto mayor

que es el amor al hogar. Ambas se combinan en la oposición a proyectos que implican cambios, especialmente si afectan al medio ambiente. Así, los colectivos nimby se movilizan para proteger algo que aman, que quieren preservar, que forma parte de su identidad y que desata emociones muy profundas cuando se percibe una amenaza.

Por eso, la ampliación aeropuerto se complica, porque el nimbismo genera empatías y si, además, se alía con partidos, la cosa se embarulla aún más porque puede impedir acuerdos, ya sea por convicción ideológica o postureos políticos. Todos queremos hospitales, smartphones y energía eléctrica, pero no a costa de nuestro patio trasero. Se mire como se mire, la economía de Barcelona, la región metropolitana y Catalunya necesitan un aeropuerto mayor. Nadie discute que debe realizarse de acuerdo con la legislación medioambiental de Europa y de donde sea para que tenga el menor impacto sobre el delta del Llobregat, pero no podemos seguir mirando hacia otro lado. Hace ya más de un siglo que alguien decidió instalar en el delta el primer campo de aviación. Desde ese día, se comprometió parte de ese territorio y hay que convivir con

Ahora, en contraposición al nimby, ha aparecido el yimby (yes in my backyard), colectivos que defienden las infraestructuras, aunque haya que plantarlas en nuestro patio trasero. El aeropuerto también es cosa del yimbismo.

# Los puestos de los antiguos pajareros de la Rambla pasan a la historia

El Ayuntamiento recupera los que le faltaba y prepara su desmantelamiento

**LUIS BENVENUTY** 

Barcelona

Los once puestos de los antiguos pajareros de la Rambla son ya parte de la historia de esta ciudad. El Ayuntamiento de Barcelona recuperó ayer los cinco puestos que aún vendían helados, dulces y souvenirs variados en la parte alta del paseo. Los otros seis ya fueron cerrados a finales de agosto.

En esta ocasión la llegada de los funcionarios del Institut Municipal de Mecarts de Barcelona (IMMB) y de los guardias urbanos cogió a los encargados de estos negocios por sorpresa. No tenían ni idea de que el juez había autorizado ya al Ayuntamiento a desalojar sus instalaciones. A los que echaron en agosto sí que los avisaron con unos cuantos días de antelación. De modo que luego de unos momentos de tensión los encargados estos comercios no tuvieron más remedio que ponerse a embalar un montón de camisetas, llaveros, abanicos... Lo más probable es que unos cuantos cubos de helado preparados la noche anterior se echen a perder. Fuentes municipales repusieron que en julio ya pidieron al propietario de estos cinco puestos que entregara



Trabajadores de uno de los puestos desalojados embalan su mercanía

las llaves de manera voluntaria, que esta vez no tuvieron más remedio que actuar de este modo.

"No, no volveremos a abrir -lamentó Xavier Cuenca, el propietario en cuestión, muy cariacontecido, junto a su padre, uno de los que hace mucho

vendían aquí mismo animales, jaulas, pienso...-. Ahora lo que nos queda es luchar por nuestras concesiones. Entendemos que tenemos derecho a ellas. Algunos pues ya aprovecharan para jubilarse, pero otros... Siempre hemos estado abiertos

a transformar nuestros negocios, incluso trasladarlos a otro lugar. Podríamos vender otros productos en otros sitios. Pero el Ayuntamiento nunca quiso replantearse nada que no fuera desahuciarnos y quedarse con nuestra concesiones". Termina de esta manera un culebrón que arrastraba desde hacía lustros. Cuenca, el propietario de estos últimos cinco puestos, incluso promovió la recogida de más de 60.000 firmas para impulsar una iniciativa legislativa popular que declarara estos puestos Patrimonio Cultural Inmaterial de Catalunya. Pero en el último momento el Parlament rechazó tramitar la propuesta.

El Consistorio mandará desmantelar todos estos puestos en breve, en función de la marcha de la reforma del paseo. Y aquí, en el lugar de los antiguos pajareros, en la nueva Rambla, en la Rambla del futuro, correrá el ai-

#### El plan municipal consiste en ganar espacio y oxígeno en uno de los tramos más transitados del paseo

re. A lo mejor el Ayuntamiento pone algún banco. El plan municipal consiste principalmente en ganar espacio y oxígeno en uno de los tramos más transitados de la Rambla.

Los antiguos pajareros dejaron de vender animales en el 2009. Aquella tradición dejó de tener cabida en la ciudad. Y los pajareros se reconvirtieron en puestos de helados, dulces, entradas, recuerdos.. En el Plan Especial de Ordenación de la Rambla, aprobado definitivamente en el 2016, ya no se contemplaba la continuidad de estas paradas. El desalojo se demoró cerca de una década.•

## TE ESTAMOS BUSCANDO



En Mundo Deportivo queremos fichar a las próximas estrellas de nuestras redes sociales





GENTE MARTES, 17 SEPTIEMBRE 2024

#### Hermano de Michael Fallece de un infarto Tito Jackson, a los 70 años

El músico Tito (Toriano) Jackson ha fallecido a los 70 años de un infarto. La noticia la dieron sus hijos TJ, Taj y Taryll, que tienen un grupo musical, 3T. Tito saltó a la fama gracias a The Jackson Five, donde el miembro más conocido era su hermano Michael.

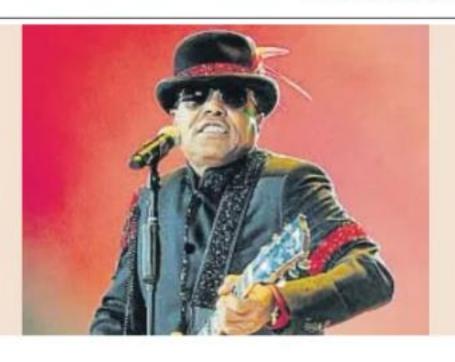

#### Tiene doble mastectomía Bianca Balti, operada de un cáncer de ovarios

Bianca Balti (40) ha sido operada de un cáncer de ovarios avanzado y extendido a otros órganos, descubierto hace unos días en urgencias, donde la modelo acudió por un dolor abdominal. Hace dos años se sometió a una doble mastectomía preventiva.



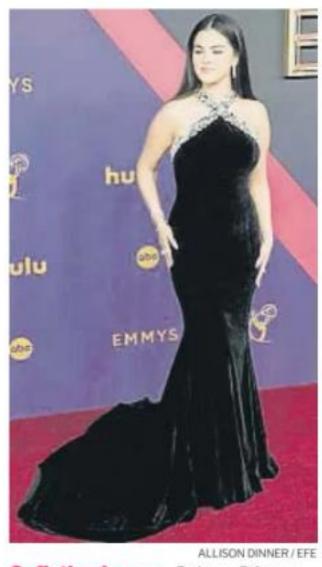

**Sofisticado raso.** Selena Gómez escogió un vestido de Ralph Lauren

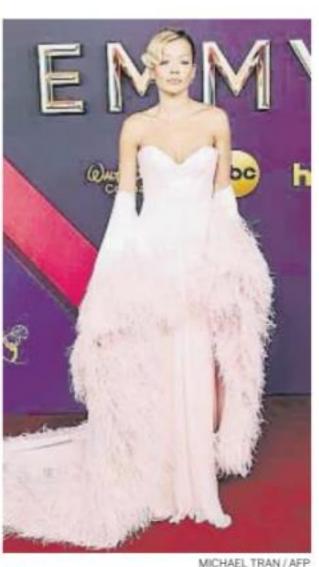

Old Hollywood. La cantante Rita Ora con un diseño de Tamara Ralph

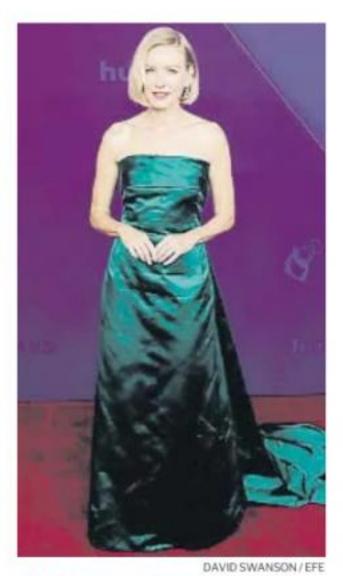

Verde esmeralda. Naomi Watts, espectacular, vestida de Balenciaga



A lo Annie Hall. Meryl Streep con un traje rosa de Alexander McQueen

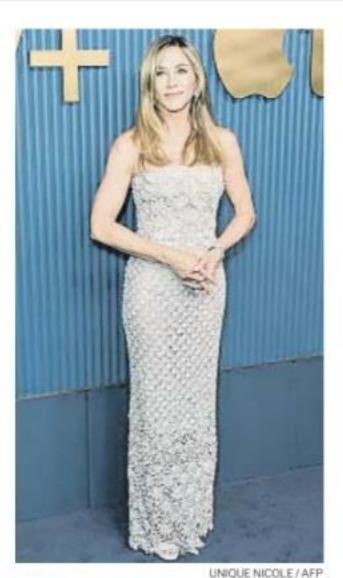

Todo a la pedrería. La actriz Jennifer Aniston, de Oscar de la Renta

# Los Emmy hablan japonés

'Shogun' es la gran triunfadora en los premios de televisión, junto a 'Hacks'

FRANCESC PEIRÓN
Nueva York

Tenía razón Jeremy Allen White. "Este show ha cambiado mi vida", dijo al recoger el segundo Emmy por su papel protagonista en *The Bear*, serie supuestamente de comedia, aunque luce como un drama, que relata las tribulaciones en un res-

El actor fue uno de los ganadores de la noche en que Shogun, relato épico sobre el Japón feudal, se coronó como mejor serie de drama, la primera no hablada en inglés que lo consigue, mientras que Frederick E.O. Toye se llevó la mejor dirección, e Hiroyuki Sanada y Anna Sawai ganaron las distinciones de actores dramáticos.

La favorita The Bear se vio sorprendida por Hacks como mejor comedia y la miniserie Mireno de peluche (Baby Reindeer) obtuvo cuatro premios. Pero fue Shogun la que hizo historia en su primera vez en competición, en un año especial porque ha habido dos entregas de los Emmy. En enero se hizo la del 2023 dado que en su día se suspendió por la huelga en Hollywood de guionistas y actores.

Los cuatro reconocimientos que *Shogun* recogió este domingo en el Peacock Theater de Los Ángeles se suman a los 14 recibidos previamente en terrenos



El reparto de Shogun muestra las estatuillas recibidas en la ceremonia de los premios



Tercer Emmy para Jean Smart por Hacks

#### Le dedica una canción Alba Flores rueda una película sobre su padre

Alba Flores ha dedicado una canción a Antonio Flores con frases de canciones suyas: "Pongamos que hablo de mi padre, que hago un recorrido por sus 7 vidas", empieza la actriz para anunciar que está rodando una película sobre el artista, fallecido en 1995.

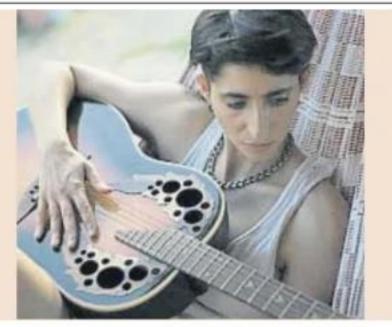

#### SANTORAL

Roberto Belarmino. Ariana, Pedro de Arbués, Columba, Hildegarda, Flocelo, Narciso, Agatoclia, Sócrates, Esteban

#### **ANIVERSARIOS**

cantante



La Terremoto Alcorcón cantante

Maria Barbal escritora

Nancho Novo

Danielle Brooks



Armadura moderna. La actriz

Nicola Coughlan, de Prabal Gurung

blece un récord en estos premios y eclipsa a la miniserie de HBO John Adams, que en el 2008 logró trece.

Y eso que no se apuntó los de mejores actriz y actor secundarios, que recayeron en Elizabeth Debicki por The crown y Billy Crudup por The morning show. Ni el que Will Smith atesoró por el guion del espectáculo de espías Slow horses (caballos lentos). "A pesar de mi nombre vengo en son de paz", bromeó al recoger la estatuilla, en alusión al actor Will Smith, el del bofetón de los Oscars.

También tuvo una buena noche The Bear, pero menos. Atesoró cuatro reconocimientos. En el terreno interpretativo, además del de White, Ebon Moss-Bacha-

#### **EL PALMARÉS**

#### DRAMA

Mejor serie Shogun (Disney+) Mejor actor protagonista Hiroyuki Sanada (Shogun) Mejor actriz protagonista Anna Sawai (Shogun)

#### COMEDIA

Mejor serie Hacks (Max) Mejor actor protagonista Jean Smart (Hacks) Mejor actriz protagonista Jeremy Allen White (The Bear)

#### MINISERIE

Mejor serie Mi reno de peluche (Netflix) Mejor actor protagonista Richard Gadd (Mi reno de peluche) Mejor actriz protagonista Jodie Foster (True Detective:

Noche polar)

BECK/AFP

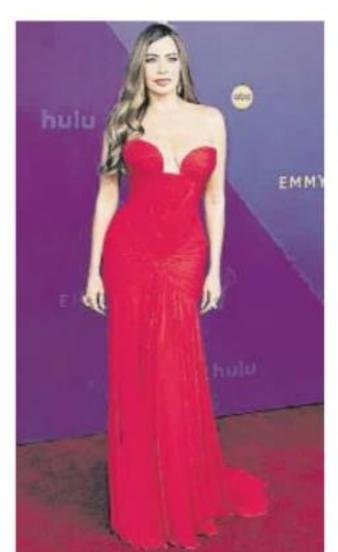

DANNY MOLOSHOK / AP-LAPRESSE Rojo sobre rojo. Sofía Vergara

lució un ceñido Dolce & Gabbana

más técnicos. El total de 18 esta- rach y la hispana Liza Colón-Zayas -"a todas las latinas, seguid creyendo y votad para defender vuestros derechos", reivindicóse llevaron los respectivos de actor y actriz secundarios. Y luego Christopher Storer obtuvo la mejor dirección en comedia.

> Pero este restaurante de Chicago sufrió un duro revés. Tras acaparar 23 nominaciones, The Bear era el título favorito absoluto para repetir como mejor producción de comedia. Hacks, un elogio de la madurez, le robó ese Emmy, convirtiéndose en la gran sorpresa.

> Que Hacks iba de tapado se vio pronto. En los primeros lances, Jean Smart ganó el premio de mejor actriz de comedia, arrebatándoselo a The Bear. También le quitaron el de mejor guion, que correspondió al trío de creadores Lucia Aniello, Paul W. Downs y Jen Statsky.

> Para Smart fue su tercer Emmy por esta creación y el sexto de su carrera. En el polo opuesto se hallaba Jodie Foster, una de las estrellas del cine que había tenido mala suerte con la televisión. A la tercera fue la vencida y lo consiguió como mejor intérprete de la miniserie Noche polar dentro de True Detective.

> Al que también le cambió la vida fue a Richard Gadd, con los premios a mejor miniserie, guionista y actor de Mi reno de peluche (Baby Reindeer), basada en la historia real del acoso de una mujer a un hombre. La acosadora, Jessica Gunning, se llevó la distinción de secundaria. Lamorne Morris fue el secundario de las miniseries, por Fargo.

Gael García Bernal y Diego Luna dieron en español a Steven Zaillian el galardón de guion de miniserie por Ripley, obra en blancoy negro. Y la gala cerró hablando japonés.

## Dobrowolski quiso matar a Mainat pero al final desistió

La exesposa del productor, condenada a 4 años y medio de cárcel



Ángela Dobrowolski, actualmente en prisión preventiva, durante el juicio que se celebró en julio

#### TONI MUÑOZ

Barcelona

Josep Maria Mainat dijo en el juicio por intento de asesinato contra su exmujer que "era posible" que intentase matarlo pero que también quería creer que "se arrepintió y quiso solucionarlo" llamando a una ambulancia. La sección veinte de la Audiencia de Barcelona ha interpretado el caso de la misma manera y ha tenido en cuenta que Angela Dobrowolski desistió en el último momento de su intención de matar a su exmarido. Por esta razón, le impone una pena de cuatro años y medio de cárcel por un delito de lesiones agravadas y no por intento de asesinato.

El tribunal considera probado que Dobrowolski intentó asesinar a Mainat inyectándole insulina, lo que le provocó un coma hipoglucémico por el cual tuvo que ingresar en el hospital en estado grave. En una sentencia dictada ayer, el tribunal ve claro que el desistimiento debe tenerse en cuenta. "Podemos afirmar que con su acción, dando aviso a las emergencias, Ángela Dobrowolski impidió que se prolongara el coma hipoglucémico y, por lo tanto, la muerte de su esposo", subraya la sentencia. Sin embar-

go, el tribunal considera probado que la madrugada del 22 al 23 de junio del 2020 Dobrowolski intentó acabar con la vida de su marido después de haber espiado su correo y descubrir que, con los trámites del divorcio en marcha, quedaba excluida de la herencia. Así, la acusada aprovechó que Mainat "estaba profundamente dormido" para despertarlo y "decirle engañosamente que le iba a inyectar hormona de cre-

#### El tribunal valora que la acusada llamó a emergencias y quiso revertir el intento de asesinato

cimiento y el fármaco Saxenda para adelgazar". En aquellos momentos, el exmiembro de la Trinca estaba siguiendo un tratamiento antienvejecimiento. Afirma el tribunal que "con ánimo de matarlo le inyectó una combinación de insulina rápida y retardada en una dosis no acreditada sabedora que la insulina le iba a provocar una hipoglucemia grave con el consiguiente coma hipoglucémico, capaz de causarle la muerte". A partir de aquí, la sentencia detalla que Dobrowolski midió con un glucómetro el índice de glucosa de Mainat "comprobando que se había producido una abrupta bajada de la glucosa en sangre". Pasados 20 minutos "cambió su inicial intención de matarlo y decidió revertir la situación para evitar la prolongación del coma hipoglucémico y la muerte de Josep Maria Mainat", concluye.

Una de las dudas que planteaba el caso Mainat era qué sustancia le había invectado Dobrowolski. La acusada siempre había mantenido que le había administrado Saxenda, un tratamiento antienvejecimiento y unas vitaminas. El tribunal ha concluido que lo único que le pudo provocar una bajada tan pronunciada del nivel de azúcar es insulina, con lo que quedaría acreditada su intención de matar a Mainat. "La Saxenda no puede producir una disminución del azúcar por sí sola sino solo cuando vaya acompañada de "sulfonilureas y/o insulina", indica. El nivel de glucosa en sangre del productor televisivo pasó de 120ml/dl a 10 ml/dl en cuestión de 33 minutos. Esa "abrupta disminución solo puede haberla provocado una insulina de acción rápida", determina el tribunal.

ELS MOTS ENCREUATS Màrius Serra

Núm. 12390

LOS 8 ERRORES

Original publicado en La Vanguardia entre 1982 y 1999

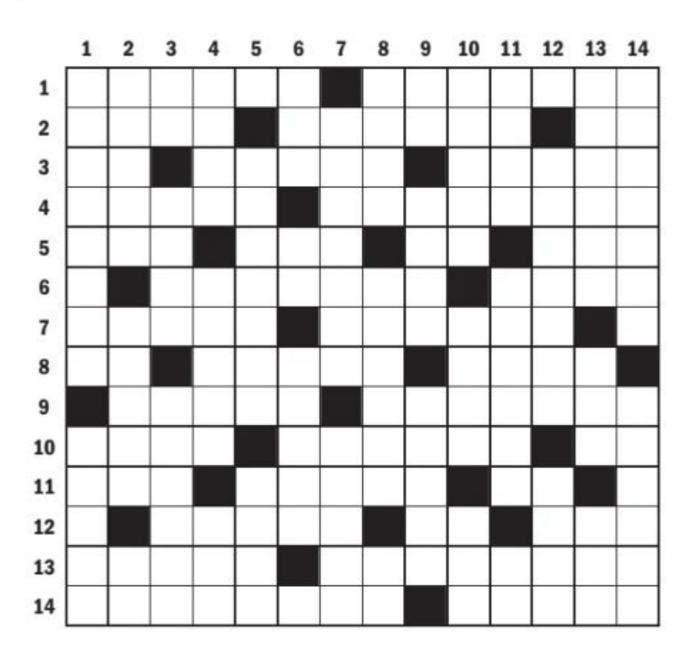

HORITZONTALS 1. Rescata'n la pell de peix i ho tindràs. La dècada dels nonagenaris. 2. L'ambient ens envolta. Facis cues entrellaçant blens. Així comencen totes les èglogues. 3. Representació política que els cappares de la pàtria porten al cor. Pronuncien unes paraules. Ho fa servir. 4. Barri fora muralla. Ens estarem d'alguna cosa. 5. Solo sense director. La roba més fina de la llibertat. Sodi social. La e quan va doblement bé. 6. Acaba com comença. Aquestes viuen a les pampes argentines. Mar grec. 7. Mates d eles papilionàcies que permeten

sucar agitadament. Mesura tot caminant. En un tres i no res. 8. Has perdut una porteria de rugbi. Relatiu a un cosí de l'avet nadalenc. Trio una de les possibilitats que em plantegen. 9. Rebuda i tractada. Implicadíssimes en la vigilància dels seus empleats perquè facin tot el que han de fer. 10. Els romans vidus que perdien el cap cada mes de març. Radical de fórmula -SO-, considerat com a derivat de l'àcid sulfurós per pèrdua dels dos hidroxils de la seva molècula. Denominació d'origen. 11. Principi sàdic. Peix introduït en alguns rius perquè els pes-

cadors puguin lluir-se. Principi d'identitat. Res no és. 12. Acaba com comença. Prepari el piano per al concert. Basca, no? Suor que capgira la rosada. 13. Així comencen totes les retencions. Panxa amb ferides internes. 14. Una altra manera de dir que es deforma. Lloguer d'un vaixell per exportar una coneguda marca de suavitzant cap a la Xina.

VERTICALS 1. Enfilarà el llagut cap a l'horitzó. Cabra esvelta i llengua mediterrània. Una de les peces herbàcies que compon el calze d'una flor. Feta servir de segona mà. el cos de les rees. 3. Disc compacte. Rema. Malmesos, sobretot a Mallorca. 4. L'ajuda a entendre Verdi. La porta d'entrada HCC. Federació espanyola de futbol, reialesa al marge. 5. En un tres i no res. Aquestes són unes ingènues de categoria. La conjunció més contradictòria. 6. El patuès perd pes. De tan alt no hi surt tot. Ho col·loquin al calendari. Res no és. 7. Deixar escapar la humitat a gotes. Ili, també. 8. Criatura. Organisme que viu sobre el cos d'altres animals. Sol sonar per damunt del sol. 9. Cal pitjar-lo per engegar la tele. Foll. En el joc dels escacs, l'acció de protegir el rei amb un canvi sobtat d'ubicació de dues fitxes alhora. 10. Només hi baixa aigua quan fa un xàfec. El múscul que té nom de tron. La divisa groga. 11. Respiració intermitent sense cap relació amb cap miasma. Espoliació uniformada. Una grega al capdavant de Roma. 12. Nitrogen. Resats. Que té una doble identitat. Mescla de terpens que na Teresa obté per tractament amb àcid sulfúric de l'oli de trementina. Oxford English Dictionary. Aversió. 14. Criat amb bon èxit a còpia de marisc. Camí cobert d'arena.



En el dibujo de arriba hay ocho diferencias con respecto al dibujo de abajo



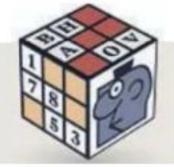

## ¿Aceptas el reto? Juega ahora a EntrenaMentes





CRUCIGRAMA Fortuny
Núm. 13845

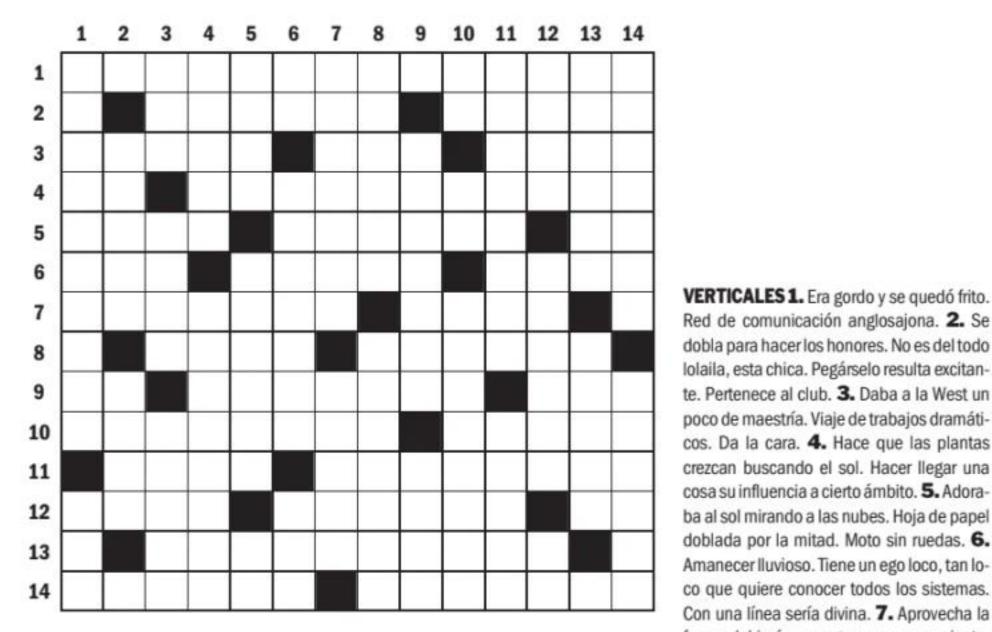

HORIZONTALES 1. Sujeto que va solo y sin objeto aparente (cuatro palabras). 2. Hay que poner la muda. Desenfreno camal que da una cierta estabilidad a los marineros. Darle al pedal a golpes de raqueta. 3. Aunque sea delgado resulta entrañable. Convierte el dial en digital. Hombre de la tierra ultramarina. 4. Se despojan de la camisa para hacer un sacrificio. Si sólo lo conocemos de oídas, nos cae bien. 5. Amuleto contra el mal de ojo. El altercado de las cortes produjo palos reales. Hacen la murga. 6. Necesita maña para ser una buena cazadora. Beber, especialmente algo potable. Acompañó toda la vida a Stravinsky. 7. Tiene sus cosillas, pero no es tan raro como parece. Para los

griegos está fuera de lugar. Lo más redondo de un reloj. 8. De cerca. El rubio del acuario. Círculo muy apropiado para enseñar los senos. 9. No se invierten en bolsa. Le gusta estar cómodo. Segmento de un segmento. Tiene casi diez ángulos. La eufonía las precisa en otro orden. 11. No hay nada que no comprenda. Árbol tropical que Susana Cardona trajo de Asia. 12. No ha salido bien el muy rapaz. Hombre que tiene nombre de hombre. Compañeras de colegio. 13. De entrada es la primera. Negocio que permite echar luz sobre muchos asuntos. Sale por los pelos. 14. Aunque no tiene mucha vista puede ser muy perspicaz. Amalgama de potasio usada para hacer cataplasmas.

Red de comunicación anglosajona. 2. Se dobla para hacer los honores. No es del todo lolaila, esta chica. Pegárselo resulta excitante. Pertenece al club. 3. Daba a la West un poco de maestría. Viaje de trabajos dramáticos. Da la cara. 4. Hace que las plantas crezcan buscando el sol. Hacer llegar una cosa su influencia a cierto ámbito. 5. Adoraba al sol mirando a las nubes. Hoja de papel doblada por la mitad. Moto sin ruedas. 6. Amanecer Iluvioso. Tiene un ego loco, tan loco que quiere conocer todos los sistemas. Con una línea sería divina. 7. Aprovecha la fuerza del imán para generar una corriente, de un megatón aproximadamente. Parece una piña singular, y lo es. 8. Borde de dos caras. Anida en las mieses, el muy pájaro. En serio. Trabaja para que los marineros vean la luz. Cuando sube es la pera. 10. Migajas de canapé. Un final de lo más bueno. Lo hicieron salir del bar y tuvo que quedarse en la calle. 11. Necesita al menos un huésped para poder vivir. Da cuartel a los desertícolas. 12. Subí con el agua al cuello. Un regalo endiablado para animar el partido. El meollo de la raíz. 13. Parece un trueno tormentoso, pero no acaba de definirse. Carece de rectitud, pero es penetrante. Via muerta. 14. En Italia es vivo, pero con moderación. El quid de la cuestión.

#### SOLUCIONES

| ٧ | 0 | R | E | J | A | D | A |   | S | 0 | R | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U | В | E | R | 0 | S |   | G | 0 | R | G | E | R | 1 |
| L | E | 0 |   | R | Ε | M | E | R | A |   | G | 0 | C |
| N | 1 | Т | S |   | S | 0 | N | A |   | Α | U | T | 0 |
| E |   | 0 | U | Α |   | U | T | R | 1 | C | L | E | 5 |
| R | 1 | M | Α | D | Ε | S |   | Α | R | Α |   | S | 1 |
| 1 | N |   | R | 0 | M |   | U | N | 1 | N | T |   | S |
|   | D | 1 | A | S | P | 0 | R |   | S | A | R | D |   |
| X | 1 | R |   | S | 1 | N | G | L | A | - | E | A | G |
| A |   | Α | P | E | Т | E | 1 | X |   | 0 | S | C | A |
| F | 0 | Т | 1 | N |   | J | E |   | T |   | C | 1 | L |
| E | S | S | Α |   | C | A | S | C | A | T |   | 0 | E |
| C | C |   | N | 1 | A | R |   | 0 | C | T | Α | N | T |
| S | A | L | 0 | L |   | Α | T | Z | A | R | 0 | S | A |

| 'n | RUCIGRAMA ANTERIOR |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |
|----|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|---|
| И  | Α                  | R | E | M | 0 | T | 0 |   | R | U | В | 1    | A |
| A  |                    | Α | C | E | R | R | I | M | A |   | E | 0    | N |
| R  | E                  | N | A | N | 1 | Α |   | A | В | E | L |      | A |
|    |                    |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   | C | 2000 | L |
| T  | 0                  | R | N | 1 | L | L | 0 |   | T | R | E | C    | E |
| A  | L                  | Т | A | R |   | Α | В | R | 1 |   | В | U    | P |
| L  | 0                  |   | P | A | T |   | L | E | N | G | U | A    | S |
|    | G                  | E | 0 |   | A | P | E | N | A | R |   | R    | 1 |
| C  | 1                  | E | L | 0 | R | A | S | 0 |   | A | T | E    | A |
| E  | S                  | Т | 1 | M | Α | S |   | ٧ | E | N | A | L    |   |
| R  | T                  |   | T | 1 | R | A | R | A | M | A | Т | A    | R |
| R  | A                  | В | A | T |   | N | E | R | 1 | T | A |      | 1 |
|    |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | S |
| L  | Ε                  | M | 0 | N | D | E |   | E | 0 | S | 1 | N    | Α |
|    |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |

PROBLEMA AJEDREZ ANTERIOR

1... 基xe3 2. 對xe3 ②xc2! 3. 基xc2

2d4 0-1 Twitter: @illescasmiguel YouTube: ChessFM

#### JEROGLÍFICO ANTERIOR

CASABLANCA (CASA / BLANCA)

#### LOS 8 ERRORES



#### AJEDREZ Miguel Illescas Núm 6846

DIFICULTAD BAJA, DE 2 A 10 MINUTOS

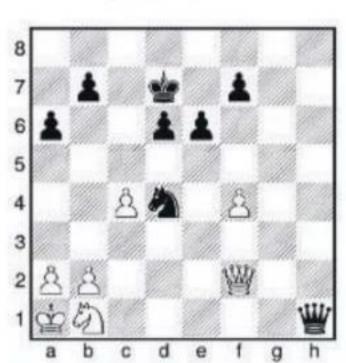

#### NEGRAS JUEGAN Y GANAN

Nikitin – Furman (Tiflis, 1959). Dama y caballo por bando y las negras cuentan con un sano peón de ventaja. Un peón ha de bastar para ganar con buen juego, pero en la mencionada partida el gran Semyon Furman acertó a ampliar su ventaja, especulando con la encerrada posición del monarca blanco. ¿Cómo hay que seguir?

Información proporcionada por www.ajedrez21.com

#### JEROGLÍFICO

Por fin, estable



# **PASATIEMPOS**

### FRED BASSET Alex Graham



### SUDOKU

FÁCIL

© 2006 Knight Features. Distribuido por Universal Press Syndicate. Todos los derechos reservados

DIFÍCIL

|   |        | 3 |   |     |   | 8 |   |   |
|---|--------|---|---|-----|---|---|---|---|
|   | 7      |   |   | 2   | 6 |   | 3 |   |
| 5 | 1      |   |   |     |   |   | 2 | 4 |
|   | 6      |   | 5 |     | 7 |   |   |   |
|   | 6<br>5 |   |   |     |   |   | 8 |   |
|   |        |   | 3 | 1 7 | 2 |   | 9 |   |
| 4 | 3      |   |   |     |   |   | 6 | 9 |
|   | 2      |   | 8 | 9   |   |   | 1 |   |
|   |        | 1 |   |     |   | 3 |   |   |

### INTERMEDIO 5 6 9 9 8 4 5 3 4 9 2 3 3 2 6 2 9

|   | 1 |   |   |   |   |   | 8 |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 4 |   | 8 |   | 6 |   |   |
| 5 | 3 |   |   |   |   |   | 4 | 2 |
|   |   |   | 8 |   | 9 |   |   |   |
| 2 |   |   |   |   |   |   |   | 3 |
|   |   |   | 3 |   | 6 |   |   |   |
| 8 | 9 |   |   |   |   |   | 3 | 5 |
|   |   | 6 |   | 4 |   | 7 |   |   |
|   | 7 |   |   |   |   |   | 1 |   |

CÓMO JUGAR. Complete el tablero (subdividido en nueve cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en 9 filas y 9 columnas) rellenando las celdas vacías con un número del 1 al 9, sin repetir ningún número en una misma fila, ni en una misma columna ni en cada cuadrado

## **SOLUCIONES DE AYER**

| FÁC | IL. |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| 7   | 6   | 9 | 3 | 5 | 2 | 4 | 8 | 1 |
| 1   | 5   | 2 | 7 | 4 | 8 | 3 | 6 | 9 |
| 3   | 4   | 8 | 6 | 9 | 1 | 7 | 2 | 5 |
| 2   | 7   | 5 | 1 | 6 | 4 | 8 | 9 | 3 |
| 9   | 8   | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 |
| 6   | 3   | 4 | 8 | 7 | 9 | 1 | 5 | 2 |
| 5   | 1   | 6 | 9 | 8 | 7 | 2 | 3 | 4 |
| 8   | 9   | 7 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 |
| 4   | 2   | 3 | 5 | 1 | 6 | 9 | 7 | 8 |

| 4 | 3 | 5 | 9 | 8 | 2 | 6 | 1 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 9 | 8 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 2 | 1 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 8 | 9 |
| 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 9 | 7 | 8 |
| 9 | 8 | 3 | 5 | 7 | 6 | 2 | 4 | 1 |
| 7 | 4 | 2 | 8 | 9 | 1 | 5 | 6 | 3 |
| 8 | 6 | 1 | 4 | 5 | 9 | 7 | 3 | 2 |
| 3 | 2 | 9 | 1 | 6 | 7 | 8 | 5 | 4 |
| 5 | 7 | 4 | 2 | 3 | 8 | 1 | 9 | 6 |

| 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 7 | 1 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 1 | 9 | 2 | 8 | 6 | 4 | 3 |
| 6 | 8 | 9 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 |
| 3 | 9 | 2 | 1 | 7 | 4 | 8 | 6 | 5 |
| 7 | 4 | 6 | 8 | 9 | 5 | 3 | 1 | 2 |
| 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 9 | 7 | 4 |
| 2 | 6 | 4 | 7 | 8 | 9 | 5 | 3 | 1 |
| 1 | 5 | 8 | 3 | 4 | 2 | 7 | 9 | 6 |
| 9 | 3 | 7 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 |



## **ASTROLOGÍA**

## **Blanca Herrero**

Aries 21 de marzo al 19 de abril

Todo lo relacionado con el intelecto estará muy activo hoy; podría aprender mucho con poco esfuerzo por su parte.

Tauro 20 de abril al 20 de mayo Hoy no será el mejor día para especular, ni tampoco para hacer inversiones importantes o arriesgadas, pues podría perder dinero.

Géminis 21 de mayo al 20 de junio

Hoy disfrutará de un día de suerte. El aprendizaje y la enseñanza se encontrarán activados en positivo. Su mente estará muy despierta.

Cáncer 21 de junio al 22 de julio

Le espera un posible día de fricciones, así que sería conveniente que tratase de expresarse con claridad y agrado en sus relaciones.

Leo 23 de julio al 22 de agosto Es un día para practicar el autocontrol, además, le hará falta. Debería tratar de unificar su pensamiento y emociones.

Virgo 23 de agosto al 22 de septiembre

Hoy podría ser un día de noticias favorables para su economía. Contará con una fuerte energía sexual. Recibirá buenos consejos.

Libra 23 de septiembre al 22 de octubre

Será capaz de asumir grandes responsabilidades. Tendrá éxito en las inversiones que haga. No se olvide de la diplomacia.

Escorpión 23 de octubre al 21 de noviembre Le espera una jornada de trabajo dura; es posible que acabe discutiendo. Debe admitir que también usted puede equivocarse.

Sagitario 22 de noviembre al 21 de diciembre

Tal vez hoy sienta demasiada ansiedad; la mejor salida es ordenar sus ideas y escuchar a su sexto sentido en la toma de decisiones.

Capricornio 22 de diciembre al 20 de enero

Será un día de relaciones favorables, incluso alguien a quien conoce podría prestarle su ayuda desinteresada.

Acuario 21 de enero al 19 de febrero

Posiblemente hoy surja un proyecto interesante. Preste atención a su sexto sentido, porque estará activado.

Piscis 20 de febrero al 20 de marzo Hoy será necesario que ponga en práctica su autocontrol para poder sacar un buen partido de cualquier oportunidad que se presente.

blanca.herrero@astro.virtualmedia.es

# **EL TIEMPO**

MÁS INFORMACIÓN EN: http://eltiempo.es





Cielo cubierto con lluvias en



MIÉRCOLES Cambio de tiempo. JUEVES Chubascos en las Terres VIERNES Posible día Iluvioso y de l'Ebre y el noroeste. Claros



con muchas horas de paraguas. muchas comarcas. Más fresco | en el resto y temperatura a raya | Ambiente desapacible y otoñal



menguante nueva

algunos chubascos dispersos. Más nubes que sol y suavidad



entre Girona y Barcelona. Temperatura suave, sin calor

## Alfred Rodríguez Picó

# Llegan cambios



borrasca Boris dará media vuelta y se nos acercará, los rayos y truenos volverán. Según el pueblo navajo, no son más que producto de una enorme ave que, cuando bate sus alas, provoca el trueno y de sus ojos salen los rayos. Si no soporta estos fenómenos, padece de ceraunofobia o brontofobia. Dejemos las leyendas y observemos la curiosa situación de los próximas días: con la aproximación de la borrasca de este a oeste, acabará el fin de semana en el Cantábrico, para volver a dar media vuelta y otra vez afectarnos el lunes. Inestabilidad con treguas para rato.

Catalunya. Después de una mañana soleada y tranquila, las nubes aumentarán por la tarde con los primeros chubascos en el nordeste y alguna tormenta a última hora que viajará de nordeste a sudoeste. El viento girará a levante por la tarde y la temperatura irá en descenso. Mañana, tiempo inestable y fresco.

España y Europa. Las tormentas del este y el centro del continente se acercan a Italia, el Adriático y el Mediterráneo oriental. Inestabilidad por la tarde en Valencia, las Baleares y el nordeste. Baja la temperatura. En los próximos días, las tormentas ganarán terreno en el este y el centro de la Península.

# "Aquello que te viene de repente en la vida es lo que te da energía"

# **Xuso Jones**

Conductor de 'Lo sabe, no lo sabe' (Cuatro)

### ENTREVISTA

FRANCESC PUIG Barcelona

ras su experiencia como conductor de OT al día, el cantante e influencer Xuso Jones (Murcia, 1989) se ha puesto al frente de Lo sabe, no lo sabe (lunes a viernes, 18 h, Cuatro), el concurso que recorre las calles de diversos lugares de España buscando personas que quieran participar. A quienes acceden, se les formulan hasta cinco preguntas de cultura general que no responderán directamente sino que deberán dejarse guiar por su intuición y elegir entre los transeúntes quién podría conocer o no la respuesta. Xuso Jones se dio a conocer a través de redes sociales mientras realizaba versiones de canciones y subía temas propios y ahora empieza a ser un habitual de la pequeña pantalla.

¿Cuando empezó a cantar, se imaginó que algún día acabaría como presentador de televisión? Para nada. Aquello que te viene de repente en la vida es lo que te da energía y emoción. Ahora, por ejemplo, me ha llegado este concurso y lo disfruto como un enano. Es un programa en el que el plató es la calle y a mí me encanta el contacto con la gente.

Es entonces un formato que le va como anillo al dedo.

Sí, porque me considero una persona muy empática. Hablo con todo el mundo, pero en mi día a día, ¡eh! Pienso que todas las personas somos por igual y que nadie está por encima de nadie. Me encanta además cuando la gente te cuenta su historia y tu intentas ayudarla porque encima repartimos dinero. Ves a alguien que necesita el dinero para sus estudios o para comprarse una casa y es bonito poder ayudar.

### ¿La gente se presta fácilmente a participar en la calle?

Hay gente tímida como en todas partes pero claro, repartiendo dinero y llegando yo con mi buen rollo, muchas personas en cuanto nos ven incluso ya se avanzan.

## Cuando le ofrecieron conducir este concurso, ¿había visto la etapa con Juanra Bonet al frente?

Había visto el programa que él presentaba e incluso fui a verle en directo cuando vino a Murcia. ¡Cómo cambia ver el programa desde fuera como espectador a de repente presentarlo!

### ¿Contactó ahora con él?

Justo le escribí para que me diera algún consejo. Me dijo que disfrutara muchísimo. Cuando se estrenó el programa, me encantó recibir su mensaje dándome la enhorabuena y diciéndome que

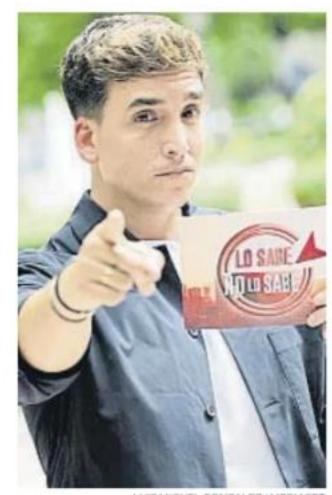

LUIS MIGUEL GONZALEZ / MEDIASE

Xuso Jones

había recogido el testigo de muy buena manera.

## ¿Volverá a presentar OT el día cuando el talent vuelva a Prime Video en septiembre del 2025?

Todavía no lo sé. Queda mucho. Me lo pasé magnificamente grabando con todos los concursantes y ahora es bonito verlos que están de gira y triunfando. Me siento orgulloso de haber formado parte de su evolución.

En el 2016 se presentó para ser

### representante de España en el Festival de Eurovisión pero quedó segundo y fue Barei. ¿Es una espinita clavada?

No tengo una espinita clavada porque viví todo el proceso y lo disfruté. No me he planteado presentarme de nuevo para ir a Eurovisión porque eso requiere concentración máxima y ahora estoy inmerso en la grabación de Lo sabe, no lo sabe y no tengo tiempo para casi nada.

### También tiene entre manos un podcast de éxito, con Ondas incluido, Poco se habla.

Es el proyecto de mi vida porque fue creado desde la cero expectación. Lo presento junto a Ana Brito y estamos teniendo una audiencia muy fiel. Disfrutamos mucho haciéndolo. Que nos dieran un Ondas fue una sorpresa para los dos y un reconocimiento.

¿De qué se habla en el podcast? Como bien dice el título, de cosas de las que poco se habla como las infidelidades, los amigos tóxicos o las vacaciones que no disfrutan. Hemos tenido todo tipo de invitados, desde Jorge Javier Vázquez hasta Ana Rosa Quintana y lo bonito es escucharles hablar sobre un tema del que no habían hablado nunca y que así se salgan de su personaje habitual.

de los próximos dos dias de todos los canales

6.00 Ventaprime (promocio-

6.15 Las noticias de la ma-

El tiempo. (ST)

13.20 Cocina abierta con

tronómico). (ST)

13.45 La ruleta de la suerte

(concurso). (ST)

Espejo público (ma-

gacín). Presentadora:

Susanna Griso. (ST)

Karlos Arguiñano (gas-

nal).

STSUBTITULADO / R REPETICIÓN

ñana. Incluye Deportes y

PARRILLA ELABORADA POR ONEDATA. COMERCIAL@ONEDATA.ES

# **PROGRAMACIÓN TV**

7.00

8.55

(ST)

Informativos Telecinco.

Ana Terradillos, Colabo-

Terradillos entrevista a

Isabel Díaz Ayuso, presi-

denta de la Comunidad

Presentadoras: Isabel Ji-

ménez y Angeles Blanco.

La mirada crítica

Jano Mecha, Ana

de Madrid.

10.30 Vamos a ver (magacin

de actualidad).

15.00 Informativos Telecinco.

15.30 ElDesmarque Telecinco.

Taboada. (ST)

(ST)

Presentadora: Lucía



6.00 Telediario matinal.

Incluye El tiempo. (ST) 8.00 La hora de La 1 (magacín de actualidad). Presentadores: Silvia Intxaurrondo y Marc Sala. 11.20 Zoom tendencias

10.40 Mañaneros (magacín de actualidad). (ST)

14.00 L'informatiu. Incluye El temps. (ST)

14.10 El gran premio de la cocina (gastronómico).

15.00 Telediario 1. Presentadora: Alejandra Herranz. Deportes: Ana Ibáñez. Incluye El tiempo. (ST) 15.50 L'informatiu. Incluye El

temps. (ST) 16,15 El tiempo. (ST)

16.30 Salón de té La Moderna (serie).

batalla de Andalucía. Curro Jiménez se hace pasar por indiano y trata de apoderarse de los tributos que una bella marquesa recauda para un general francés. (ST)

15.45 Saber y ganar. (ST)

16.30 Grans documentals

17.20 L'altaveu (magacín).

Boronat (ST)

20.15 Mi familia en la mochi-

20.40 Reformas extraordina-

rias de George Clarke.

19.00 Grantchester.

la. (ST)

19.45 Culturas 2. (ST)

(ST)

(serie documental). Blau

endins: La Badia de Tritó.

Presentadora: Danae

Cafe d'idees (magacin). Noticies 3/24. (ST) 9.55 La aventura del saber. 8.00 Els matins (magacín de actualidad). Presentado-10.55 Aquí hay trabajo (emra: Ariadna Oltra. Magacin de actualidad que incluye pleo). (ST) entrevistas, reportajes y debates, entre otras

(actualidad). (ST) 11.50 Al filo de lo imposible: GREIM, la esperanza verde.

12.20 Las rutas D'Ambrosio. 13.15 Mañanas de cine:

14.50 Curro Jiménez: La gran

Coraje, sudor y pólvora.

Garcia Melero. (ST) 13.55 Telenotícies comarques.

14.30 Telenotícies migdia. (ST)

15.40 Cuines (gastronómico).

16.10 Com si fos ahir (serie).

Gina y Jordi disfrutan de

un momento de tranqui-

lidad, pero Matilde se lo

disculparse, le hace un

tiene envidia. ST)

16.50 El Paradís de les Senyo-

17.35 La selva (magacín). Pre-

19.10 Atrapa'm si pots

(ST)

res (serie). Irene le pide

disculpas a Maria, pero

esta continúa enfadada.

sentador: Xavier Grasset.

(concurso). Programa de

preguntas y respuestas

que invita al espectador

a participar desde casa.

20.15 Està passant (humor).

21.00 Telenoticies vespre. (ST)

22.05 Nits Sense ficció

estropea. Más tarde, para

regalo caro a Gina y Lídia

Presentadora: Helena

secciones. (ST)

10.30 Tot es mou (magacín).

cuatre

¡Toma salami! (zapping). Callejeros viajeros (reportajes): Playas de

Callejeros viajeros 9.30 (reportajes): Playas de

10.20 Viajeros Cuatro (reportajes): Croacia. (R) 11.30 En boca de todos (ac-

tualidad). Presentador: Nacho Abad.

14.00 Noticias Cuatro. (ST)

14.55 ElDesmarque Cuatro. Presentador: Manu

Carreño. (ST) 15.10 El tiempo. (ST)

15.30 Todo es mentira (humor). Presentador: Risto Mejide.

(concurso).

19.00 ¡Boom! (concurso).

15.40 El tiempo. 18.00 Lo sabe, no lo sabe

Presentador: Christian Gálvez. (ST) 20.00 Noticias Cuatro. Presentadores: Diego Losada y

Mónica Sanz. (ST) 20.45 ElDesmarque Cuatro. Presentador: Ricardo Reyes. (ST)

21.00 El tiempo. (ST) 21.10 First Dates (entretenimiento). Presentador: Carlos Sobera. (R)

15.45 El diario de Jorge (talk show). Presentador: Jorge Javier Vázguez.

17.30 TardeAR (magacin). Presentadora: Ana Rosa Quintana. Colaboradores: Antonio Hidalgo, Manuel Marlasca, Laura Madrueño, Miguel Angel Nicolás y Jorge Luque.

20.00 Reacción en cadena (concurso). Presentador: Ion Aramendi.

taSexta Minutos musicales. 6.00

Ventaprime (promocional). (magacín). Presentadora: Previo Aruser@s (entre-7.00 tenimiento). (ST) radores: Antonio Texeira y 9.00 Aruser@s (entretenimiento). Presentador: Alfonso

Arús. (ST) 11.00 Al rojo vivo (debate). Presentador: Antonio

García Ferreras. (ST) 14.30 La Sexta noticias 1ª edición. (ST)

15.15 Jugones. Presentador: Josep Pedrerol. (ST)

15.30 La Sexta meteo. Presentadores: Francisco Cacho y Joanna Ivars. (ST)

15.45 Zapeando. Presentador: Dani Mateo. (ST)

17.15 Más vale tarde (actualidad). (ST)

15.00 Antena 3 Noticias 1. 15.30 Deportes. (ST)

15.35 El tiempo. (ST)

15.45 Sueños de libertad (serie). Damián se enfrenta a Jesús por cómo reaccionó su hijo ante la noticia de la boda.

17.30 La Promesa (serie). Jana y Manuel sufren un revés en su intención de librarse de Gregorio, pero Manuel encuentra una alternativa.

18.30 El cazador stars (concurso). Presentador: Gorka Rodríguez. (ST) 19.30 El cazador (concurso).

20.30 Aquí la Tierra (divulgativo). (ST)

21.00 Telediario 2. Presentadora: Marta Carazo. Deportes: Arsenio Cañada. Incluye El tiempo. (ST)

21.40 La Revuelta (talk show).

(ST) 22.50 Cine: Tesoro del Amazonas, EE.UU., 2003. Dir.: Peter Berg. Int.: Dwayne Johnson y Seann William Scott. Un cazarrecompensas viaja a Helldorado, una ciudad en lo profundo del Amazonas, para capturar a un convicto. Pero al llegar a su destino y conocer al fugitivo termina cambian- 5.20

do de planes. (ST)

0.25 Cine: Police.

21.30 Cifras y letras. (ST)

22.00 El comisario Montalbano. Emisión de dos capítulos.

Documentos TV. Menonitas. (ST) (R) 2.40 Festivales de verano:

XXVI Festival Internacional de Jazz de San Javier 2024: Joan Mar Sauqué y Champian Fulton. (ST)

Zoom tendencias. (ST)

4.35 Documenta2. La ciencia de las emociones: Creando emociones artificiales.

La 2 express. (ST) 5.35 La aventura del saber. (ST) (R)

(documental). Gàdor i els taurons. En su cruzada personal en defensa de los tiburones, la científica marina Gàdor Muntaner se embarca en un viaje en busca del animal que encuentra tan fascinante.

23.10 Nits Sense ficció (documental). Buscant la Nika.

Més 324 (debate). Presentadora: Marina Romero. 2.25

Noticies 3/24. (ST) 4.00 Rumba a l'estudi (musi- 2.35 The Game Show (entrecal): Te Descargo.

22.50 Código 10 (reportajes). Presentadores: David Aleman y Nacho Abad. Espacio que aborda varios casos actuales e históricos de sucesos, desgranando todas sus claves con exclusivas, nuevas evidencias, testimonios inéditos de personas que no han roto su silencio hasta ahora y el riguroso análisis de

un nutrido elenco de expertos y colaboradores. ElDesmarque madrugada (magacín). Presentador: Ricardo Reyes.

tenimiento).

21.00 Informativos Telecinco. Presentadores: Carlos Franganillo y Leticia Iglesias. (ST) 21.35 ElDesmarque Telecinco.

Presentador: Matías Prats Chacón. (ST) 21.45 El tiempo. (ST) 21.50 Gran Hermano: límite

48 horas (reality show). Presentador: Jorge Javier Vázguez. 2.00 Gran Madrid Show

(otros). ¡Toma salami! (zapping). El horóscopo de Esperanza Gracia. Presentadora: Esperanza

Gracia. 3.00 Love Shopping TV.

edición. Presentadores: Cristina Saavedra y Rodrigo Blázquez. (ST) 21.00 La Sexta Clave. Presen-

20.00 La Sexta noticias 2ª

tador: Joaquín Castellón. (ST) 21.20 La Sexta meteo. Presen-

tadores: Francisco Cacho y Joanna Ivars. (ST) 21.25 La Sexta deportes.

Presentadores: Carlota Reig y Oscar Rincón. (ST)

21.30 El intermedio (humor).

Presentadores: El Gran

Pesadilla en la cocina

2.00 Crimenes imperfectos

(gastronómico). (ST) (R)

(serie documental). (ST)

17.00 Y ahora Sonsoles

Presentadora: Sonsoles Onega. (ST) 20.00 Pasapalabra (concurso).

(magacín de actualidad).

Presentador: Roberto Leal. (ST) 21.00 Antena 3 Noticias 2.

Presentadores: Vicente Vallés y Esther Vaquero.

21.30 Deportes. (ST) 21.35 El tiempo. (ST)

21.45 El hormiguero (talk show). El programa recibe al campeón mundial de artes marciales

Wyoming y Sandra Sabatés. (ST) 22.30 Pesadilla en la cocina mixtas, Ilia Topuria. El (gastronómico): La deportista viene para terracita Gastrobar. presentar Topuria: Mata-Alberto Chicote llega para dor, una película que se rescatar, con su peculiar estrena el próximo 19 de manera, restaurantes en septiembre, que aborda problemas, a dignificar su faceta más personal, la profesión hostelera haciendo al espectador y a ayudar a dueños y partícipe de su sacrificio empleados a recuperar hasta conseguir alcanzar la pasión y el buen hacer sus sueños. (ST) en sala y fogones. (ST)

22.45 Hermanos (serie). 1.00 Una nueva vida (serie).

(ST) (R) 2.15 The Game Show (entretenimiento).

# Cultura

## El futuro a debate

# El pensamiento toma la calle

El cambio de época y el cansancio de las redes multiplican los festivales de ideas



Debate sobre los metaversos en la plaza Reial de Barcelona durante la Biennal de Pensament del 2022

**JUSTO BARRANCO** 

Madrid

l pensamiento toma la calle. Como si se tratara del ágora de las antiguas polis griegas, plazas de Madrid y Barcelona y el Baluarte de Pamplona se van a llenar en las próximas semanas de una lluvia de pensadores llegados de todas las latitudes a unos festivales que se quieren masivos. A la Biennal de Pensament de Barcelona - que llegará del 8 al 13 de octubre a su cuarta edición con Wajdi Mouawad, Jacques Rancière, Herta Müller, Eliane Brum o Jason Hickel en los escenarios callejeros- y a los Encuentros de Pamplona, que del 3 al 13 de octubre celebrarán este año su segundo encuentro con Pascal Quignard, Boris Groys o Cristina Rivera Garza, se le suma desde mañana y hasta el sábado la primera edición del Festival de las Ideas de Madrid, que impulsa el Círculo de Bellas Artes.

Un evento que bajo el título de Catarsis ha logrado patrocinadores inesperados, como la aseguradora Allianz, y al que se han adherido numerosas instituciones. Eva Illouz, Michael Sandel, Peter Slo-

terdijk, Marina Garcés o Gilles Lipovetsky subirán al gran escenarios gratuito instalado en la plaza de España para 600 espectadores. El pensamiento está de moda, pero, ¿por qué ahora?

La filósofa Marina Garcés dice que "los festivales de pensamiento responden a dos cosas que tienen que ver con tiempo de crisis.

Por una parte, la inquietud por cuáles son los problemas de nuestro tiempo y cómo abordarlos con argumentos, herramientas, conceptos y miradas diversas. Están atravesados quizá menos por el deseo y más por la inquietud y el malestar, menos por la curiosidad y más por la urgencia y la emergencia. Y por otro, hay un factor

de dispersión y desorientación. Cuesta mucho saber hoy a quién dirigirse como referentes, y los festivales reúnen en pocos días mucha gente y muchas miradas. Y nos ayudan a concentrar la atención en un momento en que nos formamos a través de mecanismos como las redes que dispersan estos focos de atención".

Para Valerio Rocco Lozano, filósofo y director del Círculo de Bellas Artes, la institución que ha impulsado el Festival de las Ideas junto a La Fábrica y que es una de las sedes principales, "hace falta cambiar los formatos en los que se ha dado a conocer la filosofía, el pensamiento, faltan espacios en los que se pueda producir un de-

## **LECTURAS RECOMENDADAS**

## Marina Garcés

Filósofa

- Digitalización democrática. Simona Levi defiende una digitalización más democrática, distribuida y no monopolística.
- El amanecer de todo. David Graeber y David Wengrow proponen una nueva historia de la humanidad que cambia el relato sobre unos antepasados primitivos y violentos.
- Políticas de la enemistad. Achille Mbembe expone cómo a raíz de la descolonización la

guerra se ha convertido en el

sacramento de nuestra época.

# Judit Carrera

Directora del CCCB

- Libre. Lea Ypi, una de las filósofas europeas más interesantes, habla de la idea de libertad desde alguien que creció en el mundo comunista.
- La Amazonia. Eliane Brum Un gran alegato a favor de nuevas formas de vivir y habitar el planeta en plena crisis climática.
- Contra el odio. Caroline Emcke, de la Escuela de Frankfurt, rebate el marco político y cultural de los discursos de odio.

# Valerio Rocco Lozano

Dtor. del Círculo de Bellas Artes

- El yo soberano. Élisabeth Roudinesco usa el psicoanálisis para transformar el mundo y ver no lo que nos hace únicos sino lo que tenemos en común.
- Tiempos nihilistas. Wendy Brown critica la tecnocracia en política y reivindica la argumentación y el debate como lo más importante.
- El fin del amor. Eva Illouz critica las emociones, el exceso de emociones en política, que conducen al populismo, a la violencia, a la guerra.

# Marina Garcés: "Estos festivales están atravesados menos por el deseo y más por la inquietud y el malestar"

bate real de la ciudadanía acerca de sus problemas, y en ese sentido planteamos un festival donde los ciudadanos también toman la palabra en los speakers'corners o los paseos filosóficos. Y no hay conferencias, todos los actos son conversaciones, queremos huir de esa figura del intelectual que desde su autoridad enseña la verdad". Y, añade, "no solo hay hambre de filosofía sino de este tipo de eventos en una sociedad cada vez más

Continúa en la página siguiente

# "La gente busca las humanidades en otro lugar si la educación no las valora"

Viene de la página anterior

atomizada, cada vez más conformada por individuos, por puntos que no se relacionan entre sí".

El filósofo Javier Moscoso, comisario del encuentro madrileño. cree que "los ciudadanos tienen un cansancio grande a los argumentarios y la toma de postura no reflexionados. Todo el mundo sabe que un razonamiento complejo de un problema complicado no cabe en un tuit. Y nos habíamos arrojado todos a esas formas de comunicación encapsuladas que tienen la ventaja de la inmediatez y que hacen que casi todo lo que sucede parezca epocal, cuando en realidad muy poquitas cosas cambian. Ofrecemos a los ciudadanos la oportunidad de abrir la plaza pública como se hacía antes".

Los festivales y noches del pensamiento se multiplican en los países europeos y justamente el exministro Joan Subirats se inspiró en los de Italia para crear la primera Biennal de Pensament de Barcelona en el 2018 cuando era responsable de la cultura de la ciudad. Él había sido invitado a la Biennale Democrazia de Turín y conoció también el Festival Filosofia de Módena, "que se hacía en la calle, había muchas posibilidades de que te lo encontraras, y eso era perfecto porque a mucha gente le causa reparo entrar en una institución cultural". Luego, señala, "vivimos un cambio de época, un momento en el que todo cambia de manera muy acelerada y hay muchas resistencias al cambio, pero, en el que a la vez, mucha gente considera que debe cambiar su perspectiva, ha de estar atenta a nuevas ideas o no entiende muchas veces lo que pasa".

"Los festivales han ido proliferando, en Francia muchos salen al aire libre y forman parte de esta necesidad de entender la magnitud de los grandes temas del pre-

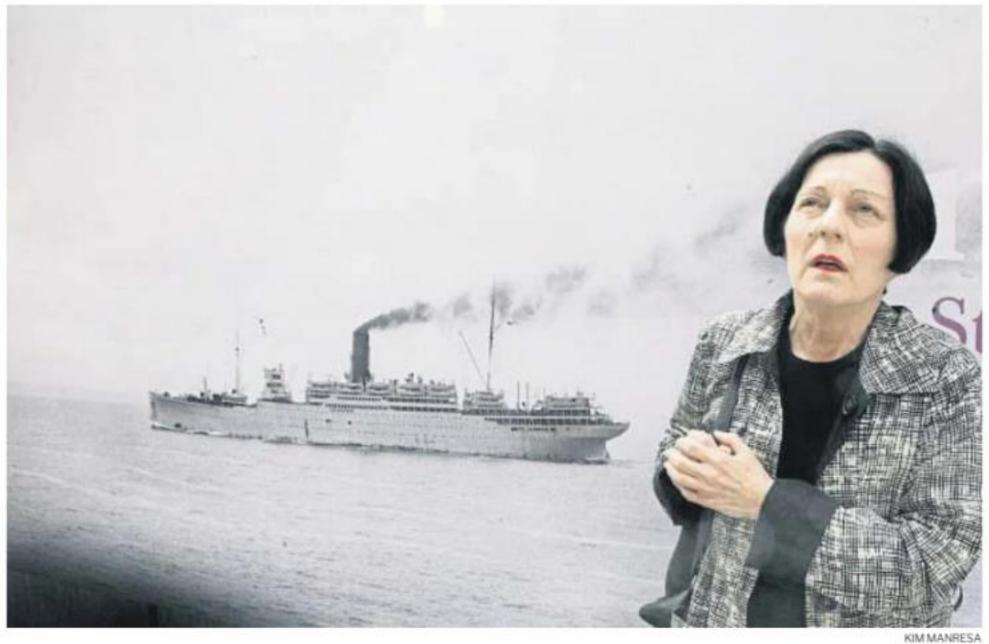

La Nobel Herta Müller será una de las invitadas estrella de la bienal de Barcelona

### **LECTURAS RECOMENDADAS**

# Joan Subirats

Politólogo

La evolución del

conocimiento. Jürgen Renn, director del Max Planck, traza cómo la ciencia separó sociedad y naturaleza y vemos hoy que es una realidad única.

- La crisis del capitalismo democrático. Martin Wolf (Financial Times) cree que la desigualdad es el gran problema de nuestro sistema.
- Maniac. Novela de Benjamin Labatut que aborda la IA y la evolución de la digitalización desde un ángulo interesante.

# Javier Moscoso

Filósofo

 La vida emocional del populismo. Eva Illouz expone cómo la extrema derecha israelí, el Likud, ha usado el miedo, el asco o el amor a la patria para manejar la política.

- Reglas: una breve historia de lo que gobierna nuestras vidas. Para Lorraine Daston, podemos cambiar las reglas, pero necesitamos tenerlas.
- Antijudaísmo. David Nirenberg traza cómo el pensamiento occidental se ha posicionado contra el judío.

# Raül Garrigasaït

Helenista

- Gris. Peter Sloterdijk tiene una habilidad sorprendente para exprimir las metáforas e iluminar: analiza la grisura en términos filosóficos, políticos v estéticos.
- No desitjaràs els béns del proïsme. Maria Sevilla reflexiona sobre el deseo de acumulación y la virtud de la autolimitación.
- Límites. Ecología y libertad. Giorgios Kallis replantea la noción de límite que suele utilizar el ecologismo de hoy.

sente frente a la complejidad, hay muchos interrogantes sobre la mesa y muchas ganas de entender y discutir públicamente", señala Judit Carrera, directora del CCCB, una de las instituciones que lideran la Biennal del Pensament, cuya última edición reunió a más de 20.000 personas. "Y también es una reivindicación de la presencialidad y del pensar juntos, en compañía, como decía Hannah Arendt, una especie de ritual que al final aporta más.

Joan Subirats: "Hoy hay muchas resistencias al cambio y a la vez mucha gente cree que debe cambiar su perspectiva"

# Judit Carrera: "Los festivales reivindican pensar juntos, en compañía, como decía Hannah Arendt"

Frente al discurso del odio y la violencia, es una cierta esperanza o confianza en la palabra razonada, en compartir preocupaciones pero también en la voluntad de imaginar otros mundos posibles".

El helenista Raül Garrigasait, comisario de la Biennal, añade un último factor: "Ya hace más de una década que se nota un interés popular por la filosofía, y es curioso porque sucede en paralelo con la pérdida de peso de las humanidades en el sistema educativo, en el prestigio universitario. Las instituciones que habían transmitido las humanidades les dan menos importancia, pero han aparecido muchas iniciativas para un público no especializado, como los cursos del Institut d'Humanitats en Barcelona o las academias de Literatura y Humanidades de las librerías de Barcelona. Hay un público que no existía hace 20 o 30 años. Si la escuela y la universidad renunciamos a dar un lugar central a las humanidades, como son importantes para la vida, la gente las busca en otro lugar"...

12023 Roma era una fiesta a la que Elon Musk siempre estaba invitado. Su anfitriona solía ser Giorgia Meloni. En junio, lo recibió en su residencia oficial, donde, según el laboratorio de analistas de The Wall Street Journal, "mostraron su química mientras reían y se abrazaban". Y en diciembre lo convirtió en la estrella del Festival Atreju, en que las juventudes evolianas de los Fratelli de Italia conmemoran la lucha contra las fuerzas de la Nada de la Historia interminable de Michael Ende. Pero, durante sus vacaciones en Roma, un paparazzo del semanario de cotilleos Chi también lo sorprendió saliendo de un palacio y subiendo a un coche con Mario Draghi, Super Mario. El tuit del pasado martes en que el magnate de Tesla y SpaceX celebraba el informe sobre la competitividad de la UE del expresidente del Banco Central Europeo y ex primer ministro italiano tiene un pasado y responde, como el triángulo Musk-Meloni-Draghi y el por una persuasión influyente. Pero lo tisfacción de las grandes tecnológicas Uniti e la guerra invisibile sulla tecnologia abandono por parte de Italia de la Nueva que realmente cuenta es lo subrayado norteamericanas no deja de ganar parti- (Feltrinelli).

# Alianzas transatlánticas

Josep Maria Ruiz Simon



Ruta de la Seda, a la lógica de las afinidades electivas y los intereses creados.

La vistosa referencia de Draghi al riesgo existencial que amenaza Europa se ajusta de manera funcional a la autopercepción tópica de la época promovida por Musk: según Draghi, la UE ha de eliminar "las reglas innecesarias". Mantener o no las reglas, esta es la cuestión para Musk, que no solo se opone a la regulación de la UE contra la desinformación en línea, sino también lleva tiempo maldiciendo, como otros "broligarcas" norteamericanos, el reglamento antimonopolio con que la Comisión intentaba limitar el uso abusivo de posiciones dominantes. Y la política de menos competencia y más competitividad con fusiones gigantes, que, según Draghi, debería crear "campeones" industriales europeos capaces de competir con los de Silicon Valley, coincidiría en este punto, y en otros, con la que favorecería las big tech de Silicon Valley. La curiosa idea de que, para salvar los valores europeos de igualdad e inclusión social, hay que financiar con deuda conjunta la inversión en I+D que, en un win-win transatlántico, haría a la vez posible el surgimiento de unos oligárquicos "campeones" europeos y la sadarios. Para el éxito de esta idea, ha sido clave, además de la apuesta por una cierta relación entre los poderes político y económico, la visión de una guerra fría tecnológica entre EE.UU. y China en que la UE compartiría objetivos de seguridad estratégicos con su rival industrial y comercial transatlántico. Hace dos años,

# Musk ve con buenos ojos que Draghi plantee a la UE eliminar "las reglas innecesarias"

poco antes de las vacaciones romanas de Musk, el analista geopolítico Alessandro Aresu, que ha sido consejero áulico de Draghi, publicó un libro para convertir esta perspectiva en tema de conversación: Il dominio del XXI secolo. Cina, Stati

# El Molino reabrirá el 27 de octubre con jazz, flamenco, comedia y oferta gastronómica

Collboni confirma la reforma del teatro Arnau con vistas a reabrirlo en el 2026

SERGIO LOZANO

Barcelona

Las aspas del teatro El Molino volverán a iluminarse el próximo 27 de octubre, cuando reabrirá como sala de conciertos con el foco en las músicas minoritarias, además de acoger espectáculos de humor, todo ello aderezado con una oferta gastronómica que permitirá cenar durante las actuaciones. Donald Harrison, Eliane Elias, Lakecia Benjamin, Maestro Espada o Fatoumata Diawara son algunos de los artistas que pasarán a partir del 1 de noviembre por el escenario de El Molino, propiedad del Ayuntamiento de Barcelona, que a su vez ha entregado la gestión a la empresa Barcelona Events Musicals, responsable del festival Cruïlla, que añadirá así una aspa mas a su oferta musical.

Desde una perspectiva más amplia, la reapertura de El Molino -que cerró antes de la pandemiaforma parte de un proyecto para revitalizar la parte inferior de la avenida Paral·lel que incluye la rehabilitación del teatro Arnau, otro recinto centenario que cerró sus puertas hace 20 años y que será restaurado a partir del primer trimestre del año próximo con la intención de que reabra sus puertas el 2026 o el 2027 a más tardar. Ese es el dibujo realizado en la presentación por el alcalde Jaume Collboni, cuyo objetivo es "recuperar el pulso de las artes escénicas en el Paral·lel". En este sentido ha enumerado a los teatros Victoria, Condal, la sala Apolo así como la Paral·lel 62, un espacio "vinculado a la gestión municipal" que formará parte de un "triángulo público", junto al Molino y el Arnau, para potenciar la reactivación cultural de la zona.

Durante el próximo mes, el veterano Molino vivirá un proceso de reforma para convertirla en una sala musical con capacidad para 250 personas donde se podrá cenar durante las tres sesiones

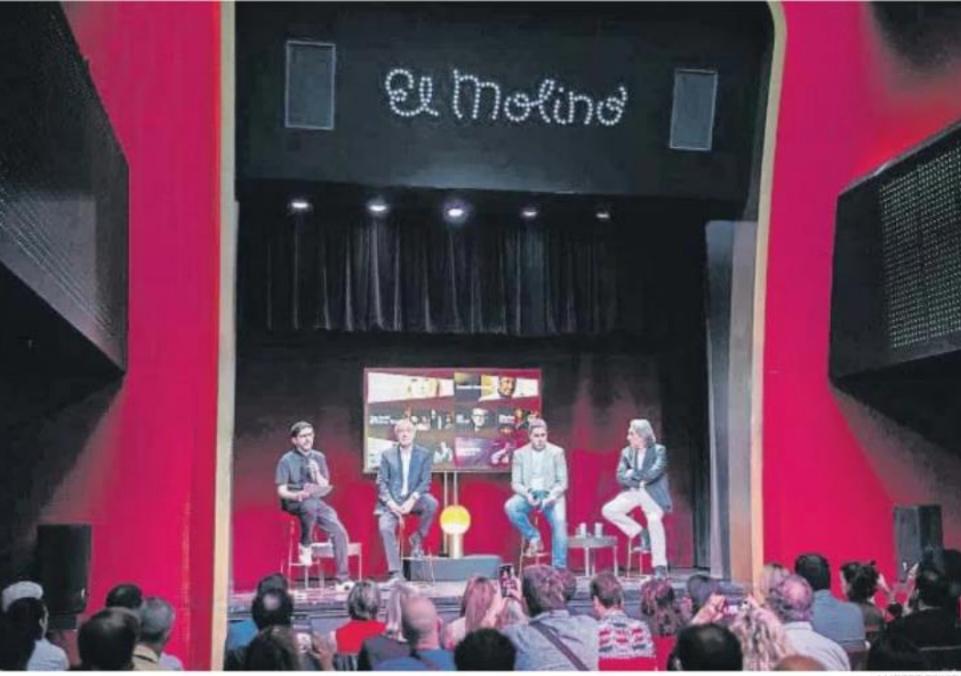

El propio teatro El Molino acogió la presentación de la futura programación

LLIBERT TEIXIDO

musicales (a las 20 h, 22 h y 0.00 h) que ofrecerá de miércoles a domingo. "Habrá mucho jazz, canción de autor, folk, flamenco y rumba en un formato muy próximo", ha destacado Jordi Herreruela, director de la empresa gestora, durante la presentación ce-

# Donald Harrison, Eliane Elias, Maestro Espada o Fatoumata Diawara actuarán el próximo noviembre

lebrada este lunes en el mismo teatro. "Habrá pocos asientos, emulando clubs de jazz como el Blue Note de Nueva York o el Ronnie Scott's de Londres". Un espacio donde se podrá beber y comer mientras se asiste a los conciertos, con el restaurante y coctelería JOK como responsable de la oferta gastronómica.

En el nuevo Molino convergerán numerosas entidades de la ciudad que ya han apalabrado su presencia en los próximos meses con festivales como el de Comedia, el Barnasants, o el Jazz I Am, sin olvidar la más que previsible presencia de los ciclos musicales dentro del paraguas Cruïlla. Una oferta que incluirá monólogos de humor y que no se descarta ampliar en otras direcciones dentro de las artes escénicas. El Molino también acogerá la gala de los premios de la Associació de Musics de Jazz i Música Moderna, una de las entidades que ha colaborado en la programación de la sala, al igual que las principales escuelas del ramo: el Taller de Músics, la Esmuc y el conservatorio del Liceu, además de la sociedad flamenca El Dorado, Ciutat Flamenco o la Societat d'Autors de la Rumba Catalana entre otros.

"No es un proyecto en el que busquemos la rentabilidad, tendremos grandes nombres en espacios pequeños", ha apuntado Herreruela, que no por ello piensa perder dinero en el empeño, y no descarta en un futuro aprovechar al máximo las posibilidades del recinto, abriendo todos los espacios de que dispone y ampliando su oferta a la jornada diurna. Todo dependerá de cómo funcione el teatro durante los cuatro años de concesión (prorrogables hasta un máximo de cuatro más) acordada con el Ayuntamiento, que con esta reapertura quiere "dar cobijo a unas propuestas musicales con dificultades para encontrar espacios estables", como ha explicado el regidor de Cultura, Xavier Marcé, que ha recordado el reciente cierre del Milano Jazz Club por un problema con el alquiler...

# Bea Lema, premio Nacional del Cómic por narrar el viaje de una mujer a la salud mental

JUSTO BARRANCO Madrid

El cuerpo de Cristo (Astiberri), la novela gráfica autoficcional de la autora gallega Bea Lema (A Coruña, 1985) que narra el camino de una mujer hacia la salud mental, prosigue su carrera imparable de premios. Tras haber sido galardonada en Montreal, Périgord o haber obtenido el premio del público del referencial festival de Angulema, esta singular obra que es una declaración de amor de una hija a su madre, a la que tiene que cuidar siendo de-

masiado joven, pero también el retrato universal de una mujer encerrada en su papel de hija, madre y esposa en una España patriarcal, pobre y católica, se acaba de alzar con el premio Nacional del Cómic 2024, concedido por el Ministerio de Cultura y dotado con 30.000 euros.

El jurado ha destacado que El cuerpo de Cristo, que ha sido creada combinando rotulador, acuarelas y bordados hechos a mano, es "una obra innovadora, arriesgada en lo formal, con texturas y composiciones que trascienden las técnicas más utiliza-

das sin renunciar al uso del humor y a una mirada poética. La obra posee una gran profundidad y sensibilidad por la manera de abordar un tema tan complejo como el de la salud mental desde la propia experiencia de la autora, así como la reivindicación de la importancia de los cuidados".

Asimismo ha señalado que "es una obra de gran belleza visual y profunda emoción que ofrece una mirada sorprendente en la relación madre e hija, siendo una auténtica exploración del lenguaje que utiliza recursos estéticos alternativos y muestra una nueva forma de tejer la historia reivindicando la propia memoria migrante".

Bea Lema ha realizado ilustraciones para revistas, carteles o libros infantiles. Su trabajo, generalmente autobiográfico, trata temas como la locura, las relaciones familiares, la religión, el trauma y los ritos populares.

El jurado ha estado presidido por María José Gálvez, directora general del Libro, junto a Jesús González, Ana Prada, Luis Miguel Pérez, María Bravo, Mònica Rex, Josep Domingo del Calvari, Emilio Gonzalo Mallo, Fernando Lara, María Teresa Antona, Itziar Adelaida Pascual, Ana Murillo Yagüe, y Borja González, galardonado en la convocatoria anterior del premio.

ROCK

# Carisma intacto

The Psychedelic Furs

★★★☆

Lugar y fecha: Razzmatazz 2 (14/ IX/2024)

### RAMON SÚRIO

El grupo británico que lideran los hermanos Richard y Tim Butler, cantante y bajista respectivamente, llenó la sala mediana del Razzmatazz de veteranos incondicionales, deseosos de volver a escuchar unas canciones que hicieron historia a principios de los años ochenta, convirtiéndolos en adalides del pospunk. Se presentaron en formación de sexteto, acompañados por expertos músicos de poblados currículos, como el batería Zack Alford (David Bowie, B-52, Bruce Springsteen), la teclista Amanda Kramer (Siouxie Sioux, Lloyd Cole, Eurythmics y un largo etcétera) o el guitarrista y chelista Richard Fortus (Guns N' Roses), ayudando a dar densidad a un sonido, rockero y a la vez melódico, en el que destaca la guitarra solista de Rich Good.

En el que era bolo final de su gira española, antes de embarcarse en un apretado tour por Estados Unidos, compartiendo cartel con Jesus And Mary Chain, dejaron claro que su oscuro carisma sigue intacto. Y que incluso The boy that invented rock & roll, la única canción rescatada de su octavo y último álbum Made of rain, editado treinta años después de sus clásicos, no desentonaba, siguiendo una pauta en la que destaca la granulosa voz del cantante, convertida en el signo distintivo del grupo. Después ya se centraron en el trío de ases que fueron sus tres primeros discos, empezando por un So run down bañado en tonos siniestros. Aunque tampoco podían faltar las atmosféricas e implorantes The ghost in you y Heaven de su cuarto trabajo Mirror moves.

Pero lo más celebrado, como era de esperar, fueron los hits de su emblemático tercer álbum Forever now, producido por el mítico Todd Rundgren, que les ayudó a embellecery a hacer inmortales President gas, Love my way o la canción que lo titula, tocada a modo de colofón con un Richard Butler a la manera de crooner beodo. Fueron puntos álgidos de un concierto en el que tampoco desmerecieron la épica Heartbreak beat, la dramática No easy street, la ruidosa Mr. Jones y por supuesto la romántica y bowiana Pretty in pink, demostrando la consistencia de un cancionero para el que no parecen pasar los años.

Lluís Foix reivindica los orígenes rurales y describe las transformaciones del paisaje en 'La força de les arrels'

# Un cosmopolita del valle del río Corb

FRANCESC BOMBÍ-VILASECA Barcelona

luís Foix (Rocafort de Vallbona, Urgell, 1943) se enorgullece de sus orígenes, y cuando ha recorrido el mundo, y lo ha hecho bastante -además de corresponsal de este diario en Washington y Londres, ha enviado crónicas desde 84 países-, en los formularios pertinentes siempre ha escrito el nombre de su pueblo. Lo recuerda solo empezar su nuevo libro, La força de les arrels (Columna), que llega mañana a las librerías y en cierto sentido continúa el que publicó en el 2017, El que la terra m'ha donat (Columna), pero si alli seguia el ciclo de las estaciones, ahora los capítulos distinguen entre las construcciones, el paisaje, los árboles, la memoria de la gente y los cambios que ha habido en la zona.

Habla de su pueblo, sí, pero sobre todo del valle del río Corb, ya que cuando está allí pasa "más rato caminando, o pisando la tierra, que en casa", cuenta el periodista, que en el libro reivindica "la cultura del término, porque no todos son iguales. Pertenecen a pueblos, y los pueblos pertenecen a personas, que antes se solían dividir entre propietarios y jornaleros, distinción que ha desaparecido porque la tecnología lo iguala todo". Hoy una sola persona con un tractor va más rápido, y Foix recuerda que la llegada de la maquinaria agrícola fue una de las causas de la despoblación, pues "entonces sobraba gente. No tengo el dato exacto, pero en Catalunya más de un 30% de la población se dedicaba al primer sector, y hoy no debe llegar al 2%". Antes iban "familias enteras a fae-



Lluís Foix ha viajado por todo el mundo, pero siempre que puede vuelve a sus orígenes

nar al campo, ya fuera sembrar, segar, vendimiar o recoger", y pone como ejemplo la dureza en "la recolección de las olivas, que se hacía en un tiempo muy áspero, hacía frío y helaba". Así, "una novedad es que en épocas de mi recuerdo el término estaba lleno de gente que trabajaba, y la gran diferencia que se ha producido en estos últimos 30 o 40 años es que en el término no hay nunca nadie, más allá de algún cazador, algún ciclista...".

Últimamente, otros escritores han escrito sobre su paisaje y su gente, como Jordi Llavina en *Proses de l'entreclaror* (Gavarres), Anna Punsoda en *La terra dura* (Pòrtic), de manera más reivindicativa Francesc Canosa en *Catalunya no acaba a la Panadella* (Destino), o JuliàGuillamonenlibroscomo *Les* 

cuques o Les hores noves (Anagrama). "Hay una vuelta a mirar la naturaleza, sobre todo hacia la tierra, hacia los orígenes, un fenómeno tan multisecular y tan antiguo como querer entender un poco mejor cómo funciona la naturaleza, que tiene su ritmo, imparable, y no la puedes inquietar, no la puedes destruir demasiado porque se te gira en contra de una forma u otra".

Reconoce que "en todo el mundo se escribe sobre paisaje, empezandopor EE.UU., no solo libros de viajes, sino libros de proximidad con la comunidad local", y tampoco viene de nuevo, claro: "Ya lo hizo el romanticismo en toda Europa, y aquí la Renaixença, ligada al excursionismo, los intelectuales iban al campo. Verdaguer o Maragall eran personas muy atadas a la

tierra y lo explicaban, y Josep Maria de Sagarra tiene libros sobre árboles, pájaros y paisajes". "Ahora ya no voy a la montaña, pero he he-cho prácticamente todos los tres miles del Pirineo, durante muchos años, cuando tenía edad de hacerlo, cada 15 días subíamos en grupo un pico. En invierno hacíamos el Pirineo catalán, Núria, el Puigmal... Después en primavera pasábamos en el de Lleida y en verano el oscense. Eso te da una visión de la realidad, no diré que mejor ni peor, pero muy interesante. Este mundo, pase lo que pase, vuelve siempre, porque siempre está ahí".

El libro también se pregunta sobre "el cambio climático, que no es otracosaque una respuesta por que hemos abusado de la naturaleza y de la tierra, de una manera despro-

porcionada y, por lo tanto, indebidamente", y se planta contra lo que llama "policía climática", que hace normas sin "contar con la gente que havivido y haconservado el territorio, que forman parte de él y lo entienden tanto como los especialistas". Tiene claro que "la transformación del campo es necesaria en muchos aspectos, pero no se puede hacer con una visión urbana, ni desde Bruselas, porque la naturaleza se impone," y su "idea es que allí donde se cultive, se siga cultivando, sobre todo si quieren quitar el cultivo para poner energías que comportan un cambio del pai-

# "Latransformación del campo es necesaria, pero no se puede hacer con una visión urbana, ni desde Bruselas", insiste

saje y un cambio del nivel productivo, aunque sea más rentable para mucha gente. No soy autoritario ni sectario, pero tiene que haber soluciones para todo, no se puede tener el mismo criterio en Sabadell que en Tàrrega, Banyoles o Barcelona".

Hoy, por suerte, "hay más equilibrio cultural entre el mundo rural y la ciudad que hace 50 años, por que la gente tiene la información al mismo tiempo que en cualquier otro lugar del mundo, y la gente no solo va a Barcelona a ver al Barça, también van a L'Auditori o al Liceu, aunque sea una vez al año o cada cinco años, quizá como los barceloneses". "Pasqual Maragall decía que la ciudad es libertad, y para mí el mundo rural es intimidad. La convivencia no solo es posible sino lo más recomendable", concluye.•

La intensidad

del rostro

de Pere Arquillué

El espectáculo Rostres sirvió anoche, en el Romea, de presen-

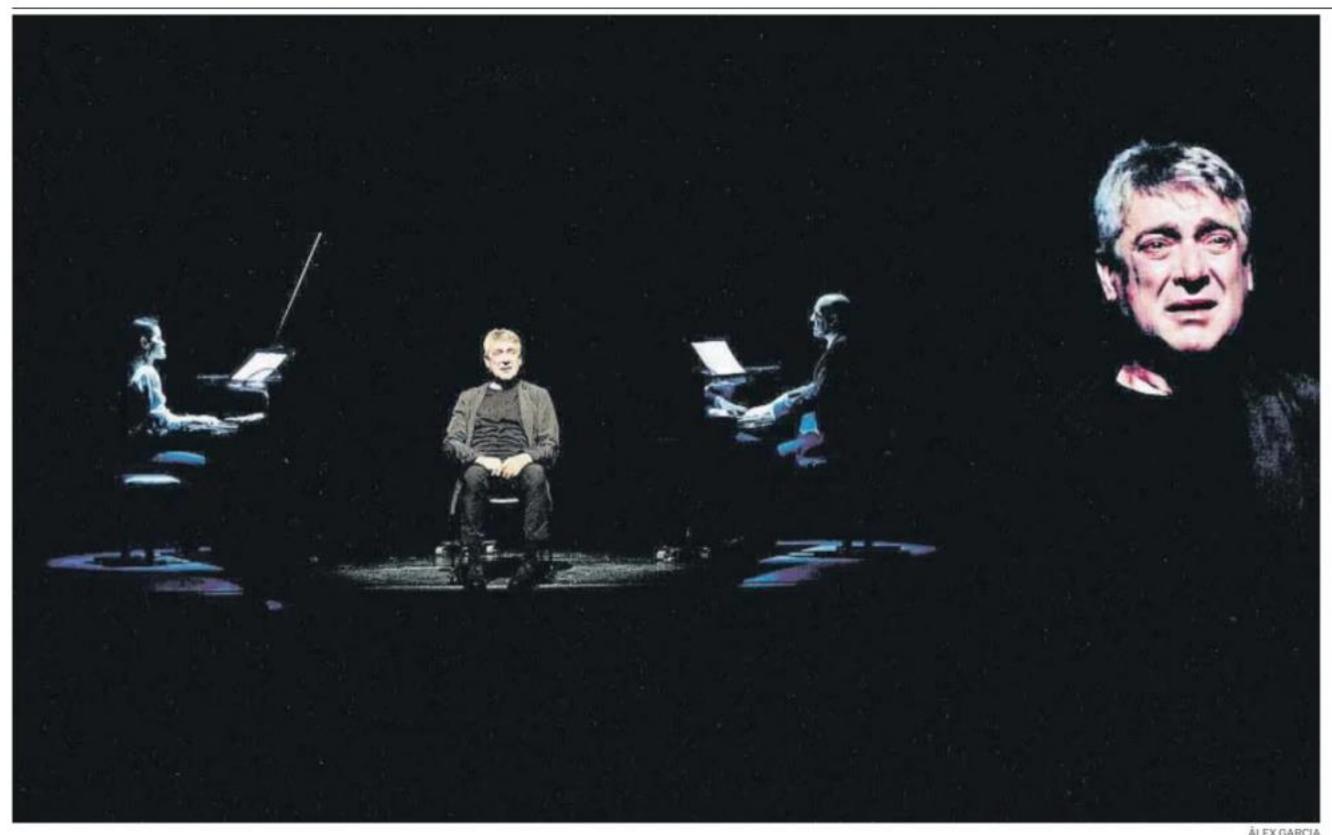

tación del programa 2024-2025 de Afora, el hub de pensamiento del grupo Focus, donde una cámara iba filmando la cara de Pere Arquillué, sentado en el centro del escenario, mientras los pianistas Alex Alguacil y Yukiko Akagi, vestidos de negro, interpretaban fragmentos de Romeo y Julieta de Prokofiev, que producían efectos en el rostro del actor. Afora integra la Fundació Romea, la editorial Afora, los ciclos Quinta Paret y Platea 618 y el Congrés Internacional d'Espectadors. La temporada, en palabras de su director, Fèlix Riera, se centra en la ignorancia como "camino que todo ser humano debe recorrer para adquirir conocimiento, pero también como pórtico de la estupidez", y contara con actuaciones de Joana Preiss, Cesc Gelabert o Perico Pastor, entre otros.

ÀLEX GARCIA



Marc Lloret, fotografiado en el hotel Pulitzer de Barcelona

### AIN JINIENEZ

# "La diferencia de Vic con otros festivales es que no es un negocio"

# Marc Lloret

Director del Mercat de Música Viva de Vic

ENTREVISTA

SERGIO LOZANO Barcelona

an pasado 14 años desde que Marc Lloret tomara el mando como director artístico del Mercat de Música Viva de Vic, un periodo que finaliza en esta 36.ª edición en que el teclista de Mishima pasará el testigo al equipo de Joan Rial. Fue el propio Lloret, de 51 años y periodista de formación, quien decidió junto con su compañero de dirección Oriol Roca no volverse a presentar al concurso. Una idea que llevaba años rumiando, y que estaba muy clara cuando ganó el anterior, cuatro años atrás, antes también de que le detectaran un cáncer de pulmón crónico de futuro incierto con el que debe lidiar en su día a día.

## ¿Qué carácter le ha dado al Mercat en estos años?

Sé lo frustrante que resulta no tener la oportunidad de dar visibilidad a tu grupo, por eso intentamos que el máximo de compradores vean los conciertos, y que los conciertos sean interesantes.

## ¿Cómo se consigue?

No dándolo por hecho. Desde la dirección artística, Oriol y yo no hemos programado lo que nos gusta, sino lo que pensábamos que era mejor para el Mercat.

## ¿Esta manera de trabajar es la misma que se encontró al llegar?

Yo había venido al Mercat durante muchos años como mánager, como periodista o como parte de una agencia, y tenía claro para qué servía. He intentado interpretar con mi dialecto una propuesta que ya estaba hecha, un encuentro profesional con vocación de convencer al público, pero sobre todo a los profesionales, para que se dinamice la escena musical.

# ¿Han contado con ayuda para hacer la selección?

No, la hemos hecho Oriol y yo solos cada año, llegan unas 1.000 propuestas y las miramos todas, es el trabajo más importante para unos directores artísticos. Vemos las propuestas normalmente en vídeo, a veces vamos a conciertos en directo. De aquí salen unos 200 o 300 nombres que empezamos a colocar en los diferentes espacios para que haya un equilibrio.

¿Cuando llegaron ya recibían un millar de propuestas? En el 2011 todavía no se recibían propuestas, no teníamos el siste-



# **Espacios**

Que haya mesas y sillas, diferentes espacios para reunirse, es muy positivo"

# **Futuro**

# "Se ve una tendencia evidente a la música urbana, y desaparecen los grupos"

ma informatizado como ahora. Llegaban muchos mails y propuestas en formato físico, muchas cartas con vinilos y CD. En cambio ahora es todo digital, trabajamos con un formulario que ya incluye quién es el mánager, los bolos programados, qué planes tienen o qué esperan del Mercat.

## Los conciertos para profesionales se han centrado en L'Atlàntida.

Nos costó tiempo, pero creemos que funciona muy bien. Sobre todo los mánager tienen claro qué es el mercado. Tuvimos claro que no teníamos que luchar contra el Primavera Sound, dejamos de prestar atención a los grandes festivales, también profesionales, ingleses, alemanes o americanos y nos hemos concentrado en festivales de nuestro perfil.

## ¿Puntos de encuentro como el Mercat siguen siendo necesarios en el mundo de la música?

De hecho hay festivales que también hacen de punto de encuentro como el Primavera Sound o el Cruïlla. La única diferencia, y es fundamental, es que el Mercat es público. Yo no tengo ningún interés económico en que actúe un artista, el único negocio que buscamos es el de los que vienen al Mercat, queremos dinamizar el sector para que haya más contratación.

## Han introducido ideas como los speed meetings.

Hemos intentado generar muchos espacios de encuentros efimeros que provoquen lo que se busca en un speed meeting o una presentación. De las ferias internacionales hemos aprendido que el hecho de que haya mesas y sillas, diferentes espacios para reunirse, es muy positivo. Hablamos con el sector y vimos que no había mucho entusiasmo por los stands.

## ¿Cómo ha visto desde su posición la evolución de la música?

Se ve una tendencia cada vez más evidente a la música urbana, que ha impregnado mucho el jazz, la canción, el pop o la world music. Este año tenemos muchas cosas con este barniz de electrónica, lo que pasa es que cada vez estamos más acostumbrados y lo notamos menos. Una canción que ahora se hace conguitarra, teclado y caja de ritmos, quizás antes se haría con una batería y un bajo eléctrico, esto está pasando cada vez más.

### Se ha normalizado la tecnología.

Lo que también pasa es que desaparecen los grupos en favor de los cantautores, porque lo hacen todo. Incluso en los directos vienen con gente pero no tocan, sino que bailan o hacen percusión.

# La Fura dels Baus abre The Gate a la ciencia, la tecnología y el arte

FEDE CEDÓ

Badalona

La Fundació Èpica La Fura dels Baus vuelve a colocar Badalona en el epicentro de la cultura con el festival internacional The Gate que busca ser un referente mundial de la intersección entre arte, ciencia, tecnología y sociedad. Se celebra del 16 de septiembre al 3 de noviembre en el Port de Badalona, como una fracción de la bienal nómada Manifesta, donde confluirán varias disciplinas relacionadas con los cuatro ejes del festival.

The Gate, que se divide en dos espacios en el puerto, en la propia sede de la Fundació Epica y en una carpa efimera ubicada en la instalación portuaria, pretende ser un espacio expositivo que conjugue la experimentación, el conocimiento y el debate, para científicos, artistas y profesionales de las últimas tecnologías de todo el mundo.

El lema utilizado: "Dar forma al futuro" evoca la intención de los creadores para incidir en el nuevo pensamiento, creando impactos a nivel local, nacional e internacional. El festival se desarrolla en un contexto en el que la inteligencia artificial (IA) incide en la interactuación entre los seres humanos y la tecnología. De ahí que, potenciar el arte como vehículo para generar conocimiento es crucial, a criterio de los portavoces de la Fura. La creatividad, insisten "ayudará

lencia e innovadores y contribuirá a la formación y profesionalización de las industrias culturales y creativas ante el nuevo conocimiento, las nuevas herramientas y los retos globales.

La programación del festival consta de cuatro bloques. Oceans in transformation sintetiza años de investigación sobre la transformación de los océanos como consecuencia de la actividad humana. Combina arquitectura contemporánea, ciencia, arte, defensa y acción para promover transformaciones territoriales en una época marcada por los retos propiciados por el impacto humano sobre el planeta.

# El Port de Badalona acoge dos escenarios proyectados como espacios de creación e investigación

El segundo bloque, European performing science night,
en la Noche Europea de la Investigación, propone el lenguaje artístico como medio para reducir la distancia entre
ciencia y sociedad. Festival
AIR es el acto final de las residencias en las que han participado 10 artistas, junto a varios científicos.

Air S+T+ARTS Festival es el tercer bloque, que presenta las conclusiones de las residencias en las que han participado 10

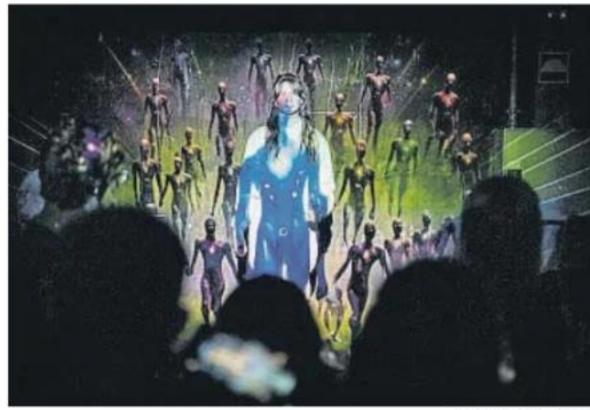

VIBRA/FURA DELS BAUS

Una de las acciones del festival en el Port de Badalona

a humanizar la tecnología y facilitará la combinación de conocimientos y técnicas de distintas disciplinas científicas. Según Fran Iglesias, gerente de la Fundació Èpica, The Gate busca conexiones entre la sociedad y las tecnologías del futuro "para que la gente las pueda comprender y transformar en beneficio propio". Un ejemplo es la IA, una tecnología que ya está implantada pero que si no se acerca a la ciudadanía, "dejará a mucha gente detrás".

El festival hará difusión de contenidos culturales de exceartistas internacionales, junto a veinte científicos.

El cuarto bloque, The Gate Pro, dedicado a los profesionales, será un espacio de debate y reflexión sobre los retos de hacer confluir la ciencia, la tecnología y la sociedad para generar un nuevo futuro.

El proyecto ha contado con destacados profesionales, como la Fundación Thyssen, el Centre de Visió per Computador, el Institut de Ciències del Mar, la Universitat Oberta o el Media Solution Center de Baden-Württemberg.

# "Los inmigrantes irregulares se merecen más la nacionalidad estadounidense que yo"

# Patrick Radden Keefe

Periodista y escritor, publica 'Cabeza de serpiente'

### ENTREVISTA

GERARD GUERRERO Barcelona

s casualidad que la publicación en España del que fue el segundo libro del periodista Patrick Radden Keefe (Dorchester, 1976) coincida con un momento en el que la migración se encuentra en el centro del debate político, aquí y en su país, Estados Unidos. Aunque este es un debate "omnipresente", explica a este diario por videollamada, que en los últimos años ha degenerado en "argumentos racistas y discursos de odio que generan polarización". En Cabeza de serpiente (Reservoir Books/Periscopi) se adentra a partir de 300 entrevistas y tres años de investigación en el contrabando de personas a través de la historia de Cheng Chui Ping (más conocida como la Hermana Ping), una mujer que regentó durante dos décadas desde el Chinatown neovorquino una sofisticada red que transportaba de manera ilegal a miles de inmigrantes indocumentados desde China hasta Estados Unidos, a la vez que explora las contradicciones de la inmigración, los absurdos legislativos o las esperanzas personales de quienes lo arriesgan todo en busca de una mejor vida.

Migrantes desesperados entrando ilegalmente en un país, mafias criminales, deportaciones, cálculos políticos... En Cabeza de serpiente trata hechos muy actuales.

El libro es, en cierto modo, más relevante hoy que cuando se publicó en Estados Unidos en el 2009. Que un barco como el Golden Venture embarrancara con 280 migrantes en la bodega era algo nuevo en 1993, ahora vemos imágenes

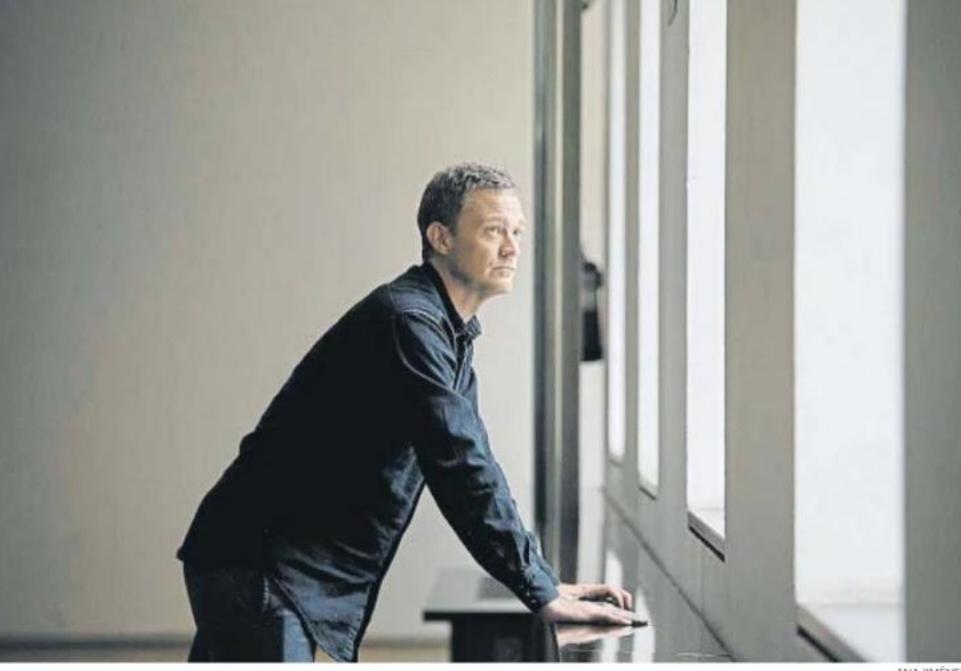

El periodista Patrick Radden Keefe en una imagen de archivo

ANA JIMÉNEZ

# "No temo ser reemplazado por la IA"

Patrick Radden Keefe se ha convertido en uno de los referentes del buen periodismo. Para muchos es considerado uno de los últimos periodistas con tiempo y recursos, y aunque señala que los de este oficio acostumbran a ser "demasiado nostálgicos", admite que la profesión no atraviesa un buen momento. A su modo de ver, la principal amenaza para el periodismo continúa siendo que "los lectores creen que la buena información deben obtenerla de manera gratuita", y no la inteligencia artificial que tanta preocupación genera ahora. "No temo ser reemplazado por la IA. Estas herramientas son buenas cogiendo información que ya está en internet y reorganizándola. Mi trabajo es salir a la calle a buscar historias que no se han contado y hablar con gente que todavía no lo ha hecho", sostiene. Actualmente está trabajando en su próximo libro, El hijo del oligarca, sobre un joven que murió en Londres en el 2019 en extrañas circunstancias.

similares cada día. El reto de la inmigración es perenne y el dilema que plantea, cada vez mayor. En un mundo en llamas, cada vez habrá más personas con razones de peso para solicitar asilo de las que podremos acoger.

Arranca con la tragedia del Golden Venture para llegar hasta la Hermana Ping, considerada por el FBI "la contrabandista de personas más exitosa de todos los tiempos".

Ella era una empresaria nata. Creció en Fujian, al sureste de China, frente a Taiwán, que fue una de las principales áreas de emigración del país: la gente quería más dinero, una vida estable, tenían sueños y esperanzas y estaban dispuestos a todo con tal de salir del país. Ella hizo de sus sueños un negocio, uno con el que ganó 40 millones de dólares.

## ¿Por qué la escogió como protagonista?

Conocí su historia cuando estudiaba para ser abogado, y recuerdo sentarme al fondo de la clase y leer en la prensa sobre esa malvada criminal, los gánsteres con los que trabajaba, su juicio... Pero mientras los medios demonizaban la Hermana Ping, en Chinatown la idolatraban. Los vecinos la tenían como una santa, sentían que había ayudado a tanta gente que hasta se ofrecían a cumplir su condena. Como escritor, me interesa la ambigüedad moral de la gente. La ambivalencia hacia su persona me atrapó. Y, en el fondo, creo que ese mismo sentimiento de ambivalencia es el que sentimos hacia la inmigración.

## ¿Llegó a conocerla?

Estuve en su juicio, casi podía tocarla. Es extraño escribir sobre alguien, tenerlo tan cerca y no poder hablarle. Luego intercambiamos cartas desde prisión. Accedió a que la entrevistara, pero el director del centro no lo permitió.

# ¿Teme empatizar demasiado con los malos?

En absoluto. Algunos quieren vivir en un cuento de hadas donde están las buenas personas y los monstruos. La realidad es que la mayoría de nosotros estamos en un punto medio, y eso les aterra. Eso no significa que encubra las cosas malas, las analizo al detalle. Nunca querría dar a alguien demasiado beneficio de la duda cuando escribo sobre él.

### Para encarcelar a la Hermana Ping, las autoridades pidieron colaboración a un asesino y lo dejaron en libertad.

Es una de las grandes ironías de esta historia y de un sistema judicial que no siempre es perfecto. Pero ese joven mafioso y asesino es hoy un hombre de negocios exitoso en Nueva York. Podrían decir: "Mira, se ha rehabilitado". En el fondo, las historias más interesantes son aquellas que no tienen claros héroes ni villanos.

## Sostiene que muchos inmigrantes que viven en Estados Unidos de forma irregular son incluso más estadounidenses que usted.

En efecto. Yo nunca he tenido que trabajar para serlo. Ver los riesgos, los sacrificios y lo duro que trabajan muchas personas para venir y construir una vida aquí es una lección de humildad. Para ser estadounidenses, son valientes de una forma que yo jamás podría. Se merecen más la nacionalidad.

## La inmigración es un debate que decide votos, bien lo saben Trump, Le Pen...

La retórica de la extrema derecha es ridícula y deshumanizante. La compasión es perfectamente compatible con la política, con aceptar que no todo el mundo puede venir y quedarse. Pero el miedo vende, por eso tratan de vincular a los inmigrantes con criminales, violadores... Pese a que la tasa de delitos que cometan es in-

# 66

# Contrabando humano

# La Hermana Ping hizo de los sueños de miles de migrantes un negocio millonario"

ferior a la media nacional.

### Trump ha prometido "la mayor deportación de migrantes de la historia" si es presidente.

Está haciendo todo tipo de promesas que por suerte no está claro que pueda cumplir. Precisamente una de las cosas que nos salvaron de su primer mandato es que era un incompetente. Pero el motor político de Trump es la crueldad, y lo que realmente me asusta, como americano y como humano, es que hay un verdadero apetito de crueldad. A muchos votantes les gusta, les atrae, les excita.

### Kamala Harris también está endureciendo su discurso en materia de inmigración.

Antes que ella, muchos líderes demócratas han sentido que la inmigración era un lastre y han terminado siendo bastante duros para no perder rédito político.

¿Tiene opciones de ganar? Espero que sí.•

# **GUÍA TIEMPO LIBRE**

## **TEATROS**

BIBLIOTECA DE CATALUNYA (Hospital, 56/M Liceu) Tets Ocells, de Wajdi Mouawad, direcció d'Oriol Broggi. Fins al 23/10. Entrades a laperla29.cat i 1,5h abans de cada funció a la taquilla del teatre.

CONDAL (Av. Paral·lel, 91. 93 442 31 32). A partir del 20 de setembre torna Escape Room 2. teatrecondal.cat i promen trada.com

EL MALDÀ, (c/Pi,5). Telf. 93 164 77 78 Com cantar "Sobreviviré" sense que m'exploti un pulmó. Dana Carbonell. Compra d'entrades (www.elmalda.cat)

GOLEM'S. Sant Lluis, 64.T933518231.(Pin)Occhio 19 i 20/9 a 19h. "Catalan Gothic". A partir del 26/9.Venda a golems.cat i taquilla

GOYA (Joaquín Costa, 68. Tel. 93 343 53 23). Del 18 setembre al 20 octubre Jauría. A partir 27 set. Andreu Casanova: Tin-

der Sorpresa. I a partir 28 set. Victor Parrado: Buenrollistas. teatregoya.cat i promentrada.com

JOVE TEATRE REGINA (Sèneca, 22. Tel. 932 181 512). Programació Familiar: Cía La Trepa presenta El Ilibre de la selva. Més Info i entrades: www.jtregina.com

LA BADABADOC TEATRE of Quevedo 36 bj Bon 93 024 5140.

Coraza Cáscara Casa de Vane Butera (ARG) del 19 y 26/09

20hs Nosoltres Qui del 20 al 30/9 20 hs y dom 18hs

LA PUNTUAL C/ Allada Vermell 15 < M> Jaume I. T 639 305 353 "Greta, la rateta que escombrava..." Cia. La Puntual - Eugenio Navarro i Rosa Bigas Titelles de taula + 3 anys. Dv. 18h; Ds. 12h i 18h; Dg. 12h i 17h. A partir de 9€ www.lapuntual.info

LA VILLARROEL (Villarroel, 87, 93 451 12 34). Fins 22 set. Les mans. EOff: fins 22 set. L'enterrador. I del 24 set. al 6 oct. Nadia. I del 28 set. al 13 oct. Rose. lavillarroel.cat i promentra da.com

ROMEA (Hospital, 51. 93 301 55 04). Fins 29 setembre La colección. I de l'1 al 6 octubre Altsasu. teatreromea.cat i promentrada.com

TANTARANTANA TEATRE Les Flors, 22. 934417022. Baixos22: La Material Teatre pres. Jenin Feat Raval del 12 al 22/9. Àtic22: L'Absura pres. In(útil) a partir 19/9 + info a www.tantarantana.com

TEATRE AKADÉMIA. En mitad de tanto fuego, d'Alberto Conejero. De dx a dss a les 20h i dg a les 18h. Entrades: www.teatreakademia.cat. C.Buenos Aires, 47-49. BCN. Trf. 934951447

TEATRE GAUDÍ BCN Sta. M\*Claret 120 936035161 'Assange el poder de la informació' Dj Dv Ds 19h Dg 17h Estrena 19/09 'Guitarra quemada. Lorca en el centro' Dj Dv Ds 21:15h Dg 19:15h Entrades web: teatregaudibarcelona.com

TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA (Pl. de les Arts, 1). Hamlet.02 amb direcció i dramatúrgia de Sergi Belbel. Dc. a ds. 19 h; dg. 18 h. Ånima de Blanca Bardagil, Oriol Burés, Victor G. Casademunt i Marc Gómez. A partir 26 setembre. Informació i venda entrades: www.tnc.cat

TEATRE POLIORAMA (Tel. 93 317 75 99. La Rambla, 115). A partir del 18 de setembre, Godspell el musical. Dir. Emilio Aragón. Horaris: Dm i Dj: 20h; Dv i Dss: 17:30h i 21h; Dg 18h. Venda d'entrades a teatrepoliorama.com

# EXPOSICIONES DE ARTE () Galeries adherides al Gremi de Galeries d'Art de Catalunya.

ART MAR. Tel. 93 488 18 68. www.grup-escola.com

# Deportes

El nuevo entrenador del FC Barcelona

# "90 minutos a saco"

# Hansi Flick lleva al límite a sus jugadores para plasmar su idea



MANU FERNANDEZ / AP-LAPRESSE

Hansi Flick ha entrado con buen pie en el vestuario del Barcelona, donde aprecian su "trato paternal" y a la vez exigente

ANÁLISIS

JOAN JOSEP PALLÀS

Hansi Flick estaba en el radar de Joan Laporta cuando el hoy presidente del FC Barcelona barruntaba opciones de futuro en el banquillo todavía en la campaña electoral previa a su último salto al poder en el 2021. La escuela alemana era por aquel entonces una fijación para el mandatario, marcado como el resto del barcelonismo por el 8-2 europeo infligido por el Bayern, precisamente entrenado por Flick. Aquel equipo jugaba al fútbol a otra velocidad, no descansaba con el balón para aminorar el ritmo si no todo lo contrario, y sin él se mostraba voraz como si no tenerlo fuera pecado. Laporta tanteó a Jürgen Klopp, atento a su inminente salida del Liverpool, también a Ralf Rangnick, quien optó por el Manchester United para fracasar enseguida, y cómo no a Flick, quien descartó la propuesta ante su compromiso con la selección de su país.

La apuesta germana se guardó por tanto en un cajón ante tanta tentativa fallida. Ronald Koeman, además, ganó la Copa a final de curso, resistió al casting presidencial y no fue destituido hasta que le condenaron los malos resultados y acabó siendo sustituido a media temporada por Xavi, un entrenador que por entonces generaba mucho consenso.

Destituido el de Terrassa después de ganar una Liga muy meritoria pero acusado de no resolver la distancia entre teoría y práctica (a su equipo le faltó jugar bien con regularidad y no a ratos), Laporta regresó a Flick. Y la jugada, de momento, le ha salido redonda. El domingo pasado en Girona, el Barça del alemán certificó su sólido liderazgo en la Liga con una quinta victoria en cinco partidos (ningún campeonato grande ha conocido a un equipo así esta temporada): 1-4 y una sensación de voracidad y dominio en todas las facetas del juego sorprendente a tenor del momento de la temporada. Estamos en septiembre. Y una percepción llamativa, el equipo no se concedió un solo descanso en toda la función.

"Es un entrenador que quiere que su jugador vaya a saco del minuto uno al noventa, cumpliendo con todas las funciones del juego en todo momento. Para llevar a cabo su plan de juego exige a los futbolistas que vayan al límite, tanto los del primer equipo como los del filial", explica una voz del vestuario que ha visto desfilar a varios entrenadores.

La preparación física ha adquirido una importancia capital con la llegada de los especialistas Julio Tous, Pepe Conde y Rafa Maldonado. Pero no es tan importante correr sino hacerlo con sentido y con la intensidad que demanda un estilo atrevido, que presiona al contrario en ocasiones a cuarenta metros de la propia portería, así que el objetivo es que entre el primer y el segundo esfuerzos no haya diferencias. Distancias cortas, pero acelerones explosivos, sostenidos y repetitivos.

Flick tiene 59 años y su cultura de trabajo es germánica en esencia, ya que nunca probó banquillo foráneo. En el Barça aplica ese método y son los demás quienes de-

"Es afable en el trato pero muy estricto en el trabajo; no se le escapa nada", dicen del técnico en el vestuario

# Para Flick, no es tan importante correr sino hacerlo con sentido y presionando a cuarenta metros de la portería

ben hacerlo suyo. De maneras nada histriónicas, su liderazgo es fuerte, pero se hace acompañar de sus hombres de confianza, su segundo Marcus Sorg, así como los asistentes Toni Tapalovic y Heiko Westermann, e insiste muchísimo en hacer partícipe de su proyecto no solo a sus jugadores, sino a todas las personas que trabajan con él en el día a día, sean médicos, empleados de comunicación o utilleros. La palabra que más repite es equipo y nadie debe salirse de ese precepto. Elegido mejor entrenador del mes por LaLiga, exigió hacerse la fotografía con todo el staff. Y así se hizo.

Respecto a su relación con los jugadores, su trato es fraternal (les habla a todos en inglés, aunque empieza a utilizar palabras en castellano) como corresponde a una edad de persona experimentada. "Es afable con todo el que le rodea, también con los jugadores, sean jóvenes o no. Procura que la gente se sienta cómoda en el ámbito del trabajo. Pero pone condiciones. Él se asegura de que te sientas bien y de que todo funcione pero a cambio pide compromiso absoluto con el equipo. Estoy contigo si vas conmigo'. Es muy observador, no se le escapa una. Es estricto con los horarios y va cambiando detalles cada día".

Su última novedad será dormir la noche siguiente de los partidos de Champions en el lugar de destino. Empezando por Mónaco. El descanso es fundamental. Mentalidad alemana.

# Dani Olmo se lesiona para un mes

Dani Olmo ha pasado de tocar el cielo en su arranque con el Barça a entrar en el lado oscuro. El mediapunta blaugrana se perderá el debut del Barça el jueves en la Champions y estará de baja alrededor de un mes, "entre cuatro y cinco semanas", según el FC Barcelona. El jugador de Terrassa sufre una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha,

que se produjo en el partido ante el Girona, y que le obligó a ser sustituido en el minuto 61. Además de estar descartado para el partido de Mónaco, Olmo se perdería cinco partidos más: en Villarreal el domingo, Getafe, Osasuna, Young Boys de Champions y Alavés el 6 de octubre. La parada de selecciones, el fin de semana del 11-13 de octubre, marcaría el

mes de recuperación, por lo que si el proceso es óptimo, Olmo podría estar de vuelta para el choque contra el Sevilla en Montjuïc el 20 de octubre. La lesión de Olmo, que estaba siendo una de las piezas importantes de Flick, es un serio contratiempo para el técnico, a causa de las bajas que acumula en el centro del campo: Fermín, Gavi y De Jong.

Champions El formato es una liguilla formada por 36 equipos

# Arranca la revolucionaria y nueva Champions

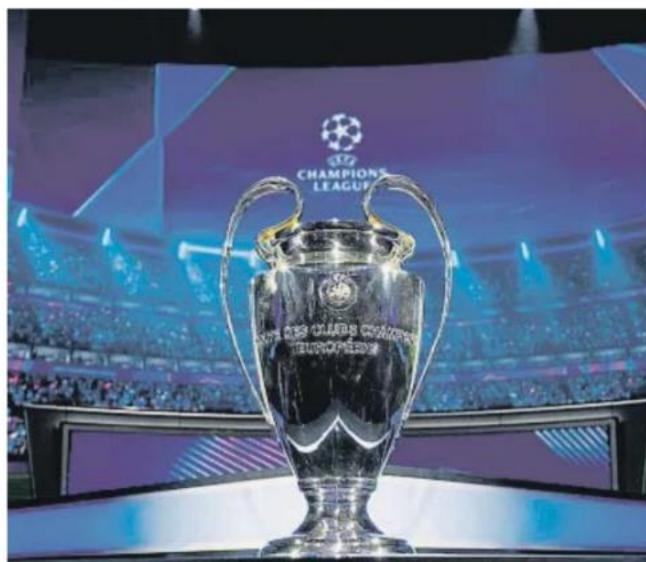

El trofeo el día de la celebración del sorteo

**CARLOS NOVO** Madrid

La nueva Champions League de la que tanto se ha hablado en los últimos tiempos ya está aquí, una competición con un formato distinto, con más partidos y se supone que más atractivos, la idea con la que la UEFA y su presidente Aleksander Cefe-

rin ha querido contrarrestar la Superliga patrocinada sobre todo por el Real Madrid de Florentino Pérez, con el apoyo de Barcelona y Juventus.

Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Girona serán los cuatro equipos españoles que disputarán esta novedosa edición, que contará con 36 equipos en lugar de los 32 de anteriores años. También desaparecen los grupos y todos los participantes se integrarán en una única clasificación. La primera fase constará de ocho jornadas, dos más que en el pasado, y cada club se enfrentará a ocho equipos distintos, dos de cada uno de los cuatro bombos de nueve equipos que fueron conformados y ordenados en

base al coeficiente de la UEFA.

frentamiento contra un mismo equipo en esta liga, sino que cada conjunto disputará cuatro partidos en casa, frente a un rival de cada bombo, y otros cuatro fuera.

Más allá del formato, también cambian los premios económicos, con una subida del 25% y un

> punto logrado en la Liga inicial repor-700.000 euros y el

La primera fase se extenderá desde hoy

al miércoles 29 de enero, fecha esta última en la que se jugará inicialmente en jornada unificada, las nueve de la noche, un día con 18 parti-

dos a la vez. Hasta esta edición, la primera fase, de seis partidos, acababa en di-

**EQUIPOS** 

**PARTICIPANTES** 

ciembre. Una de las principales

Tampoco habrá un doble en-

total de casi 2.500 millones de euros. Cada 36

tará a los clubs campeón se podría embolsar hasta 86 millones.

**PRIMEROS** 

CLASIFICADOS PASAN DIRECTOS A OCTAVOS DE FINAL

DEL 9.° AL 24.° CLASIFICADOS JUEGAN 1/16 DE FINAL

novedades de este cambio de formato es que no se pasará directamente a los octavos de final sino que los equipos clasificados entre el noveno y el vigésimocuarto puestos se enfrentarán en un playoff a ida y vuelta, mientras que el resto quedará definitivamente eliminado de su andadura europea, sin acceso a otra competición. En el anterior formato, el tercer clasificado de cada grupo iba a la Europa

siones uno de esos equipos acabó ganando dicha competición, como el Sevilla o el Atlético. Otra de las novedades es que la nueva Champions también se jugará puntualmente este jueves, un día que hasta ahora esta-

League. En alguna de esas oca-

ba reservado para la Europa League. Los horarios serán casi siempre a las 21 h, aunque algunos pocos partidos se jugarán a las 18.45 h.

El sorteo determinó que ningún equipo español se tenga que enfrentar en esta liguilla a otro club de la Liga, cosa que aunque difícil, no se descartaba por completo.

El Barcelona tiene como equipo más complicado en

esta primera fase al Bayern, de mal recuerdo en los últimos tiempos, aunque lo recibe en su casa. La salida más peligrosa del Madrid es en

Anfield, ante un Liverpool en el que ya no está Jürgen Klopp.

La gran final de la Champions League está programada para el 31 de mayo de 2025 en el Allianz Arena de Munich.

### La jornada de hoy Partido Horario Juventus-PSV 18.45 h 18,45 h Young Boys-Aston Villa Real Madrid-Stuttgart 21 h Bayern-Dinamo Zagreb 21 h Sporting Lisboa-Lille 21 h Milan-Liverpool 21 h

Uefa Champions League

AITANA

El presidente Laporta posa con Aitana, ayer en las oficinas

Barça La Balón de Oro se queda

# Aitana Bonmatí renueva hasta el 2028

**CARLOS RUIZ** 

Barcelona

Cuando has logrado todos los títulos, con una superioridad insultante en muchos momentos, es crucial retener todo el talento para intentar mantenerte en la cima. Y nada mejor para el Barça que asegurarse la continuidad, por tres años más, de su mayor tesoro, actual Balón de Oro y pieza indispensable de un equipo femenino histórico que no se entendería sin ella. A las 14.14 horas de ayer, en un guiño a su dorsal, Aitana Bonmatí compareció en las oficinas del club junto a su familia, el presidente Joan Laporta, el responsable de la sección, Xavier Puig, y el director deportivo, Marc Vivés, para estampar su firma en el nuevo contrato que la vincula a la entidad barcelonista hasta el 2028.

La de Sant Pere de Ribes, de 26 años, completará más de media vida vestida de blaugrana, desde que en el 2011 entró en la Masia. "Estoy muy feliz de seguir en el club. Acabo de comenzar la decimotercera temporada en el Barça y si acabo el contrato serán 16. Qué más puede decir una culé que lo es desde muy pequeña, que lleva dentro un sentimiento tan profundo. Quiero seguir haciendo historia en el club. Era prioritario continuar en casa", explicó la considerada mejor jugadora del mundo.

Aitana, que terminaba contrato al final de la presente temporada, había recibido importantes propuestas para cambiar

de aires, en especial la del Chelsea. Renovada el pasado mayo Alexia Putellas, la otra gran estrella del equipo, el club ha redoblado esfuerzos con Aitana, cuyo salario, que estaría por encima del millón de euros, se equiparará a las futbolistas mejor pagadas del mundo. "Quiero dar las gracias al presidente y la junta directiva. Ha sido una negociación como todas, con momentos mejores y peores, pero creo que lo hemos llevado bien entre todos. Nos hemos entendido", indicó sobre los

66

Estoy feliz, llevo 13 años y puedo estar 16; qué más puede decir una culé desde niña"

"Ha habido momentos mejores y peores en la negociación, pero nos hemos entendido"

Aitana Bonmatí

entresijos de su renovación.

La catalana ha disputado 275 partidos con el primer equipo del Barça en los que ha marcado 96 goles. Aitana ha ganado 23 títulos de blaugrana, los cuatro últimos en una pasada temporada inmaculada en la que levantó la Champions, la Liga, la Copa de la Reina y la Supercopa. "Siempre digo que soy ambiciosa y quiero más. Seguimos teniendo equipo para luchar por todo", concluyó.

# Real Madrid Los blancos comienzan la defensa del título

# Bellingham llega a tiempo para recibir a un irregular Stuttgart

**CARLOS NOVO Madrid** 

El Real Madrid debuta esta noche (21 h) en la Champions en el Bernabéu ante el Stuttgart de nuevo enredado en las polémicas por culpa de Vinícius y preocupado por un mal arranque li-

guero, ya a cuatro puntos del Barcelona y sin dar buenas sensaciones en el juego pese al fichaje de Kylian Mbappé.

El equipo de Ancelotti ha tenido una plaga de lesiones en el centro del campo, pero para hoy puede recuperar a Bellingham y a Tchouaméni, dos titulares in-

discutibles. Aún le faltarían en dicha zona Brahim, Camavinga y Ceballos.

El Stuttgart, segundo en la pasada Bundesliga, tampoco ha arrancado demasiado bien, aunque viene de ganar este fin de semana al Mönchengladbach, su primera victoria del curso.

Olimpismo Tras nueve años como presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach deja el cargo; siete personalidades se postulan como herederos

# Un nuevo jefe para el COI

SERGIO HEREDIA

Barcelona

En los últimos tiempos, ser el padre del olimpismo ha exigido un abanico de esfuerzos que Thomas Bach (70), años atrás, tal vez no había imaginado.

Desde el 2013, Bach ha lidiado con el dopaje de Estado ruso, se ha atascado en el cuestionado (y fallido) plan de globalización del olimpismo -obsesionado como estaba con abrirse camino en todas las civilizaciones, proyectos como Río 2016 recibieron la etiqueta de "peores Juegos de la historia"- y se ha desvivido por sortear la pandemia, aquel escenario apocalíptico que casi se lleva por delante la edición del 2020, pues Tokio 2020 acabaría celebrándose en el 2021 y bajo unas medidas de seguridad casi insoportables.

(Deportistas compitiendo en estadios vacíos, cuarentenas sistemáticas, pruebas masivas de covid en días alternos...).

Ahora, enfrascado en el programa de modernización del olimpismo (el breakdance y el surf de París 2024 han sido avanzadillas de lo que está por venir), Bach ha decidido dar un paso a un lado y entregar la jefatura del Comité Olímpico Internacional (COI).

Siete rostros oficializaron ayer su papel como hipotéticos sucesores, en una carrera que echará a







ALEKSANDRA SZMIGIEL / REUTERS

DENIS BALIBOUSE / REUTERS



DENIS BALIBOUSE / REUTERS



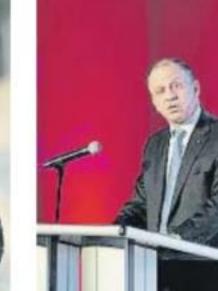

REUTERS

Los candidatos. Juan
Antonio Samaranch, Sir
Sebastian Coe, Kirsty Coventry, David Lappartient,
Morinori Watanabe, Johan
Eliasch y el príncipe Feisal Al
Hussein, de izquierda a
derecha y de arriba abajo,
los siete candidatos a
heredar el cargo de jefe del
olimpismo que Thomas
Bach ha ejercido durante
los últimos nueve años

andar entre el 20 y el 24 de enero, cuando expongan sus planes en Lausana, ante la cámara del organismo, y que desembocará en las elecciones del 18 al 21 de marzo, en Grecia.

Entre ellos destacan Juan Antonio Samaranch Salisachs (vicepresidente del olimpismo desde el 2016 e hijo del legendario Juan Antonio Samaranch Torelló, presidente del COI desde 1980 hasta el 2001) y Sir Sebastian Coe, el proactivo jefe de World Athletics, aunque la edad de ambos corre en su contra. Según la Carta Olímpica, el jefe del olimpismo debe ser miembro del COI en el día de la elección y durante toda su presidencia, pero los miembros del COI no deben exceder los 70 años de edad. La condición podría complicarle las cosas a Coe, que está en los 67 años, y a Samaranch (64): bajo el reglamento actual, ninguno de ellos podría completar una jefatura de ocho años.

Ese obstáculo multiplica las opciones de Kirsty Coventry (41), la única mujer aspirante, una ex nadadora de Zimbabwe que sumó siete podios olímpicos entre Atenas 2004 y Pekín 2008.

# Automovilismo Àlex Palou aumenta su leyenda con su tercera IndyCar

TONI LÓPEZ JORDA Barcelona

Àlex Palou emigró a hacer las Américas en el 2020, en plena pandemia de covid, y lo van a acabar deportando por saquear el país. El piloto de Sant Antoni de Vilamajor (Barcelona) se ha coronado por tercera vez rey de la IndyCar en los últimos cuatro años, siendo el primero que repite título en las series estadounidenses desde el 2011, cuando lo hizo el escocés Dario Franchetti.

Tres títulos en cuatro años, y Palou quiere todavía más. "La verdad es que tengo muchísima hambre, cada año más. Cada vez que ganas tienes esa sensación de felicidad que te empuja a seguir luchando y a volver a estar ahí arriba. Quiero volver a estar aquí el próximo año y quiero volver a estar con otro anillo (de campeón). Tengo muchísima hambre y creo que no va a parar de crecer", comentó el catalán, de solo 27 años, tras levantar su tercera Copa Astor en sus cinco cursos en la IndyCar.

"Àlex es ya uno de los mejores pilotos de la historia de la IndyCar", le regaló el amo de su escudería, Chip Ganassi.•

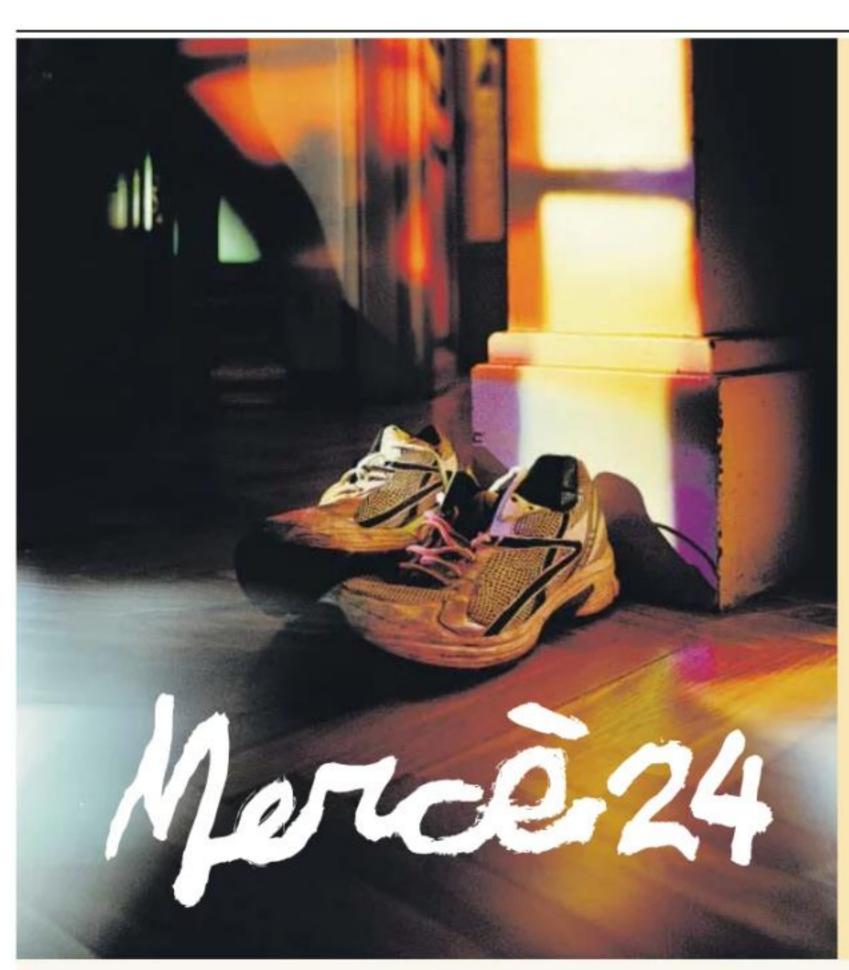



barcelona.cat/cursamerce









# Copa del



# América

Vela Un viento agónico marca la jornada de regatas: Ineos y Luna Rossa Prada Pirelli pierden de forma inesperada su primer match point para la final

# La importancia de no caerse

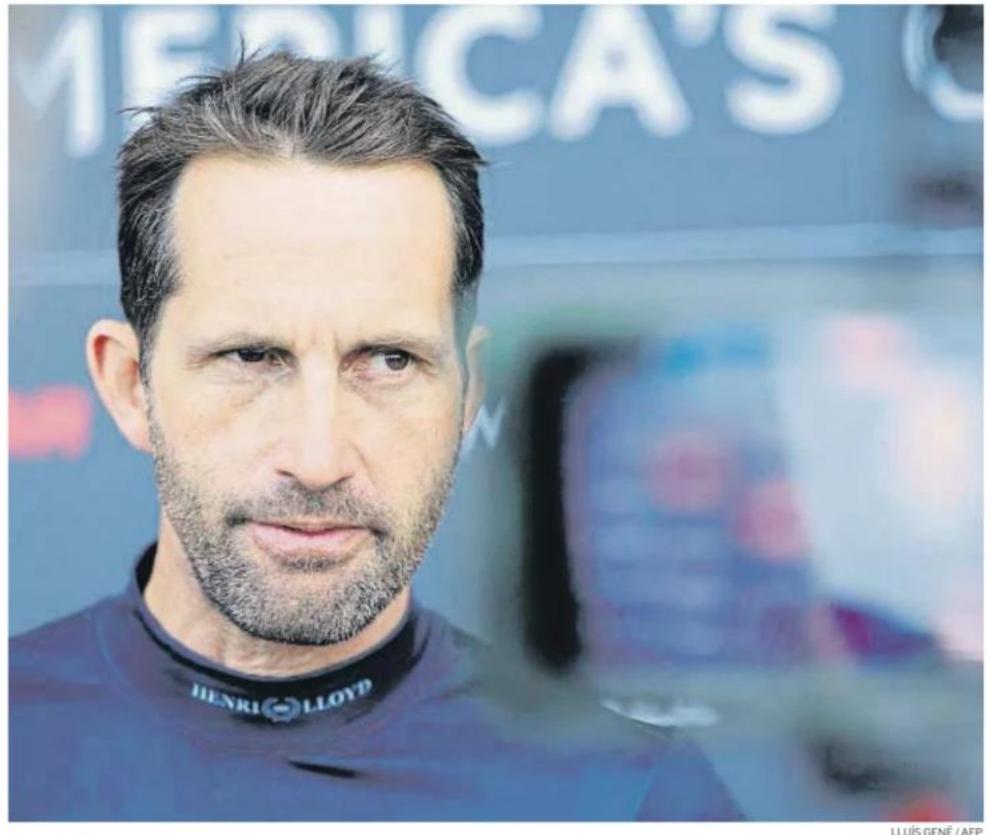

LLUÎS GENÊ / AFF

El patrón de Ineos, sir Ben Ainslie, visiblemente contrariado después de perder su regata ayer

# PIERGIORGIO M. SANDRI

Barcelona

Veredicto aplazado. Italia y Reino Unido quemaron el primero de sus cuatro match points para acceder a la final de la Louis Vuitton Cup, el torneo de desafiantes de la Copa del América. Ambos cayeron derrotados de forma inesperada contra Estados Unidos y Suiza. Por un motivo muy sencillo: el viento. O más bien, su ausencia.

Mientras el domingo los bólidos voladores rozaron con viento fresco casi los 100 km/h, las calmadas que se instalaron el lunes en la costa barcelonesa condenaron a los equipos a practicar auténticas acrobacias para seguir arriba y sostener su velocidad.

De los 50 nudos que se rozaron durante el fin de semana, los AC75 llegaron ayer a flotar a un nudo.

# UNICREDIT YOUTH

# Los jóvenes salen al agua a competir por primera vez

■ Toca ahora a los doce equipos de los menores de 25 años competir sobre los AC40, una versión más pequeña del hermano mayor AC75. Se dividen en dos grupos, los seis titulares (es decir de los mismos países que los sénior) y otros seis invitados, entre los que destaca el español Sail BCN Team. Algunos de ellos han podido entrenarse solo con el simulador. Llega la hora de la verdad. Al agua.

De la adrenalina a la agonía. En estas condiciones, los pronósticos se dieron la vuelta porque, si algo se ha aprendido en estos días de Copa del América, es la importancia de no caerse. Si uno de los barcos pierde el vuelo, echa al traste la regata de forma inapelable.

Ineos, que hasta ahora había impresionado por su estabilidad, demostró ayer que con viento débil le cuesta mucho despegar. O, en todo caso, a la tripulación le costó hacerlo. "Más que un tema de barco es un tema de hacer bien las maniobras. En estas condiciones hay que estar a tope", admitió el timonel Beddyn Mon.

Los británicos, que habían acumulado una distancia de más de un kilómetro, se cayeron tres veces. Hasta que al final no pudieron levantarse. Alinghi llegó a cruzar la meta tres minutos antes de que finalizara el tiempo límite. Más rocambolesco aún fue el otro enfrentamiento entre Luna Rossa Prada Pirelli y American Magic. Hubo varios cruces y hasta cuatro protestas: los italianos tuvieron que penalizarse dos veces. Para usar una metáfora futbolística, practicaron el catenaccio. Buscaron faltas para bloquear el adversario. "Tomamos algunos riesgos porque queríamos mantener el vuelo", explicó el timonel Umberto Molineris.

Y así, al forzar el espacio en un paso de boya, se pasaron de frenada y aterrizaron en el agua. La regata de Luna Rossa Prada Pirelli

Los dos equipos favoritos no supieron mantener el vuelo y echaron al traste sus opciones

# El viento débil introduce una variable en la competición: gana quien menos se equivoca

acabó allí, en su primera caída de los foils de toda la Copa América.

Los estadounidenses sienten una gran responsabilidad histórica por recuperar la Copa que retuvieron durante más de 100 años (su lema es "bring back home", traigámosla a casa). De allí que el equipo estalló ayer en un gran aplauso. "Hace una semana habríamos perdido una regata como esta", aseguró el timonel de American Magic, Tom Slingsby, que en varias ocasiones ha defendido la táctica de "partido a partido", que le hubiera gustado al Cholo Simeone. En cuanto a su nuevo timonel suplente, Lucas Calabrese, decía que "no se supone que tenga éxito. Pero es una esponja. Cada vez hace menos errores".

Mañana se vuelve al agua. Con el marcador de 4 a 1. Quien llega a 5 pasa el turno. Falta por saber si será agonía o adrenalina.•

# Golf

# Jon Rahm gana el LIV y se embolsa 22 millones de dólares

LUIS BUXERES Barcelona

De ensueño. Así se puede calificar, sin temor a equivocarse, la primera temporada de Jon Rahm (29) en el LIV. El circuito saudí concluyó el domingo su temporada individual en Chicago, donde el vasco se impuso en el torneo y aseguró también su victoria global. Es el nuevo campeón absoluto del LIV, sucediendo a Dustin Johnson (2022) y Talor Gooch (2023). Este éxito, además, le reportó 22 millones de dólares, 4 por el torneo y 18 por la victoria en la general. Lo que se llama un buen día en la oficina.

A pesar de los intentos del chileno Niemann hasta el final por arrebatarle la gloria, el triunfo de Rahm ha sido indiscutible. Haganado dos torneos y ha firmado top tens en los 12 torneos que ha podido acabar (se retiró en Houston), finalizando entre los tres primeros en seis de ellos.

La lluvia de dólares, que ya comenzó con su fuga al circuito saudí el pasado mes de di-

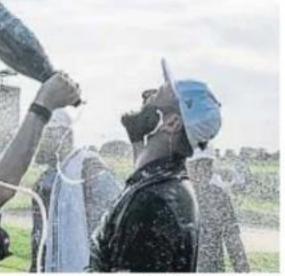

MATT MARTON / REUT

# Rahm, rociado de champán

ciembre valorada en 500 millones, contrasta con su pobre rendimiento en los cuatro grandes disputados este año y su bloqueo final en la última jornada del torneo olímpico en París. La próxima parada de Rahm, tras el torneo por equipos del LIV, debería ser el Acciona Open de España. Un tribunal decidirá.

Baloncesto "No hay que compararse", defiende Ocampo

# Ofrenda del Baxi Manresa a Montserrat por su milenario

L. BUXERES Monistrol de Montserrat

No se cumplen mil años todos los días. Tan singular aniversario fue motivo suficiente para que menos de doce horas después de caer ante el Barça en la Lliga Catalana, Diego Ocampo y todo su staff acudieran puntuales a la cita en Monistrol de Montserrat para peregrinar a pie hasta el monasterio y realizar una ofrenda. Ocampo, que se estrena este año en el banquillo del Baxi Manresa, no tardó en quitarse la sudadera y romper a sudar en la 1h 30m de subida.

Ya en la cima, completada la ex-

pedición por toda la plantilla, se dirigió a la Basílica de Montserrat, donde fue recibido por el rector, Joan M. Mayol, que fue obsequiado con una camiseta del equipo con el dorsal 1000. "Espero que encestéis mucho, y no sólo en lo profesional, también en lo personal", deseaba ante los manresanos

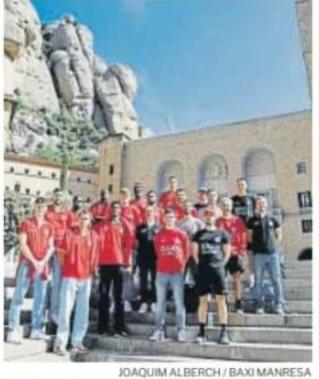

El Baxi Manresa, en Montserrat

y también ante los centenares de turistas presentes en el templo.

Antes, Ocampo había tenido tiempo de repasar los objetivos que se marca en este ilusionante curso tras coger el relevo de Pedro Martínez: "Es importante centrarse en el presente y no compararse con el pasado, porque sería injusto. Hay que compararse con uno mismo". Aunque el de Orense remarcó el trabajo del día a día y el tan manido "partido a partido", sí que por un momento bajó la guardia y mandó un mensaje diáfano: "Las 14 victorias son nuestra cifra mágica para salvarnos".•





John Carlin

# ¿Guardiola a Segunda?

"El desequilibrio entre ricos y pobres es el mal más antiguo y mortal de todas las repúblicas".

Plutarco

ep Guardiola es el gran entrenador del siglo XXI. Nadie ha ganado más trofeos. Nadie ha sido más influyente o innovador. Es al fútbol lo que Ferran Adrià a la gastronomía. Ahora se presenta la posibilidad de que el catalán más famoso del mundo baje a Segunda División.

El descenso es uno de los castigos que podría recibir el actual club de Guardiola, el Manchester City, si pierde un juicio que comenzó ayer por 115 supuestas violaciones del fair play financiero. La Premier League es quien le acusa. El City lo niega todo. Una comisión independiente de tres personas decidirá quién tiene razón. Se espera el veredicto a finales de año o al principio del 2025.

La opinión pública parece que ya se ha decidido. Todo indica, y así piensa el propio Guardiola, que la mayoría cree que el City ha pecado y debe sufrir las consecuencias. En el caso más extremo podría ser despojado de los siete títulos de liga que ha conquistado durante las 14 temporadas del 2009 al 2023.

Guardiola declaró la semana pasada que seguramente todos los demás clubs de la Premier deseaban que el City sea sancionado. Javier Tebas, el no muy comedido presidente de la Liga española, había dicho lo mismo unos días antes tras haber hablado, según él, con representantes de "muchos" clubs ingleses.

"Por primera y, espero, última vez estoy de acuerdo con el señor Tebas," ironizó Guardiola.

Podemos confiar en que los fans de los otros 19 equipos de la Premier también sueñan con la caída del imperio citizen. Los motivos son obvios. Primero, las enormes cantidades de dinero de las que dispone el club desde el 2008, un año antes del comienzo de las supuestas irregularidades, cuando fue comprado por uno de los hombres más ricos del mundo, el jeque Mansour bin Zayed bin Sultan Al Nahyan (por limitarnos a la versión corta) de Emiratos Árabes Unidos.

El segundo motivo por el que muchos quieren que el City sufra, bastante relacionado con el primero, es la envidia. No solo ha arrasado en la Premier, ha desplegado lo que muchos consideran haber sido el mejor fútbol del mundo desde que



Encuentro en Abu Dabi en el año 2020 entre el jeque Mansour bin Zayed bin Sultan Al Nahyan y Pep Guardiola

Guardiola asumió el mando en el 2016. Sin el dinero de Mansour -y el entrenador y los jugadores y los directivos que atrajoel City seguramente hubiera seguido siendo lo que casi siempre fue, un club de mitad de tabla o peor.

Guste o no a Guardiola y a los españoles

# La Premier acusa al City en un juicio iniciado ayer por 115 supuestas violaciones del 'fair play' financiero

que dirigen el club, Ferran Soriano y Txiki Begiristain, existe una percepción generalizada de que el City juega con las cartas a favor. ¿Es justa la percepción? Bueno, sí. Y no. Porque lo mismo se puede decir de prácticamente todos los clubs que triunfan en Europa y más allá. Matemáticamente está más que demostrado que en el fútbol dinero = éxito. Y que siempre ha sido así.

Por dar unos pocos ejemplos, durante sus mejores años el Chelsea estaba en manos del oligarca ruso Román Abramóvich. El Liverpool y el Arsenal pertenecen a multimillonarios estadounidenses. El Pa-

# No tiene sentido quejarse de injusticias a no ser que uno proponga acabar con el capitalismo en el fútbol

ris Saint-Germain es de los cataríes. El Real Madrid y el Barça parten con una enorme ventaja en España gracias a las desproporcionadas fortunas que reciben de los ingresos televisivos de la Liga. Y, hablando del Madrid, la gloriosa leyenda blanca empezó en la época de Franco, cuando disfrutó de haber sido lo que Javier Tebas llama hoy al City, "un club estado".

No tiene mucho sentido quejarse de estas injusticias a no ser que uno proponga acabar con el capitalismo en el fútbol e instaurar un nuevo sistema de absoluta paridad en las arcas de todos los clubs, incluyendo los de Segunda y Tercera y Cuarta División. El City genera especial inquina, eso sí, por su vínculo con los emiratos. A muchos no nos agrada. Pero hay que reconocer que es subjetivo, poco que ver con las matemáticas, opinar que el dinero árabe siempre vaya a ser más sucio que el ruso o el norteamericano.

Ahora, si se demuestra que, encima de contar con el tesoro de Mansour, el City ha hecho trampas que han sumado a su ya enorme capacidad adquisitiva, que le caiga lo que le caiga. Mientras, como nos recuerda Guardiola, existe el principio de que uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario, aunque hoy en día, era de los linchamientos en las redes sociales, sea un principio al que se le preste muy poca atención.

# El Rayo Vallecano remonta ante el Osasuna (3-1)

FÚTBOL El Rayo Vallecano se impuso anoche al Osasuna (3-1) en el partido que cerró la jornada 5 de la Liga EA Sports. Raúl García adelantó a los visitantes a la media hora de juego pero tres goles de Mumin, Rațiu y Unai López en la segunda mitad dieron el triunfo a los de Vallecas, que volvieron a conocer la victoria tras cuatro partidos. / Redacción

# Josep Garcia y Mireia Badia reinan en el enduro

MOTOCICLISMO Josep Garcia y Mireia Badia se han proclamado campeones mundiales de enduro en Brioude (Francia). El de Súria, piloto de KTM, lograba su primer título de EnduroGP al imponerse en la primera jornada y sumar siete victorias. Badia, piloto manresana de Rieju, tuvo suficiente con un segundo, después de sumar seis victorias. / T.L.J.



EVA MANEZ / REUTERS David Ferrer en València

# **David Ferrer abre** la puerta a la vuelta de Nadal en la Davis

TENIS El capitán español de Copa Davis, David Ferrer, abre la puerta al regreso de Rafa Nadal a la competición. Tras superar a Australia (2-1), Ferrer comentó que "cabe la posibilidad de que Rafa pueda estar en Málaga" en la final 8 que se jugará del 19 al 24 de noviembre. "Aún queda, ya hablaré con él y decidiremos qué hacer", dijo Ferrer. / Efe

# Las dos selecciones tropiezan en el debut del Mundial

**HOCKEY PATINES** La selección española masculina arrancó en el Mundial de Novara (Italia) con un empate a uno contra Francia, su verdugo hace dos años en Argentina en cuartos. Los de Guillem Cabestany reaccionaron al 0-1 de Roberto di Benedetto con un gol de Marc Grau. La selección femenina empató con Chile (1-1) con gol de Sara Roces. / T.L.J.

# Economía

Concentración en el sector bancario

# El Sabadell dice que la opa "descarrila" y el BBVA replica que el accionista decide

Los bancos chocan al interpretar su valor en bolsa y el estrechamiento de la prima

**IÑAKI DE LAS HERAS** Madrid

Los altos directivos implicados en la pugna entre el BBVA y el Banc Sabadell por el banco catalán distan mucho de la agresividad exhibida en el pasado en otras opas e intentos de toma de control de empresas. Sin embargo, eso no les impide defender con contundencia sus argumentos y lanzarse algunos dardos, aunque sea para departir acto seguido de manera distendida sobre los tipos de interés. Eso fue lo que ocurrió ayer en Madrid durante un foro especializado en banca, en el que el consejero delegado del Banc Sabadell, César González-Bueno, habló largo y tendido sobre la opa lanzada por el BBVA para concluir que "ha descarrilado". "Ha sido espectacular", le replicó acto seguido con ironía el máximo responsable del BBVA en España, Peio Belausteguigoitia.

Los dos bancos ofrecen una in-

# "No le veo sentido" a la operación, dice González-Bueno: "espectacular", replica con ironía el BBVA

terpretación distinta acerca de la evolución en bolsa de ambas entidades. El consejero delegado del Sabadell considera que a sus accionistas no les sale a cuenta cambiar las acciones por las de un BBVA que cae en bolsa. Aseguró que, "cuando el consejo (del Sabadell) tenía que analizar la opa, el BBVA ya había caído 6.000 millones (en bolsa) y la prima se había reducido considerablemente". A eso se suma que la



El consejero delegado del Banc Sabadell, César González-Bueno

acción del Sabadell ha subido un 7% "desde que se hizo pública la oferta", una evolución "acorde con el resto del mercado", mientras que "la del BBVA ha caído un 15% por culpa del mercado mexicano, tan importante en sus

cuentas".

El resultado es que ahora "la prima es nula", de apenas el 2%. "No le veo sentido" a la operación, cuyas probabilidades de éxito son "muy bajas", afirmó

durante el foro, organizado por El Economista.

El canje de la opa contempla la entrega de una acción del BBVA por cada 4,83 del Sabadell. Conforme a los actuales precios de cotización, la relación es de 4,95 veces. El BBVA argumenta que las cotizaciones se encuentran prácticamente acopladas precisamente porque el mercado anticipa el éxito de la operación. Su consejero delegado, Onur Genç,

dijo recientemente que habría que preguntarse en realidad qué pasaría con la acción del Sabadell en caso de que no hubiese opa, dando a entender que estaría muy por debajo del precio ac-

González-Bueno también acusó ayer al BBVA de falta de transparencia y de dar "información contradictoria". Se refería a la cifra de sinergias, que según sus cálculos provocaría la supresión de 4.000 empleos, y al mensaje del BBVA de que "los ahorros serían, si no hay fusión, parecidos a los que habría si la hubiese", lo cual resulta "complicado".

Pronosticó además que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) analizará en segunda fase la concentración, lo que alargará el proceso y elevará la probabilidad de que se impongan condiciones.

# El sector turístico se rebela contra Interior por el nuevo registro de viajeros

**NOEMI NAVAS** Madrid

A partir del próximo 1 de octubre, las agencias, los hoteleros, las empresas de alquiler de vehículos y los gestores de casas con la nueva normativa de re-

gistro de viajeros, que marca el real decreto 933/2021, que les impone recabar y comunicar al ministerio del Interior datos sensibles que van más allá de los que aparecen en los documentos oficiales que eran necesarios hasta ahora (DNI y pasarurales, entre otros agentes tu- porte). Son hasta 18 nuevos darísticos, tendrán que cumplir tos de los clientes, sean nacionales o internacionales.

Esta imposición va a suponer, según tanto los hoteleros como las agencias de viaje, un "caos" en la operativa de los establecimientos y de las empresas y "pone en serio peligro la viabilidad del sector".

En concreto, la lista incluye datos sensibles como métodos de pago, transacción económica, datos del contrato, domici-

lio actualizado, teléfono móvil o correo electrónico del usuario, que solo pueden ser recogidos de forma manual, susceptible por tanto de errores.

Después, estos detalles hay que registrarlos, de nuevo de manera manual, en una plataforma del Ministerio del Interior que, según un comunicado de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), es "muy ineficiente, haciendo imposible la recogida y transmisión de estos datos".

Para los hoteleros, es imposi-

ble recabar y certificar la autenticidad de algunos de estos datos. De otros, ni siquiera tienen la propiedad ni el conocimiento, como son los datos bancarios, que se gestionan a través de un TPV o una plataforma de pago.

En el preámbulo del real decreto, el ministerio explica, como objetivo y razón de la norma, que "en el momento actual, los mayores ataques a la seguridad ciudadana vienen protagonizados tanto por la actividad terrorista como por el crimen organizado. En ambos casos co-

¿Y qué replica el BBVA a todo esto? Belausteguigoitia fue escueto y se limitó a insistir en que el veredicto corresponde al mercado y no al consejo de administración del Sabadell. "Lo bueno es que van a hablar los accionistas, que son los que van a tener la última palabra".

También defendió el carácter "supercompetitivo" del mercado financiero español y sostuvo que "el número de operadores no es concluyente". Más importanciatiene, dijo, "que las entidades financieras sean fuertes, solventes y eficientes para ofrecer los mejores servicios y productos". El dictamen de la CNMC, como ha reconocido el propio BBVA, es clave para la operación.

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, también presente en el

# **Guindos insiste** en que las mejores fusiones entre bancos son las transfronterizas

mismo foro, no se extendió acerca de la operación. Una vez emitida la autorización del BCE, previo informe favorable del Banco de España, se limitó a recordar que "queda la autoridad de Competencia, que debe valorar dimensiones y ángulos distintos".

Sí insistió en cambio en la importancia de las fusiones transfronterizas, a propósito de la entrada de la italiana Unicredit en el capital de la alemana Commerzbank. "Siempre hemos sido favorables a fusiones transfronterizas", afirmó.

Guindos lamentó también que el Gobierno haya roto el "pacto de caballeros no escrito" entre el Gobierno y el principal partido de la oposición para renovar el Banco de España. La designación del gobernador, José Luis Escrivá, y de la subgobernadora, Soledad Núñez, se ha realizado sin acuerdo con el PP. La tradición dicta que el Gobierno designe al gobernador y el principal partido de la oposición, al subgobernador.

# Los sindicatos temen que el Parlamento tumbe la reducción de jornada laboral

La CEOE no entra a negociar a fondo, a pesar de las últimas ofertas de Trabajo



Los secretarios generales de CC.OO., Unai Sordo, y UGT, Pepe Álvarez

JAUME MASDEU Madrid

La reducción de la jornada laboral tiene un futuro azaroso. Se ha entrado en la recta final de la negociación, con nueva reunión posible pero aún no confirmada este jueves, con la patronal resistiéndose a entrar en el fondo de la negociación, unos sindicatos ya inquietos y un futuro complejo en el pase por el Parlamento.

Los sindicatos temen que las primeras derrotas parlamentarias del Gobierno vayan a más y que, en un potencial bloqueo de la agenda legislativa, una de las víctimas sea la reducción de la jornada. Es una reforma que consideran estrella, no solo por los cuarenta años que lleva sin modi-

ficarse legalmente sino por la buena entrada que tiene entre los trabajadores. También para el Ministerio de Trabajo es un cambio fundamental. En cambio, la CEOE se resiste a tocar un tema considerado tabú en la patronal y además, con la convicción de que, sin su apoyo, será muy difícil que consiga pasar el trámite parlamentario.

Fuentes de la negociación apuntan que detrás de las reiteradas negativas de la patronal a entrar a negociar a fondo e incluso a aceptar el objetivo de las 37,5 horas está su convencimiento que la reforma no sumará suficientes apoyos parlamentarios. En este terreno, es significativo el acercamiento que Foment del Treball y el propio Josep Sánchez Llibre llevan realizando con Junts para

La semana pasada la patronal rechazó la bonificación a las pequeñas empresas para reducir la jornada

recuperar el espíritu de la antigua Convergència. Si a eso se le añaden los últimos posicionamientos de Junts, como el voto contrario a la senda de estabilidad en julio, que ahora el Gobierno volverá a presentar, más percepciones puede tener la patronal de que la reforma lo tiene difícil en las Cortes.

De esta manera, se ha asistido a un cambio de posición bastante radical del Ministerio de Traba-

jo, que pasó de lanzar un ultimátum para que la CEOE presentara una propuesta por escrito, a no ejecutarlo y en cambio, lanzar potenciales cesiones a la patronal. Desde retrasar su entrada en vigor, que no fuera el uno de enero del 2025 sino a lo largo del año, hasta permitir una distribución irregular de la jornada. La semana pasada, Trabajo lanzó otro guiño a la patronal, bonificar los nuevos contratos para las pequeñas empresas de hasta 10 empleados del personal que se tuviera que contratar a causa de esta reducción legal. No se dieron detalles, tienen que figurar en la propuesta por escrito que se espera en breve, pero ya la primera reacción de la patronal fue ne-

"Está muy bien que por fin reconozcan que esta reforma a quien afecta de verdad es a las pequeñas empresas", apuntan fuentes empresariales, pero añaden que la medida no se ha concretado y que además, como un elemento aislado, no compensa.

Tal como están las cosas, parece que la patronal, en la disyuntiva de entrar a negociar y suavizar la reforma, pagando el precio de darle su apoyo; o bien jugar al todo o nada, oponerse y contar con que no pase el filtro parlamentario, ha adoptado la segunda opción. Mientras, los sindicatos se inquietan por el paso del tiempo sin decisión, por lo que han convocado movilizaciones, las primeras a partir del 26 de septiembre, ante la sede de la patronal de todas las capitales de provincia.

Unos sindicatos que tienen claro que, si no hay consenso con la CEOE, tampoco puede haber concesiones, con lo que subrayan que debería desaparecer la flexibilización de la distribución irregular de la jornada y las bonificaciones a las pequeñas empresas. Más abiertos están respecto al momento de la entrada en vigor de la reforma.

bran especial relevancia la logística del alojamiento y la adquisición o uso de vehículos a motor, cuya contratación se realiza hoy en día por infinidad de vías. Por ello se hace necesario desarrollar las necesarias herramientas de control".

El ministerio detalla en este texto que las anteriores normativas llevan más de 20 años en vigor y por lo tanto, dejan fuera de la obligatoriedad de comunicación de datos a las "nuevas das turísticas de corta dura-

ción" y además, esta legislación no facilita a las fuerzas v cuerpos de seguridad del Estado "toda la información disponible, necesaria para que puedan realizar sus labores de prevención y protección".

Fuentes del ministerio aducen que se han llevado a cabo ya varias prórrogas para que el sector se adapte y cumpla con la obligación. Así, aunque la plataforma tecnológica estaba lista según el ministerio en enemodalidades de actividades de ro del 2023, se concedió una hospedaje, como son las vivien- primera prórroga hasta junio de ese año, después otra hasta



Los visitantes tendrán que dejar todos sus datos en recepción

enero del 2024 y una más que vence el próximo 1 de octubre.

El sector de las agencias de viajes representado por las asociaciones CEAV, UNAV, Acave y Fetave, han solicitado por su parte, en varias reuniones con el ministerio, la exclusión del sector del ámbito de aplicación del real decreto y si no, que se publique una orden ministerial que establezca límites a su aplicación. "La mayoría de las agencias no disponen de medios técnicos ni humanos para cumplir esta norma", detallan desde CEAV.

a reciente publicación del informe Draghi sobre el futuro de la competitividad europea está recibiendo un merecido amplio eco. Se destaca el toque de atención para un Viejo Continente que está perdiendo posiciones ante la pugna de gigantes entre Estados Unidos y China, se constata cómo sus 400 densas páginas rebosan de propuestas operativas, no faltan quienes prefieren destacar la apuesta por un impulso inversor privado y público de una magnitud que equivaldría a hacer permanente la respuesta de los fondos Next Generation.

Desde mi punto de vista resulta llamativa la sintonía entre las primeras páginas –a modo de resumen ejecutivo– del informe Draghi y el planteamiento inicial de Adam Smith al presentar los mensajes de su La riqueza de las naciones ya en 1776. Para Draghi el problema de Europa es el rezago en productividad y crecimiento respecto a los "jugadores de primera división" en la escena mundial y es muy explícito respecto a que si la UE

# **TRIBUNA**

Juan Tugores Ques Catedrático de Economía de la UB

# De Adam Smith a Mario Draghi

no es capaz de "convertirse en más productiva" será cada vez más difícil conseguir los "valores fundamentales de Europa" de "prosperidad, equidad, libertad, paz y democracia". Frente a las contraposiciones demasiado frecuentes en planteamientos maniqueos debemos constatar que la subsistencia de los logros sociopolíticos europeos, incluido el Estado del bienestar, depende de mejorar sustancialmente en eficiencia y com-

petitividad. Este mensaje ya fue formulado con elegancia y claridad por Adam Smith cuando en las primeras páginas de La riqueza de las naciones nos explicaba las dos fuentes de prosperidad: lo que hoy llamamos productividad ("habilidad, destreza"...) y la participación en actividades productivas, en la línea de "inclusividad", para rápidamente destacar el primer aspecto sobre el segundo, ya que las sociedades de elevada productividad son precisamente las que, gracias a ella, permiten atender a situaciones a las que da cobertura el Estado de bienestar (con referencias explícitas a infancia, ancianidad, invalidez, enfermedad).

Adam Smith prefigura pues el mensaje de Mario Draghi: para "asegurar que los europeos puedan siempre disfrutar de esos derechos fundamentales... preservando nuestros valores de equidad e inclusión social" la única forma es crecer y ser más productivos, adoptando los cambios profundos que ello requiere. No hay pues contraposición entre productividad/competitividad por un lado y el modelo sociopolítico que los europeos decimos querer preservar: el fundamento y la sostenibilidad de este último depende crucialmente de avances en eficiencia y productividad... demasiado a menudo lastrado por iniciativas o regulaciones que, apelando a nobles coartadas, están siendo contraproducentes. El informe

# La única forma de preservar la equidad y la inclusión social es crecer y ser más productivos

Draghi es un potente llamamiento a reforzar la solidez y eficiencia de nuestras economías y sociedades que, como tantas veces, nos llega ya casi "en tiempo de descuento". Si hubiésemos aprendido las obviedades que hace más de dos siglos nos señaló Adam Smith posiblemente no estaríamos ahora tan al límite...

# Europa se enfrenta a una capacidad excesiva de gas natural licuado

Un informe avisa que el 75% de instalaciones podrían quedar en desuso en el 2030

PILAR BLÁZQUEZ Madrid

El gas natural licuado (GNL) se convirtió en uno de los salvavidas de la Unión Europea cuando Rusia cortó el suministro habitual de gas a través de las conexiones terrestres con motivo de la invasión de Ucrania en el 2022. Ese año, las importaciones europeas de este hidrocarburo se incrementaron un 60% con el consiguiente incremento de los precios.

Los países con mejores infraestructuras de regasificación como España fueron los que menos afectados se vieron por ese impacto. En concreto, según estimó en su momento Enagás, el primer año de la guerra España ahorró 10.000 millones de euros respecto al precio de referencia del gas en Europa, marcado por el índice TTF.

Esa realidad motivó a los países europeos más afectados por los cortes rusos, como Alemania, Italia, Grecia, Países Bajos e incluso a Francia a desarrollar nuevos infraestructuras de regasificación que les permitieran enfrentar futuras crisis en el sector en mejor situación. En la mayoría de los casos, se trata de plataformas flotantes. Solo Alemania ha añadido seis plataformas flotantes y tres terrestres.

Ahora, un informe elaborado por el Instituto de Análisis Económico y Financiero de la Energía (Ieefa) cuestiona si esas estimaciones de infraestructuras fueron acertadas. En el 2030, la capacidad de infraestructuras de GNL podrá llegar a los 400 bcm (miles de millones de metros cúbicos de

# Terminales de regasificación de GNL en Europa



FUENTE: Institute for Energy Economics & Financial Analysis

LA VANGUARDIA

gas) según las ya construidas y los proyectos anunciados. Esto supone un incremento de capacidad de 270 bmc más que a final del 2022.

Pero de la misma forma que el incremento de demanda derivado del conflicto en Ucrania disparó las necesidades de GNL también alertó a las autoridades comunitarias del riesgo que implicaba la dependencia energética y ello derivó en un fuerte impulso a políticas de descarbonización y de seguridad energética. Su efecto podría empezar a notarse con mayor impacto a partir del 2025 y se estima que reducirán en un 40% la demanda de GNL en torno al 2030.

Según las previsiones de S&P Global Commodity Insights, la demanda de GNL en el 2030 oscilará entre 150 bcm y 190 bcm. "La demanda de GNL en Europa podría mantenerse fuerte a corto plazo, pero disminuirá para el 2030 a medida que las políticas de descarbonización y seguridad energética de la Unión Europea se

vayan desplegando. Esto podría implicar que el 75% de esas infraestructuras quedase en desuso en ese año, según el Ieefa "Es el seguro ante posibles incidentes más caro del mundo. Las redes sobredimensionadas son caras de cons-

# El sector energético descarta el riesgo y confía en readaptar las infraestructuras para gases renovables

truir y mantener. Las decisiones de ampliar la infraestructura europea de GNL deben basarse en las necesidades futuras de la demanda y tener en cuenta que la UE prevé reducir el consumo de gas en los próximos años y la UE prevé reducir la demanda de gas en al menos un tercio para el 2030", ha alertado Ana María Jaller-Makarewicz, analista de energía de Ieefa Europa.

Fuentes del sector energético descartan este riesgo en este incremento de capacidad. Entre otras cosas porque, según explican, la mayoría de las infraestructuras proyectadas son "plataformas flotantes que en caso de necesidad su desmantelamiento no sería ni muy problemático ni excesivamente costoso". En cuanto a las instalaciones terrestres "tanto las que se van a construir como las de última construcción tienen la suficiente versatilidad como para servir de almacenamiento para los gases renovables como el amoniaco o el hidrógeno verde, que serán los que den la verdadera autonomía energética", explican. Por ello, aunque las predicciones de descenso de la demanda de GNL se confirmasen explican que "la experiencia ha mostrado que el respaldo de la capacidad de almacenamiento siempre será positivo".

# **AVISOS OFICIALES**

Wasp Marketing Training, S.L.U.

(SOCIEDAD ABSORBENTE)

# Scorpio Digital Spain, S.L.U.

(SOCIEDAD ABSORBIDA)

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 10 del Real Decreto-Ley 5/2023, de 28 de junio, que transpone la directiva de la unión europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles (el "Real Decreto"), se hace público que el 6 de septiembre de 2024, el socio único de la sociedad absorbente adoptó la decisión de llevar a cabo la fusión por absorción de la sociedad absorbida por la sociedad absorbente.

La fusión implica la transmisión en bloque, por sucesión universal, del patrimonio de la sociedad absorbida a la sociedad absorbente y la disolución sin liquidación de la sociedad absorbida, con extinción de la misma.

Asiste al socio único, acreedores y trabajadores de las sociedades participantes en la fusión el derecho a obtener el texto integro de las decisiones adoptadas y de los balances de fusión, así como a ejercitar los derechos reconocidos en el Real Decreto.

En Barcelona a 6 de septiembre de 2024. – Dña. Maria Alexandra Gonzalez Barros en su condición de Administrador único de Wasp Marketing Training., S.L.U. y de Scorpio Digital Spain, S.L.U.

www.lavanguardia.com

LA VANGUARDIA 53 MARTES, 17 SEPTIEMBRE 2024



# La miel en los labios

Selección de tentaciones naturales

# Alemany 1879



# ESTE PACK INCLUYE



ALEMANY Crema de Almendra con Miel y Cacao 200g



ALEMANY Crema de Avellana con Miel y Cacao 200g



**ALEMANY** Miel Romero 500g



Miel Estuche Premium Monofloral (Romero, Castaño,



ALEMANY Naranjo) 3x50g



ALEMANY Miel con Limón 250g



ALEMANY Pack de 2 unidades de Bombón de Miel



PASTORET Yogur Griego 500g



ALMENDRINA Leche de Almendras 1L



TRIAS Teulas 150g



# 🛱 gourmetlavanguardia.com



**935 500 105** 



































# Fira de Barcelona sitúa a Pau Relat y Oriol Sagrera al frente del Circuit

La entidad ferial designa el consejo de administración de Fira Circuit de Catalunya



Pau Relat (Fira de Barcelona)

### GABRIEL TRINDADE Barcelona

Fira de Barcelona se prepara para asumir la gestión del Circuit de Catalunya el año que viene. El ente ferial designó ayer a los miembros del consejo de administración de la empresa gestora del recinto deportivo Fira Circuit. Entre ellos figuran conocidos y reputados directivos, empresarios y ex pilotos de competición. El propio presidente de Fira, Pau Relat, asumirá la presidencia de la sociedad y estará acompañado por el exsecretario de la Conselleria de



Oriol Sagrera (Fira Circuit)

Empresa i Treball y hasta ahora primer ejecutivo de la infraestructura, Oriol Sagrera, que ejercerá también como consejero delegado.

El consejo de administración también contará con el director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga; el presidente de Moventia, Miquel Martí; la vicepresidenta de Personas y Organización de Seat, Laura Carnicero; el presidente del RACC, Josep Mateu; la vocal del consejo de Globant, Maite Barrera; el piloto de pruebas de Ferrari en F1 Marc Gené; y el expiloto de motociclismo Carles Checa.

El pasado mes de abril, Fira de Barcelona y Circuits de Catalunya firmaron un acuerdo para gestionar la actividad del Circuit Barcelona-Catalunya por un periodo de 20 años. Fira de Barcelona explotará el Circuit a cambio de un pago que combina una parte fija (de 9 millones de euros en el 2025) y una variable según los ingresos (del 25% hasta los 45 millones de ingresos, y del 20% en adelante).

El nuevo equipo directivo tiene como objetivo impulsar el plan estratégico de esta infraestructura clave con la voluntad de mejorar la eficiencia en la gestión, reforzar la apuesta por la digitalización, ser una referencia en materia de sostenibilidad, intensificar el arraigo territorial y diversificar la actividad. Actualmente, las principales pruebas que se realizan en el circuito son el premio de Moto GP y el de Fórmula 1. Sin embargo, esta última competición solo está asegurada hasta el 2026, ya que se espera que el Gran Premio de España pase a Madrid.

Fira de Barcelona debe desarrollar un plan enfocado a optimizar la explotación de las instalaciones para que deje de ser un equipamiento exclusivamente concebido en el entorno de las grandes competiciones de motor, a través de nuevos modelos de negocio relacionados con las ferias y los congresos, el ocio, los grandes acontecimientos musicales y culturales, y la industria de la movilidad sostenible.

Con esta incorporación, Fira de Barcelona sigue ampliando su perímetro con nuevos negocios. El ente público-privado ya dio un paso importante en el 2021 cuando asumió la gestión del Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB) para dinamizar su actividad de forma conjunta con el resto de espacio de su portfolio.

# BizAway capta 35 millones de Mayfair Equity en una ronda de financiación



Luca Carlucci, de Bizaway, en una foto de archivo

### **REDACCIÓN** Barcelona

La empresa BizAway, especializada en viajes de negocios, ha captado 35 millones de euros en una ronda de financiación suscrita por la firma Mayfair Equity Partners, especializada en la inversión en tecnología y consumo. La compañía, considerada una scale up, ha avanzado que con los recursos captados busca "acelerar el crecimiento" en los mercados de los que ya forma parte y ganar presencia en otros nuevos.

Italia y España son los mercados principales de esta empresa creada en el 2015 por Luca Carlucci y Flavio Del Bianco, dos emprendedores que detectaron una oportunidad de negocio en ofrecer un servicio integral para facilitar los viajes de empresa.

"Los planes de crecimiento gracias a esta inversión de Mayfair se extienden también a España", ha asegurado el consejero delegado de la compañía, Luca Carlucci. BizAway detalla que estos fondos captados también le permitirán diseñar e implementar "nuevas estrategias de IA y datos, así como apostar por el desarrollo de productos y servicios adicionales". Entre tanto, la compañía también "busca explorar posibles oportunidades de fusiones y adquisiciones",

# Los recursos captados servirán para acelerar el crecimiento de la compañía

asegura. BizAway, que ya cerró otra ronda por 10 millones en julio del 2023, da servicio actualmente a unos 1.600 clientes. La empresa tiene oficinas en el paseo de Gràcia de Barcelona y combina una plataforma innovadora de software de gestión de viajes intuitiva con un servicio al cliente interno multilingüe.

## MERCADOS

| Cotización                                                         | IBEX 35<br>11.581,00 | DOW JONES<br>41.622,08 | EURO STOXX 50<br>4.827,63 | F00TSIE<br>8.278,44 | DAX 30<br>18.633,11        | NASDAQ<br>17.592,13        | NIKKEI<br>36.581,76       | Prima de riesgo | Mercado de divisas                         |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| EN NEGRITA. LA<br>VARIACIÓN DEL DÍA<br>Y EN REDONDA,<br>LA DEL AÑO | ↑ +0,35%<br>+13,74%  | ↑ +0,55%<br>+10,43%    | <b>↓</b> -0,34%<br>+6,98% | +0,07%<br>+7,21%    | <b>↓</b> -0,35%<br>+11,11% | <b>→</b> -0,52%<br>+17,19% | <b>↓</b> -0,68%<br>+9,89% | ESPAÑA<br>79 +1 | 1 DÔLAR VALE 1 EURO VALE<br>0,90 € 1,11 \$ |

Mercado continuo \*VALORES PERTENECIENTES AL IBEX35

\*\* LA CAPITALIZACIÓN DE PUIG CORRESPONDE A LA SUMA DE LAS ACCIONES DE LA SERIE A Y LA SERIE B

|                  | 1    | Cotizaci<br>Euros V | ón<br>ar. % | Capitaliz.<br>bursátil | Rent.<br>año % |                       | E   | Cotizaci<br>uros V | ón<br>ar. % | Capitaliz.<br>bursátil | Rent.<br>año % |                      |      | Cotizac<br>Euros | <b>ión</b><br>Var. % | Capitaliz.<br>bursátil | Rent.<br>año % |                   | E   | Cotizaci<br>uros V | ón<br>/ar. % | Capitaliz.<br>bursátil | Ren<br>año s |
|------------------|------|---------------------|-------------|------------------------|----------------|-----------------------|-----|--------------------|-------------|------------------------|----------------|----------------------|------|------------------|----------------------|------------------------|----------------|-------------------|-----|--------------------|--------------|------------------------|--------------|
| Acciona Energía* |      | 21,64               | -0,92       | 7.027,9                | -21,06         | Catalana Occidente    | 1   | 39,35              | 1,16        | 4.722,0                | 28,04          | Iberdrola*           | Α.   | 13,52            | 0,86                 | 86.044,7               | 13,90          | Realia            |     | 0,99               | -1,58        | 828,5                  | -2,0         |
| Acciona*         | 1    | 129,90              | 1,72        | 7.125,9                | 1,86           | Cellnex*              |     | 36,70              | -0,19       | 25.927,7               | 2,97           | Iberpapel            | 1    | 17,80            | 0,56                 | 195,2                  | -1.11          | REC*              | 1   | 17,39              | 1,22         | 9.409,4                | 21,8         |
| Acerinox*        | 1    | 9,27                | 0.05        | 2.311,3                | -10,18         | Cevasa                | 1   | 6,15               | 6,03        | 143,0                  | 6,40           | Inditex*             |      | 50,38            | 0,00                 | 157.016,9              | 29,98          | Reig Jofre        |     | 2,71               | -0,37        | 219,2                  | 20,4         |
| ACS*             | 1    | 41,00               | 0,59        | 11.138,3               | 2,09           | Cie Automotive        |     | 25,45              | -1,74       | 3.049,1                | 0,66           | Indra*               |      | 16,59            | -1,43                | 2.930,7                | 20,07          | Renta 4           | 1   | 10,80              | 0,93         | 439,5                  | 7,1          |
| Adolfo Dominguez |      | 4,82                | 0,00        | 44,7                   | -3,60          | Clínica Baviera       | 1   | 32,90              | 2,81        | 544,7                  | 50,45          | Inmobiliaria del Sur |      | 8,55             | 0,00                 | 159,6                  | 24,36          | Renta Corporación | 1   | 0,77               | 1,32         | 25,2                   |              |
| Aedas            | 1    | 24,30               | 1,67        | 1.061,9                | 41,43          | Coca-Cola E.P.        |     | 72,40              | 0,00        | 3.290,5                | 21,18          | Lar España           |      | 8,20             | -1,09                | 686,3                  | 50.76          | Repsol*           |     | 11,74              | -1,01        | 13.816,7               | -9,7         |
| Aena*            | 1    | 191,80              | 0,37        | 28.770,0               | 22,06          | Colonial*             | 1   | 6,43               | 0,16        | 4.033,8                | 2,75           | Libertas 7           |      | 1,25             | -1,57                | 27,4                   | 23,99          | Rovi*             | 1   | 74,95              | 1,70         | 3.840,1                | 26,1         |
| Airbus Group     |      | 129,60              | -0,66       | 103.393,0              | -6,06          | Corp. Financiera Alba | - 1 | 49.65              | -0.40       | 2.956,3                | 5,38           | Línea Directa        |      | 1,09             | -0,18                | 1.184,2                | 29,43          | Sacyr*            | - 1 | 3,15               | -0,38        | 2.404,3                | 0,9          |
| Airtificial      |      | 0,12                | -0.17       | 159,8                  | -7,13          | Deoleo                |     | 0,22               | -1,37       | 108,0                  | -5,26          | Lingotes Especiales  | 1    | 7,24             | 1,12                 | 72,4                   | 24,07          | San José          |     | 4,38               | -2,01        | 284,8                  |              |
| Alantra          | 1    | 8,20                | 1,74        | 312,9                  | -1,99          | DIA                   |     | 0,01               | 0,00        | 743,2                  | 8,47           | Logista*             | 100  | 27,94            | 0.00                 | 3.709,0                | 16,51          | Solaria*          |     | 11,93              | -0,50        | 1.490,7                | -35,8        |
| Almiratl         |      | 8,53                | -0,99       | 1.819,8                | 1,19           | Duro Felguera         | 1   | 0,54               | 0,94        | 114,9                  | -17,64         | Mapfre*              | 1    | 2,30             | 0,52                 | 7.095,3                | 23,30          | Soltec            |     | 1,93               | -1,83        | 184,5                  | -43,9        |
| Amadeus*         | 1    | 63,72               | 0,50        | 28.705,8               | -0,51          | Ebro Foods            | 1   | 16,08              | 0,12        | 2.474.2                | 5,09           | Melia Hotels*        | 1000 | 6,49             | -0,84                | 1.429,3                | 10,13          | Squirrel          |     | 1,48               | -1,67        | 134,2                  |              |
| Amper            | 372  | 0,09                | -3.14       | 138.4                  | 10,65          | Ecoener               | 1   | 3,85               | 1,85        | 219,3                  | -9,20          | Medin*               | 1    | 11,81            | 1,03                 | 6.657,6                | 19,96          | Talgo             |     | 3,48               | -0,14        | 430,4                  |              |
| AmRest           | 1    | 5,27                | 1,35        | 1.157,1                | -14,59         | Edreams Odigeo        |     | 6,49               | -0,92       | 828,2                  | -15,38         | Metrovacesa          | 1    | 8,62             | 2,13                 | 1.307,5                | 10,68          | Tecnicas Reunidas | 1   | 11,65              | 2,92         | 1.219.8                |              |
| Aperam           | 200  | 23,90               | -0,25       | 1.749,1                | -26,07         | Elecnor               | 1   | 18,50              | 0,43        | 1.609,5                | -3,52          | Miquel y Costa       | 0.00 | 12,05            | -0,41                | 482,0                  | 3,29           | Telefonica*       | 1   | 4,31               | 1,60         | 24.421,4               |              |
| Applus Services  | 1    | 12,72               | 0.16        | 1.641,8                | 27,20          | Enagas*               | 1   | 14,08              | 2,18        | 3.688,8                | -0,39          | Montebalito          |      | 1,30             | 0,00                 | 41,6                   | -10,96         | Tubacex           | 1   | 2,89               | 3,96         | 365,7                  | -14,3        |
| Arcelor Mittal*  |      | 20,51               | 0,00        | 17.491,1               | -19,30         | Ence                  |     | 2,92               | -1,15       | 720,1                  | 6,83           | Naturgy*             |      | 22,98            | -0,09                | 22.281,7               | -12,98         | Tubos Reunidos    | 1   | 0,59               | 2,07         | 103,2                  | -8,3         |
| Arima            |      | 8,44                | -0,71       | 239,9                  | 32,91          | Endesa*               |     | 19,84              | -0,23       | 21.000,4               | 10,35          | Naturhouse           | 1    | 1,72             | 2,08                 | 103,2                  | 11,38          | Unicaja*          |     | 1,15               | -1,87        | 3.058,4                | 35,3         |
| Atresmedia       | 1    | 4,58                | 0,33        | 1.027,3                | 33,69          | Ercros                | 1   | 3,74               | 0,40        | 342,0                  | 45,20          | Neinor               |      | 14,00            | -0,85                | 1.049,6                | 37,64          | Urbas             |     | 0,00               | -2,86        | 53,4                   | -20,9        |
| Atrys            |      | 3,18                | -0,63       | 241,7                  | -13,35         | Faes Farma            | 1   | 3,74               | 0,81        | 1.181,1                | 22,15          | Nextil               | 1    | 0,30             | 1,37                 | 102,9                  | -22,37         | Vidrala           | 1   | 97,10              | 0,10         | 3.132,8                | 12,8         |
| Audax            |      | 1,83                | -1,08       | 829,8                  | 40,77          | FCC                   | 1   | 13,48              | 0,60        | 6.131,8                | -7,42          | NH Hotel             | 1    | 4,14             | 1,85                 | 1.799,6                | -1,31          | Viscofan          | 1   | 62,90              | 2,61         | 2.924,9                | 17,3         |
| Azkoyen          | 1    | 6,36                | 0,32        | 155,5                  | 5,57           | Ferrovial*            | -   | 37,78              | -0,47       | 27.661,1               | 14,42          | Nicolás Correa       | 1    | 7,10             | 1,43                 | 86,7                   | 13,57          | Vocento           |     | 0,71               | 0,00         | 88,5                   | 29,4         |
| Banc Sabadell*   | 1    | 1,89                | 0.75        | 10.287,5               | 73,48          | Fluidra*              |     | 21,24              | -0,28       | 4.080,8                | 14,44          | OHLA                 | 1    | 0,29             | 5,53                 | 171,5                  | -35,45         |                   |     |                    |              |                        |              |
| Banco Santander* | 1    | 4,44                | 0,79        | 68.802,3               | 19,84          | GAM                   |     | 1,21               | 0,00        | 114,0                  | 2,12           | Oryzon               | 1150 | 1,88             | -0,74                | 121,6                  | -0,42          |                   |     |                    |              |                        |              |
| Bankinter*       |      | 7,93                | -0,28       | 7.128,0                | 38,84          | Gestamp               |     | 2,54               | -1,93       | 1.458,9                | -25,67         | Pescanova            |      | 0,35             | -1,67                | 10,2                   | 72,68          |                   |     |                    |              |                        |              |
| BBVA*            | 1    | 9,32                | 0,76        | 53.725,4               | 17,49          | Global Dominion       |     | 2,88               | -0,17       | 434,5                  | -11,79         | PharmaMar            | 1    | 42,00            | -1,13                | 770,9                  | 4,03           |                   |     |                    |              | -                      | -            |
| Berkeley         |      | 0,20                | -0.73       | 90,7                   | 16,42          | Grenergy              |     | 34,60              | -1,00       | 1.013,6                | 1,05           | Prim                 | 1    | 10,75            | 0,47                 | 184,9                  | 4,98           |                   |     |                    |              |                        |              |
| Bodegas Riojanas | Φ.   | 3,96                | 4,76        | 20,0                   | -14,29         | Grifols B             |     | 8,26               | -0,84       | 2.159,4                | -21,71         | Prisa                | 500  | 0,33             | -2,06                | 360,7                  | 14,48          |                   |     |                    |              |                        |              |
| Borges-bain      | 15.0 | 2,86                | 0,00        | 66,2                   | 11,72          | Grifols*              |     | 10,10              | -1,37       | 4.303,9                | -34,65         | Prosegur             | 1    | 1,81             | 0,11                 | 987,6                  | 2,95           |                   |     |                    |              |                        |              |
| CAF              |      | 33,70               | -1,03       | 1.155,3                | 6,69           | Grupo Ezentis         | 1   | 0,14               | 0,70        | 68,3                   | 43,00          | Prosegur Cash        | 1    | 0,56             | 0,54                 | 828,6                  | 5,84           |                   |     |                    |              |                        |              |
| Caixabank*       |      | 5,43                | -0,98       | 39.465,7               | 58,50          | I.A.G.*               | 1   | 2,37               | 0,59        | 11.787,4               | 34,96          | Puig**               | 1    | 20,37            | 0,84                 | 11.574,0               |                |                   |     |                    |              |                        |              |

# MUNDO (A)



# **EMPRESARIAL**



La Rotonda, en el paseo de Sant Gervasi, es uno de los edificios icónicos de la cartera de la empresa

# Núñez i Navarro sortea el alza de tipos y crece un 16%

El grupo inmobiliario gana 37 millones, un 20% menos

GABRIEL TRINDADE Barcelona

Núñez i Navarro, uno de los grandes grupos inmobiliarios de Barcelona, navegó el ejercicio pasado con el viento en cara. La compañía sufrió con dos dinámicas que afectaron a todo el sector: el incremento del coste de la deuda y la caída de la valoración de sus activos. Pese a ello, la empresa logró ganar 37 millones de euros, su tercer mejor resultado, aunque lejos de los 47 millones de beneficio récord de un año antes.

La promotora, liderada por Josep Lluís y José María Núñez Navarro, mantiene una dinámica de crecimiento tras el bache de la pandemia en el 2020. En concreto, la facturación aumentó un 16%, hasta los 182,4 millones, debido principalmente a sus divisiones patrimonial y hotelera. "La buena evolución del sector turístico en Barcelona y la rigidez de oferta en alquiler de vivienda se han visto reflejadas en el incremento de facturación que ha registrado el grupo", señala la empresa en su memoria anual.

En concreto, los ingresos por arrendamientos de viviendas, oficinas, aparcamientos, locales y naves industriales sumaron 107,5 millones de ingresos, un 9,5% más. En los últimos años, la compañía ha apostado fuerte por la rehabilitación, especialmente en oficinas. Por su parte, el negocio

# La empresa familiar facturó 182,4 millones en el 2023 impulsada por el negocio patrimonial y el hotelero

hotelero alcanzó los 71,6 millones (+28%). La empresa cuenta con 12 establecimientos en la ciudad, entre los que destaca The Seventy, Hotel 1898 o el Rec. La venta de promociones solo aportó un millón de euros de negocio, mientras que la prestación de servicios ascendió a 2,2 millones.

Desde hace años, Núñez y Navarro tiene su foco en la gestión

del patrimonio en vez del tradicional negocio de la promoción de vivienda. El año pasado, la promotora finalizó un edificio de vivienda y se comercializaron cinco. Además, tiene nueve proyectos en fases más o menos avanzadas y se iniciaron las obras para otros dos inmuebles. La compañía trabaja principalmente en Barcelona, aunque tiene algunas promociones en el área metropolitana.

El principal reto para la compañía ha sido la subida del coste de la deuda. La empresa ha visto como su resultado financiero aumentó hasta los 20,8 millones en negativo, lo que supone más que duplicarse respecto al año pasado. Por otra parte, la valoración de activos ha pasado de un incremento de 18,1 millones en el 2022 a una cifra negativa de 3,8 millones. En total, el resultado antes de los impuestos ascendió a 48,3 millones, un 25,5% menos.

La empresa cuenta con unos fondos propios de 790 millones (+4,6%). Redujo su deuda con entidades financieras un 5%, hasta los 534 millones, entre deuda a corto y largo plazo.

Bote acumulado para el siguiente sorteo:

El Gordo, 4.800.000 euros. La Primitiva, 15.000.000 euros.

Bonoloto, 900.000 euros. 6/49, 1.000.000 euros. Eurojackpot, 30.000.000 euros.

Euromillones, 41.000.000 euros.

### GIMNASIOS

# DiR propone ampliar el vencimiento de una emisión de bonos de 2,5 millones

La cadena de gimnasios DiR propondrá la ampliación del vencimiento de su primera emisión de bonos en la próxima junta de accionistas de la sociedad Diagonal DiR. Se trata de una colocación con fecha del 2010 por un volumen total de 2,5 millones de euros cuyo vencimiento está previsto para finales del ejercicio. El nuevo vencimiento tiene un horizonte del 2027. La empresa cuenta con cerca de 11 millones en diferentes emisiones. La compañía, fundada en 1979 por Ramon Canela, cuenta con una cartera de 36 centros deportivos, principalmente en Catalunya. / Gabriel Trindade

### CENTROS AUDITIVOS

# Gaes crece en España con la compra de OirT y suma 31 puntos de venta

 La compañía de audífonos Gaes ha adquirido la andaluza OirT, con la que fortalece su presencia en España al sumar 31 nuevos centros. La empresa catalana, integrada en el grupo Amplifon y que ha cumplido este año 75 años de actividad, ha dado así un paso más en su expansión territorial en España. Con esta operación, incorpora centros auditivos en ciudades como Málaga, Sevilla, Granada, Cádiz y Córdoba, así como en la isla de Menorca, en los que trabajan cerca de 60 personas. OirT está especializada en audiología infantil. / Efe



Los responsables de Gaes y OirT en la firma de la compra

# AUTOMOCIÓN

# Stark Future recibe 40 millones del BEI para ampliar su fábrica y reforzar el I+D

El fabricante de motocicletas eléctricas Stark Future ha obtenido una línea de crédito de 40 millones de euros con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para ampliar su fábrica y reforzar su I+D. El consejero delegado y fundador de Stark Future, Anton Wass, valoró

esta inversión como un "importante respaldo" a la visión de la empresa. Stark, con sede en Sant Boi (Barcelona), produce actualmente 1.000 unidades por mes de su moto de cross Stark Varg. La previsión de facturación para este año es de 90 millones. / G. T.

| Lotto 6/49             |
|------------------------|
| 16 de septiembre       |
| Combinación ganadora:  |
| 16-22-30-32-36-46      |
| Complemen: 35 Reint: 8 |
| Joker: 125600          |
|                        |

|     | EUROS        |
|-----|--------------|
| 6   | 1.000.000,00 |
| 5+C | 46.019,00    |
| 5   | 1.720,58     |
| 4   | 93,19        |
| 3   | 10,77        |

# Trio

La Grossa 13 de septiembre 16 de septiembre MEDIODIA NOCHE 32351 764 260 Serie: 14

5+1 -

5+0 -

4+1 8

4+0 122

3+1 779

3+07193

2+1 13.597

2+0 117.999

0+1 247.201

### **Primitiva** El Gordo 15 de septiembre 16 de septiembre Combinación ganadora: Combinación ganadora: 2-8-27-40-52 1-9-11-34-35-44 Número clave (reint): 4 Complemen: 13 Reint: 9 **ACERTANTES** EUF

|           | Jol  | ker: 1229547 | 7         |
|-----------|------|--------------|-----------|
| EUROS     | 1200 |              |           |
| -         | ACI  | ERTANTES     | EUROS     |
| -         | 6+1  | R -          | -         |
| 23.377,66 | 6    | _            | -         |
| 275,15    | 5+0  | C2           | 58.819,29 |
| 49,25     | 5    | 85           | 2.537,30  |
| 17,33     | 4    | 5.055        | 62,06     |
| 7,05      | 3    | 100.541      | 8,00      |
| 3,00      | R.   | 586.988      | 1.00      |
| 1,50      | 1000 |              | 275727    |

| E                     | Bonolot                                                               | 0                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Co<br>11-<br>Co<br>Re | de septie<br>ombinación g<br>-19-22-27-3<br>omplementar<br>integro: 3 | anadora:<br>9-49<br>rio: 35 |
| AC                    | ERTANTES                                                              | EUROS                       |
| 6                     | -                                                                     | -                           |
| 5+                    | C4                                                                    | 31.866,62                   |
| 5                     | 58                                                                    | 1.098,85                    |
| 4                     | 3.856                                                                 | 24,79                       |
| 3                     | 74.904                                                                | 4,00                        |
| R.                    | 414.919                                                               | 0,50                        |

# Once 16 de septiembre 70963 Serie: 034

| Cuponazo          |  |
|-------------------|--|
| 13 de septiembre  |  |
| 6.000.000€        |  |
| 43478             |  |
| Serie: <b>017</b> |  |

| - |            |                                                                               |     |  |  |
|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|
|   | E          | Euro Dreams 16 de septiembre Combinación ganadora: 12-18-21-28-31-32 Sueño: 1 |     |  |  |
|   | Cor<br>12- |                                                                               |     |  |  |
|   |            |                                                                               |     |  |  |
|   | ACE        | ACERTANTES EU                                                                 |     |  |  |
|   | 6+1        | -                                                                             |     |  |  |
|   | 6          | -                                                                             |     |  |  |
|   | 5          | 93                                                                            | 148 |  |  |
|   | 4          | 4.803                                                                         | 46  |  |  |
|   | -          | 70 700                                                                        | -   |  |  |

| AC | ERTANTES | EURO9  |
|----|----------|--------|
| 6+ | 1 -      | -      |
| 6  | -        |        |
| 5  | 93       | 148,28 |
| 4  | 4.803    | 46,15  |
| 3  | 72.762   | 5,66   |
| 2  | 425.581  | 2,50   |

|   | 13 de septiembre<br>Combinación ganadora:<br>2-3-17-40-44<br>Soles: 4-8 |         |            |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--|
| ŀ |                                                                         |         |            |  |
|   | ACE                                                                     | RTANTES | EUROS      |  |
|   | 5+2                                                                     | -       | -          |  |
|   | 5+1                                                                     | -       | -          |  |
| ą | 5                                                                       | 6       | 184.084,00 |  |
| į | 4+2                                                                     | 50      | 3.643,70   |  |
| 3 | 4+1                                                                     | 658     | 346,00     |  |
| ě | 3+2                                                                     | 2.557   | 111,20     |  |
|   |                                                                         |         |            |  |

111,20

18,50

18,50

18,50

3+1 35.525

3+0 94.256

1+2 111.292

2+0 1330.865

9,30 2+1 509.083

4 1.332

2+2 36.929

3+1 31.078

1+2 184.035

2+1 474.282

64.664

Eurojackpot

### 13 de septiembre Combinación ganadora: 10-15-17-31-42 Estrellas: 4-12 Código 'El millón': GLJ90382 **ACERTANTES EUROS** 5+2 -5+1 3 252.503,66 5+05 35.408,56 4+2 23 2.397,59 4+1 749 135,62 3+2 1.516 70,84 4+0 2144 35,20 2+2 21.197 17,80

11,85

8,53

5,87

3,62

**Euromillones** 

# LA CONTRA



Víctor-M. Amela - Ima Sanchís - Lluís Amiguet

# Gabi Martínez, escritor especializado en 'liternatura'

Tengo 52 años. Soy de Barcelona. Soy escritor y periodista: 16 libros. Me divorcié y me reemparejé. Tengo dos hijos, Gael (19) y Katia (15). ¿Política? De izquierdas. ¿Creencias? Creo en el amor y en la naturaleza. La isla de Buda, en la punta del delta del Ebro, se sumergirá en un par de borrascas

# "Viví un año en la isla de Buda, que el mar pronto sumergirá"

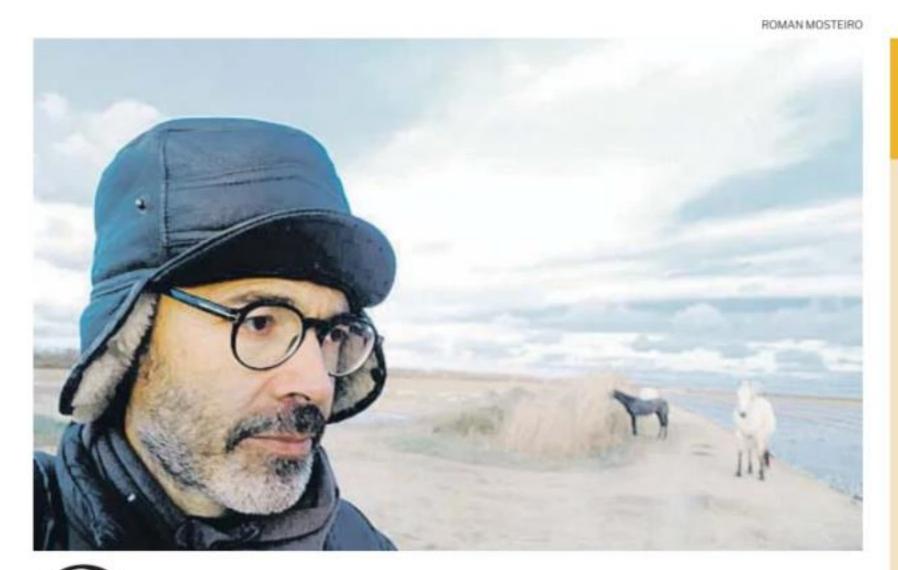

ué es liternatura? Literatura sobre naturaleza o que cuenta nuestra relación con el medioambiente. En

Anglicismo que latiniza: liternatura. Acuñé la palabra, que está aglutinando muchas y variadas energías literarias.

Norteamérica, natural writing.

Póngame ejemplos de liternatura. Dersú Uzalá o El corazón de las tinieblas, o las obras de Henry David Thoreau, Henry Beston, Annie Dillard...

Y libros de usted mismo, ¿no?

He escrito sobre la costa china, pantanos del Sudán, el Hindukush del yeti, Nueva Zelanda, la Gran Barrera de coral de Australia, la Siberia extremeña...

¿Siberia en Extremadura?

Dehesas de pastoreo. Mi madre, de niña, fue pastora allí. Quise entenderla bien... y me fui con un rebaño de ovejas negras: escribi Un cambio de verdad.

¿Qué entendió?

Su ética, su resistencia. Mis padres son mis maestros de ética y pensamiento.

Y de su padre, ¿qué aprendió?

Amaba la luz mediterránea. Me enseñó a mezclar colores. De niño me llevaba a la playa, al mar, a su luz mediterránea.

¿Liternatura costera, playera?

Mi padre se moría. Yo iba a cumplir 50 años. Necesité retirarme a la isla de Buda.

¿Delta del Ebro?

Delta. Agua. Hay poca literatura del agua en España. Me fascinó el lugar, frontera entre agua dulce y salada, río y mar...

Frontera entre Catalunya y Valencia. Y Aragón cerca, entre jota y sardana, entre

castellano y catalán... ¿Vida y muerte?

Sí, viví en una casa que será la primera en Europa que desaparecerá bajo las aguas.

¿Cuándo sucederá eso?

Su propietario me dijo: "Un par de borrascas más, y adiós". Otra y desaparece la barra del Trabucador. Las tormentas Gloria y Filomena, en el 2020 y el 2021, sumergieron una buena porción de la isla de Buda.

El topónimo Buda viene de...

De una herbácea que crece por aquí, un junco llamado en castellano enea.

Ah, para asientos de sillas.

La luz. Mi padre era pintor de paredes. O esteras, sí. En el catalán del Delta esa

'Delta'

La liternatura es, claro, literatura: una historia, un relato cuyo protagonista es la naturaleza, los animales, los fenómenos meteorológicos y el coro de la biodiversidad. Me lo enseña Gabi Martínez, su profeta y promotor en España, así como la lectura de su brillante Delta (Seix Barral), libro que hibrida la literatura con el ensayo, la autobiografía, el reportaje, la crónica, y en cuyas páginas dialogan la estadística y la poesía. "Los deltas han sido poco contados, falta literatura del agua", deplora Gabi Martínez, que quiere paliar esa falta: el delta del Ebro ya tiene quien le escriba. Gabi Martínez sostiene que la naturaleza nos determina y define: él la escruta con atención y pluma presta y sin prédica ideológica. Gabi Martínez es meritorio fundador en España del Festival Liternatura.

planta se llama bova, que pasó a buda.

¿Desde cuándo existe el Delta?

Empezó a crecer en el siglo XVIII, por aluvión de sedimentos fluviales. Se estancó desde 1950, por embalses que retienen sedimentos. Y hoy retrocede...

¿Por el cambio climático?

Sí, el mar sube y el río es incapaz de frenarlo: el Delta retrocede diez metros al año y se hunde tres milímetros al año.

Y se metió usted allí.

Guillermo, el dueño de la casa, la última antes del mar, me dijo: "Para empaparte bien necesitas vivir ahí un año". Y viví un año en la isla de Buda -que el mar engullirá-, de febrero del 2021 a febrero del 2022.

¿Qué tenía alrededor?

Ánades y anguilas, garzas y flamencos, libélulas y mosquitos, siluros y cangrejos, todos los peces y todos los pájaros, arrozales y eucaliptos, agua, playas, agua...

¿No se movió de allí?

Cumplí 50 años allí y salí solamente para asistir al funeral de mi padre... Yo convivía con su luz mediterránea en el Delta, y escribir Delta ha resultado mi homenaje... "A mi padre", lo dedica...

Hablaba con él mediante el paisaje: allí a solas pensé en él... y lloré. Entendí que estaba allí. ¡El paisaje siempre te habla!

Cuénteme un momento de diálogo. Veía a los dragonets en la pared de la casa, junto a la bombilla, cazando mosquitos.

Cada mañana yo iba a la "oficina", esto es,

a una bonita duna en la playa... Oh, qué envidia.

Allí leía, tomaba notas, pensaba... Veía lagunas, y al río morir dulce en el mar...

Dialogaba con la naturaleza.

Llegaba a la duna cruzando un cañaveral y cada día me topaba con un muro de libélulas que me asustó. Pero me acerqué y las libélulas se apartaron y perfilaron mi figura a mi paso: era un mar Rojo de libélulas separándose como las aguas ante Moisés.

¡Qué gran experiencia!

Igual sucedía al volver a la casa. Un día llegué más tarde al muro de libélulas: ¡no estaba! Y me devoraron los mosquitos.

Las libélulas dialogan con los mosquitos... cazándolos, felizmente.

Entendamos esto: estamos interrelacionados con los animales, que estaban en la naturaleza antes que nosotros, y que todos tienen algo que contarnos.

Narré otro momento inolvidable.

Nadé en el Ebro a contracorriente: no me movía del sitio. Y buceé y caminé, sin cansarme: me relajaba, mejoraba a través de mi cuerpo... ¡Yo allí podría vivir siempre!

VÍCTOR-M. AMELA

# Suscríbete a La Vanguardia y plancha fácil y rápido con Polti

# Suscripción mensual



De lunes a domingo







Plancha Vaporella **Quick & Comfort** 

Regalo valorado en 69 €





Suscribete en el 933 481 482

LAVANGUARDIA